# LARAZON 25 años

DIARIO INDEPENDIENTE DE INFORMACIÓN GENERAL · JUEVES 6 DE JUNIO DE 2024 · AÑO XXVI · 9.272 · PRECIO 2.00 € · EDICIÓN NACIONAL

12

«Pepito y Paquito»: la primera grabación de Paco y Pepe de Lucía sale a la luz p.44



Daniel Sancho reaparece por vídeo en otro juicio con buen aspecto y descalzo P.47

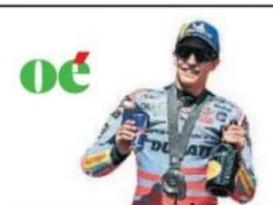

Marc Márquez firma por Ducati, el mejor equipo de MotoGP P.55

## El PP dispara sus expectativas por el «efecto Begoña Gómez»

El PSOE desconfía de vincular a la mujer del presidente con sus siglas y modifica su estrategia Los tracking que llegan a los partidos confirman que el respaldo ciudadano a la investigada es muy bajo

La citación judicial de Begoña Gómez ha irrumpido en la campaña electoral con la potencia suficiente como para obligar a PP y PSOE a recolocar sus estrategias y expectativas. Los estudios cualitativos que llegan a los partidos confirman que el respaldo de la ciudadanía a la figura de la mujer del presidente es muy bajo, también entre el electorado socialista. Nadie por votar al PSOE está obligado a defender a una persona a la que no ha elegido ni forma parte del organigrama. Al tiempo, Génova redirige sus expectativas al objetivo de conseguir una subida de entre 6 y 10 puntos respecto a las anteriores europeas. **P. 6 a 14** 

Génova denuncia a Alegría por el uso partidista del Consejo de Ministros

Reacción judicial a la segunda carta de Sánchez: «Señala» a los jueces



Pedro Sánchez y Begoña Gómez, ayer en Benalmádena (Málaga)

Editorial: Nadie puede estar por encima de las leyes p.3



#### Desidia de la ministra de Sanidad ante la carencia de médicos

Las CC AA del PP acusan a García de «inacción». El País Vasco no acude al pleno Interterritorial

El Pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud se cerró ayer sin ninguna solución a la falta de médicos que se va a producir este verano. Ante el vacío de medidas del departamento que dirige Mónica García, incluso el País Vasco, que gobierna en funciones el PNV, socio de Gobierno del PSOE, decidió ausentarse de la cita. **P. 30** 

#### El TC anula el voto telemático y complica el sufragio de Puigdemont

Deja sin efecto el voto delegado de Lluís Puig y arroja dudas sobre la investidura en el Parlament P. 12

#### Israel se prepara para eliminar la amenaza que supone Hizbulá

Más de 430 muertes a ambos lados de la frontera reviven el mayor pico de tensión desde la guerra de 2006 p. 20

La inflación encoge aún más la cesta de la compra de los españoles P.24-25 2 OPINIÓN

Jueves. 6 de junio de 2024 • LA RAZÓN

El bisturí

## La izquierda española se «trumperiza»



Sergio Alonso

acudidas por los casos de corrupción y por los pésimos resultados de los sondeos demoscópicos, la izquierda y la izquierda radical transitan esta legislatura sumidas en el desnorte, la incoherencia y la contradicción ideológica permanente. Revisen por ejemplo sus ataques a la Justicia a cuenta de la denigrante ley de amnistía aprobada en el Congreso de los Diputados. Pedro Sánchez situó el objetivo en la diana en el regreso de su retiro espiritual para analizar consigo mismo la imputación de su mujer. Desde entonces han sido muchos los dirigentes del partido y de sucedáneos como Sumar y Podemos que le han secundado, apuntando a los jueces como si fueran rescoldos de un poder atrabiliario que pone en riesgo el bien común, que no es otro que el encarnado por el Estado. Ione Belarra, que acabará con Podemos si Podemos no acaba antes con ella, llegó a hablar el sábado de «sectores reaccionarios atrincherados en el Poder Judicial» a los que hay que parar los pies. Revisen al mismo tiempo lo que dijo Donald Trump tras el veredicto del caso Stormy Daniels: «El juez es corrupto» y «tiene conflictos de intereses». La coincidencia de opiniones sobre la Justicia del denostado por la izquierda ex presidente de Estados Unidos y «los zurdos» españoles a los que alude con sorna Javier Milei es digna



La izquierda y la izquierda radical transitan esta legislatura sumidas en la contradicción ideológica

de estudio: o Trump se ha izquierdizado o la izquierda española se ha «trumperizado».

Digna de estudio es también la posición de José Luis Ábalos, quien votó en la Cámara Baja a favor de castigar a los clientes de servicios sexuales en la llamada ley contra el proxenetismo. Sobre todo, teniendo en cuenta que el ex ministro y ex número 3 del PSOE conoció en un prostíbulo al que era su mano derecha, el investigado por corrupción Koldo García.

Siguiendo con las incoherencias y las asombrosas coincidencias, llamativa es también la postura de la izquierda y la ultraizquierda en el conflicto árabe-israelí, por no denominarlo guerra abierta. Al igual que hizo Franco, quien no paraba de alertar a los españoles de la conspiración judeo masónica y se alineaba con los árabes -recuerden a la guardia mora-, los «zurdos» se posicionan también con ellos. Y lo hacen con tal vehemencia, que muchos no dudan en saltar en redes sociales a degüello contra todo aquel que insinúe el derecho del Estado de Israel a una legítima defensa o acuse a los terroristas de Hamás de utilizar a la población del territorio que aún controla como escudos humanos sin importarles su suerte. Sólo falta ya que al que piensa en contra le pongan una estrella de David colgada del pecho por cooperar ideológicamente con la masacre.

Eincoherente desde todo punto de vista son las declaraciones de la izquierda y la extrema izquierda sobre los servicios públicos y la gestión que hacen de los mismos. Mientras se les llena la boca con frases tan grandilocuentes como vacías de contenido, la sanidad y la educación funcionan peor que nunca, y las Cercanías languidecen víctimas de la desidia gubernamental y de la falta de presupuesto. Para colmo, una de las ministras que debía arreglar el desaguisado, Mónica García, busca plaza en la Organización Mundial de la Salud (OMS), copada por la burguesía sanitaria más elitista. Un sueldo mareante, dietas, gastos pagados... Todo muy progresista, vamos.

#### Las caras de la noticia



Marta Ortega Presidenta de Inditex

#### Resultados récord en el primer trimestre de su ejercicio fiscal.

Inditex registró un beneficio neto de 1.294 millones de euros durante el primer trimestre de su ejercicio fiscal 2024-2025 (entre el 1 de febrero y el 30 de abril), lo que supone un incremento del 10,8% y de nuevo resultados récord.



**Ignacio Galán** Presidente de Iberdrola

#### Iberdrola, reconocida por el Pacto Mundial de Naciones Unidas.

reconocida por el Pacto
Mundial de Naciones
Unidas por su alto
compromiso con la
sostenibilidad a través
de la iniciativa «Forward
Faster». Ha recibido
el galardón en el acto
celebrado por el 20
aniversario de la entidad.

#### Y volvieron cantando

## Esa inquietante regeneración



Julián Cabrera

al vez por lo que pueda pasar anda especialmente impaciente el bloque Frankenstein que sostiene al gobierno por avanzar en su particular hoja de ruta, que más allá de recuperar una confianza perdida entre los electores como se demostrará en algún caso el próximo domingo, mantiene la proa en poner lo más patas arriba posible y si es preciso demoler el sistema constitucional que se dieron los españoles a partir del año 78. Unas minorías que no se han visto en otra en más de cuarenta años de democracia y que no van a dudar en ejercer toda

su capacidad de presión sobre el jefe del Gobierno, en un momento en el que este supura por
la herida de lo instruido y publicado acerca de
las actividades de su esposa, para exigirle que,
una vez solventado el marasmo electoral que
culminaría con los comicios europeos, ponga
en marcha la inquietante agenda que el propio
Sánchez calificó en su última comparecencia
parlamentaria de «regeneración democrática», ya saben, mejorar nuestros estándares de
libertades amordazando a todo nacido de madre que se posicione de manera crítica frente al
actual gobierno.

Tras las elecciones europeas, cuando los vídeos de las hienas y los dóberman regresen a la chistera hasta la siguiente ocasión, tal vez convenga tentarse la ropa a tenor de lo que pudiera haberse comprometido con Sumar, Bildu, ERC o el BNG, tras una meditada digestión de cinco días de retiro en la que no decidía si se quedaba o se marchaba, sino la estrategia a partir de ese momento. La judicatura sigue siendo la gran china en el zapato y habrá intentos por doblegar a las togas a pesar de la recomendación del PNV por no enfangarse en ese charco, pero es el apartado de los medios de comunicación y la libertad de prensa el que, por primera vez en décadas de democracia siente tras la oreja la mosca del intervencionismo y el control de algún «gran hermano» justificado en mejorables y poco meditadas normativas europeas, como la aprobada en un día para olvidar por el parlamento continental, que exige a los medios información sobre sus propietarios y sus vías publicitarias de financiación. Inquietante como poco la medida y muy acorde con «progresistas» sugerencias como la del independentista Rufián proponiendo ahogar financieramente a base de multas a medios «difamadores». Cuando algunos hablan de regeneración es que va a subir el pan.



Pilar Bernabé
Delegada del Gobierno en la
Comunitat Valenciana

#### Los delegados del Gobierno como arietes sanchistas.

El sanchismo ha degradado la figura del delegado del Gobierno hasta convertirlo en un agente de partido contra el PP. Bernabé, obediente, ha cargado contra los «líderes del fango que quieren condicionar las elecciones».

OPINIÓN 3 LA RAZÓN • Jueves. 6 de junio de 2024

#### **Editorial**

## Nadie puede estar por encima de las leyes

s del todo evidente que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pretende elevar a la categoría de conflicto político institucional el caso de la citación judicial de su esposa, Begoña Gómez, incursa como investigada por un juez instructor -es decir, bajo la total presunción de inocencia-, decisión que fue avalada, parcialmente, por la Audiencia Provincial de Madrid. tras un recurso presentado por la vía de máxima urgencia por parte de la Fiscalía. Y si destacamos este último hecho es porque en el ámbito de los tribunales también ha resultado extraña la celeridad de los fiscales a la hora de procurar la inadmisión de la denuncia o el archivo sin más de la causa. No vamos a caer en artificios dialécticos absurdos y pretender que la imputación de la señora Gómez no debería afectar al normal funcionamiento del Gobierno de la Nación, por cuanto la esposa del presidente carece de estatuto oficial, porque no sería cierto. Tampoco lo sería negar que el «tiempo judicial» y el «tiempo político» se han solapado en este asunto, lo que tendrá su inevitable influencia, poca o mucha, en el resultado de unas elecciones europeas que el propio inquilino de La Moncloa ha planteado como un plebiscito a su persona. Podrá gustar más o menos, pero no hay norma alguna que impida expedir un mandato judicial en período electoral y no es, precisamente, el actual PSOE el más indicado para denunciar

el incumplimiento de normas no escritas, que siempre son fruto de la cortesía política entre adversarios. Sin embargo, y tratando de comprender todas las circunstancias, nos hallamos ante un asunto que no afecta a las instituciones del Estado ni al normal desarrollo de la convivencia pública ni, mucho menos, a los partidos de la oposición que no han tenido arte ni parte en las actividades profesionales de la señora Gómez por lo que es poco justificable la reacción colegiada del Gobierno y de sus organismos dependientes, alentando entre la opinión pública presuntas conspiraciones que sólo existen en la imaginación de los propagandistas de La Moncloa. Peor aún, si en las denuncias del contubernio se incluye como partícipe a la Justicia y, además, se utiliza el Consejo de Ministros como altavoz de unas acusaciones contra la independencia judicial tan graves como aventuradas. Si ya el actual Gobierno de coalición ha dado serios indicios de desconocimiento de la delgada línea que separa la gestión de los medios y órganos públicos de la pretendida propiedad de los mismos, el evidente nerviosismo del presidente Sánchez augura mayores tensiones institucionales. La cuestión de fondo es que nadie puede estar por encima de la ley, lo que se convierte en una de la mayores garantías democráticas de los ciudadanos, aunque, claro, hablamos de un Ejecutivo que ha aprobado una ley de amnistía para que algunos españoles sean impunes.

### **Puntazos** Memoria, dignidad y justicia

El sanchismo ha convertido al brazo político de ETA en su socio. Lo ha blanqueado de forma infame e inasumible en una democracia que ha padecido décadas de lacra terrorista. Lo ha hecho a cambio de un puñado de votos. Un apretón de manos virtual entre Sánchez y Otegi que no ha conllevado arrepentimiento, petición de perdón, colaboración con la justicia ni la más mínima renuncia al proyecto de los pistoleros. Se ha traicionado a las víctimas. Que el PP no se resigne a dar la batalla por la memoria, la dignidad y la justicia contra ETA, sus marcas blancas y sus nuevos socios supone un imperativo que robustece la dignidad y la decencia del estado de derecho. Su proposición de ley para evitar que condenados por crímenes terroristas que no hayan acreditado documentalmente su rechazo al terrorismo y su arrepentimiento puedan concurrir en listas electorales cumple ese propósito. Hay más de 300 asesinatos por resolver que demandan respuesta, honor y firmeza.



#### El submarino **El fantasma** del Frente

Algo tienen en común, a pesar de lo increíble que pueda parecer, Sumar y Podemos: el temor a ver en cualquier protesta durante sus actos la sombra del Frente Obrero. La formación comunista de Roberto Vaquero, cuya faceta de «influencer» ha dado aire a las siglas que dirige, se ha convertido en una pesadilla para unos y otros. Se vio recientemente en un mitin de Yolanda Díaz, en el que estudiantes propalestinos fueron desalojados «manu militari» al ser confundidos con militantes de dicho grupo.

4 OPINIÓN

Jueves. 6 de junio de 2024 • LA RAZÓN

#### **Fact-checking**

Yolanda Díaz Ministra de Trabajo



#### La información

La precariedad laboral en España está en los mismos niveles que antes de la pandemia de coronavirus y de la reforma laboral llevada a cabo por el Gobierno.

Según se desprende de los datos de empleo publicados por la Seguridad Social, uno de cada cuatro trabajadores españoles tiene un empleo a tiempo parcial o ha firmado un contrato fijodiscontinuo, modalidad de contratación que se convirtió en la medida «estrella» de la reforma laboral y que oculta en cierta manera la realidad del desempleo en España.

#### La investigación

La temporalidad y la precariedad en el mercado laboral español se mantienen como unas de sus principales lacras. En mayo de este año se firmaron 576.000 contratos indefinidos, cifra un 7,8 por ciento inferior a la del mismo mes del año anterior, pero, además, de éstos solo un 39 por ciento lo fueron a jornada laboral completa. Siguen creciendo los fijos discontinuos, el 37 por ciento de los contratos, y los empleos a tiempo parcial, que son ya el 22,7 por ciento.

#### El veredicto



#### VERDADERO, La

reforma laboral
impulsada por Yolanda
Díaz no ha conseguido
cambiar el modelo
de mercado de
trabajo, fuertemente
condicionado por la
enorme carga fiscal que
sufre el empleo.

#### Eleuteria

## Segunda epístola



Juan Ramón Rallo

l pasado 24 de abril, el juzgado de instrucción número 41 de Madrid comunicó a Begoña Gómez que había incoado diligencias previas para investigarla por corrupción y tráfico de influencias. Ese mismo día por la tarde, Sánchez publicó su primera epístola a los españoles en la que amagaba con dimitir. No ha sido casualidad, pues, que después de que este 4 de junio ese mismo juzgado citara a declarar a Begoña Gómez como imputada, el presidente del Gobierno haya publicado una segunda epístola a los españoles. Y una de las partes más inquietantes de esta carta aparece en su segundo párrafo: «Esta decisión [la citación de Begoña Gómez como imputada] se anuncia sólo cinco días antes de que se celebren elecciones al Parlamento Europeo, lo cual resulta extraño. Habitualmente, se ha seguido la regla no escrita de no dictar resoluciones susceptibles de condicionar el desarrollo normal de una campaña electoral y, por tanto, el voto de los ciudadanos. En este caso, resulta evidente que esta práctica no se ha respetado. Dejo al lector extraer sus propias conclusiones». Bien, tratemos

de extraer nuestras propias conclusiones, tal como nos insta a hacer Sánchez. ¿Qué significa eso de que los tribunales habían seguido hasta la fecha una «regla no escrita de no dictar resoluciones susceptibles» de perjudicar a un partido político las semanas previas a unas elecciones? ¿Nos está diciendo Sánchez que hasta el momento los tribunales españoles han estado prevaricando no dictando, en tiempo y forma, las resoluciones que estaban obligados a dictar? ¿Que los tribunales acompasaban los plazos procesales a la conveniencia de los partidos políticos o, al menos, de algunos partidos políticos? Si ello fuera así, estaríamos ante un escándalo institucional de primer nivel: el sometimiento del Tercer Poder del Estado a los cálculos electorales de los partidos políticos. Por supuesto, cabe la posibilidad de que esto sólo sea un nuevo invento de Sánchez para victimizarse y rentabilizar ante su grey este escándalo: pero resulta especialmente revelador y preocupante que el presidente del Gobierno aspire a que los tribunales le dispensen un trato privilegiado como el que describe en el párrafo anterior. Es decir, aun cuando fuera falso que los tribunales españoles hayan estado prevaricando durante años para ajustarse a los intereses de PSOE o de PP, el actual líder del PSOE sí está proclamando públicamente que aspira a que las instituciones españolas funcionen así: a saber, controlar e instrumentalizar el poder judicial en su provecho.

El trípode

### Aportaciones del sanchismo a nuestra calidad democrática



Jorge Fernández Díaz

stamos ya en la XV Legislatura y constatamos que Sánchez ha incorporado algunas significativas novedades a nuestro sistema político desde su incorporación a la primera línea del mismo. Ha protagonizado la primera moción de censura que encumbró a su promotor a La Moncloa, si bien tras dos estrepitosas derrotas electorales y con apenas 84 diputados, lo que no es un precedente digno de imitar. Fue también con él como candidato a la presidencia del gobierno que hubieron de repetirse por vez primera unas elecciones generales y además en dos ocasiones sucesivas, las de diciembre 2015 ylas de abril 2019. Es el primer candidato a la reelección que pierde las elecciones y sigue instalado en La Moncloa, eso sí, al frente de un Frankenstein, en denominación de su predecesor en el PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba. Su más reciente aportación para mejorar nuestra «calidad democrática» es ser la primera ocasión en que la esposa de un presidente debe comparecer ante un juez, investigada por delitos de «corrupción en los negocios» y «tráfico de influencias», lo que es un escándalo incluso a nivel internacional. También ha incorporado la novedad

de tomarse cinco días de reflexión para decidir si continuaba ejerciendo la presidencia, enviando una carta a la ciudadanía, que «casualmente» coincidía con ser declarada judicialmente «investigada» su mujer (como se ha sabido con posterioridad). Otra aportación es que, coincidiendo con la citación a su mujer para declarar como investigada, ha vuelto a escribir una segunda carta a la ciudadanía en lugar de comparecer en el Congreso o los medios para dar explicaciones. Seguimos con sus aportaciones a la «mejora de la calidad de nuestra democracia» -ya que motivó su moción de censura- al convertir la rueda de prensa posterior a los Consejos de Ministros en ruedas de prensa para descalificar a la oposición tomando La Moncloa por la sede de Ferraz. Podríamos seguir citando significadas aportaciones del sanchismo a la calidad de la democracia española, como haber concedido la primera amnistía con la Constitución a unos políticos fugados o ya condenados por la Justicia a cambio de poder seguir en el poder. Con este sucinto repaso de la hoja de servicios prestada por su persona a la «calidad de nuestra democracia», no debe sorprender que su respeto a la independencia del Poder Judicial se manifieste acusando de facto al juez instructor de la causa que afecta a su esposa de prevaricar con la ultraderecha por intereses políticos. Todo ello sin olvidar que ha incorporado al debate político palabras que estaban ausentes hasta ahora: fango, bulo y lodazal. ¿Por qué será?

#### **LARAZON**

© Copyright Audiovisual Española 2000, S.A. Todos los Derechos Reservados. Queda prohibida la reproducción, distribución, comunicación pública, tratamiento o utilización comercial, total o parcial, de los contenidos de esta publicación, por cualquier sistema o medio, sin autorización expresa y escrita del editor, incluida su utilización para hacer reseñas, recopilaciones, resúmenes o revistas de prensa con fines comerciales a las que el editor se opone expresamente conforme a los artículos B y 32.1 de la L.P.I. Presidente: Mauricio Casals

**Director:** Francisco Marhuenda

Director adjunto: Sergio Alonso Subdirectores: Pedro Narváez, Alfredo Semprún, Aurelio Mateos

Adjunta al director: Carmen Morodo Delegaciones: Andalucía:

José Lugo; Castilla y León: Raúl Mata; Valencia y Murcia: Alicia Martí y Mari Cruz Guillot Jefes de redacción:

C. L. Lobo, E. Cascos, A. L. de Santos, A. Clements, E. Estival, R. Colomer, M. Ruiz, J.R. Platón, E. Villar

Secciones: J. A. Alonso, R. Coarasa, P. Navarro, C. Bernao, E. Arroyo, R. Ruiz, J. M. Martín, E. Montalbán, P. Rodríguez, J. Carrasco Consejero Delegado: Andrés Navarro

Director de publicaciones: José Antonio Vera Directores: Juan Castro (Técnica), Rafael López (Marketing), Javier Pérez Parra (Publicidad), Manuel Torres (Publicidad), Noemí Herreruela (Distribución) y Miguel Ángel Martínez (Financiero). TRIBUNA 5



## Los límites de la venganza



Luis Alejandre

ecuerdo que el Secretario de Estado Blinken, en mi opinión una de las personas más valiosas de la actual administración norteamericana, aconsejó a Netanyahu tras la trágica masacre perpetrada por Hamás el pasado 7 de octubre con más de 1.200 asesinados y el secuestro de 253 rehenes: «no hagáis como nosotros tras el 11 de septiembre».

No entraba a valorar ni la Ley del Talión -«ojo por ojo»- (Éxodo 21:24), ni el Evangelio de Mateo (5:38) - «siteabofetean una mejilla, ofrece la otra». Simplemente se refería con su experiencia, a lo que representó aquella búsqueday destrucción del denominado «eje del mal», con una guerra sin cuartel en países asiáticos, con un sacrificio humano enorme, errores garrafales como el de las armas de destrucción masiva, violaciones de derechos humanos como los de la cárcel de Abu Ghraib y un resultado judicial que considero incierto. Nunca sabremos si realmente pagaron por sus crímenes los responsables de los atentados de las Torres Gemelas y del Pentágono. Como no sabemos cuántos y por cuánto tiempo, se pudren algunos en Guantánamo.

La diferencia entre estos atentados de Nueva York y Washington así como los que se repitieron en Madrid, París y otras ciudades, respecto al sufrido por los colonos israelíes, es que en el primero no hubo contactos físicos entre asesinos y víctimas; en el segundo, sí hay constancia de los rostros de los asesinos de Hamás, de sus gritos de odio, del trato inflingido a los rehenes, de sus violaciones y torturas que aún hoy esgrimen.

Aquí radica la clave de la situación actual, con más de un centenar de rehenes aún en manos del grupo terrorista. Israel, herida en su alma como pueblo y en las debilidades de sus sistemas de inteligencia y defensa, no parará hasta recuperarlos, ajenos a las presiones de la opinión pública internacional y de organismos jurídicos internacionales. Se han pronunciado el TIJ presidido por el libanés Nawaf Salam, máximo órgano de las NN.UU. que juzga estados y la Corte Internacional de Justicia de La Haya, que juzga a individuos. Su Fiscal General, el activo y controvertido (1) juez británico-pakistaní Karim Khan, es acusado por las dos partes en conflicto, de tratar por igual a víctimas y victimarios. No obstante, aunque parezca que sus requisitorias se dirigen solo contra Netanyahu y su Ministro de Defensa Gallant, denuncia y sanciona a tres líderes de Hamás a quienes acusa de crímenes de guerra, asesinatos, toma de rehenes y violaciones de derechos humanos. Pienso que el objetivo inmediato de Khan, como el de muchos responsables mundiales y una mayoría de la opinión pública, es parar el desastre humanitario que el conflicto conlleva.

Y aquí aparecen mis interrogantes:

¿Hubiera sido más rentable por parte de Israel, declarar Gaza en estado de sitio lanzando ataques puntuales contra objetivos bien determinados, evitando los movimientos de grandes masas de población? ¿No podía imaginar que estos desplazamientos forzados y los daños que las operaciones militares causarían, podían llevar ala opinión pública internacional a ponerse del lado de los más débiles? ¿Tampoco imaginaban que los terroristas utilizarían el dolor de estas gentes como arma de guerra? ¿O que incluso podían incrementar estos da-

ños o manipularlos informativamente, en beneficio de sus objetivos? No sería la primera vez. Yo nunca creí en el drama de las incubadoras desconectadas de Irak en tiempos de Sadam. Como tampoco lo hago ahora con todas las fotografías que nos llegan.

La verdad es siempre la primera derrotada. Más, cuando la venganza ciega al ser humano (Gandhi).

Me pregunto en segundo lugar, qué estrategia condujo a Hamás a planificar y ejecutar la masacre del 7 de octubre. Sabían de sobra cómo reaccionaría Tel Aviv, los costes que tendría para una población que les votó mayoritariamente como partido, pero no dispuesta seguramente a sufrir las consecuencias de su particular declaración de guerra. Tengo claro que a los movimientos terroristas, el dolor de su sociedad les importa poco. No hace demasiados años teníamos al terror en casa. Y si lo que pretendían tras la sorpresa de su ataque, era debilitar al gobierno de Netanyahu, lo que han conseguido es que este se acerque y apoye más en el ala dura de la extrema derecha que representa su ministro de Seguridad Itamar Ben Gvir.

¡Incuantificable el dolory sacrificio de las dos sociedades tras el 7 de octubre! A la muerte de tantas personas debe sumarse el dolor de los heridos, la destrucción material de bienes, la incertidumbre y el miedo de los desplazamientos, los costes de la movilización y del material de guerra.

Una más que necesaria tregua, tendrá éxito si, sobre fronteras, derechos históricos, ideologías y religiones, se ponen límites a la venganza y se prioriza al ser humano.

 Fue el defensor de un hijo de Gadafi y de Charles Taylor de Liberia reconocidos violadores de DD.HH. Letras líquidas Mujeres de voz aguda



Alejandra Clements

unque el poder de

Margaret Thatcher ha pasado a la historia simbolizado en su bolso (un Asprey, negro, clásico y no muy grande), la «damade hierro» cimentó su autoridad en otro icono que ha pasado mucho más desapercibido. Justo antes de imponerse a sus rivales en las elecciones de 1979, recurrió a un entrenador de voz del «Royal National Theatre» para que la ayudara a sonar más contundente y rebajara sus agudos. Lo logró. Bajó hasta 60 hertzios el tono de aquellas primeras intervenciones en las que se presentaba al país desde la cocina de su casa con sus hijos pequeños y se abrió paso en el espacio masculino de la política británica del último cuarto del siglo XX. Hoy, décadas después, son varias las investigaciones científicas que constatan la transformación en la forma de hablar de las mujeres: ahora es más grave y profunda, y los expertos se plantean si este cambio está vinculado a su papel cada vez más relevante en los espacios públicos y si es la evidencia de que las mujeres han tenido que modificar el timbre y la textura de sus voces para convencer de su competencia y capacidad de mando. Y esto nos conecta con algunas de las grandes cuestiones que atraviesan nuestro tiempo y que giran en torno al acceso de la mujer a cargos de responsabilidad política, a si existe un modo femenino de ejercerlos, diferente al ya conocido y consolidado a través de los siglos, a si hay unos códigos invisibles que deben ser reproducidos o, en caso contrario, corregidos. Todo esto (y más) desarrolla Mary Beard en «Mujeres y poder», al evaluar el difícil encaje de esos dos términos, la complejidad de su relación, para terminar asumiendo que «en lo relativo a silenciar a las mujeres, la cultura occidental lleva miles de años de práctica» Y ahora llega a México la primera presidenta y se enfrenta a esa inercia de silencio desde su primer discurso apelando al presente y al futuro, pero recordando también el empeño y el valor de todas las mujeres que la precedieron. Aquellas de la voz aguda.

#### Elecciones 9J



La campaña

Carmen Morodo, MADRID

a citación judicial de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, por un presunto caso de tráfico de influencias ha irrumpido en la campaña electoral con la potencia suficiente como para obligar a los dos principales partidos a recolocar sus estrategias y sus expectativas electorales. Y ello a pesar de que era un escenario que tampoco ha pillado tan de sorpresa a ninguna de las dos partes. Tanto Moncloa como la dirección popular sabían que este momento llegaría, antes o después, pero la cercanía de las urnas condiciona, inevitablemente, los movimientos de última hora de los dos partidos que más se juegan en este proceso electoral.

De nuevo, como ya pasó en las últimas elecciones generales, la salida de Pedro Sánchez ha sido erigirse en víctima de la misma conspiración de la extrema derecha, de jueces y de medios, aunque, a diferencia de lo que pasó en aquellos comicios, en un marco que no le es propicio. En las pasadas elecciones autonómicas y «Efecto Begoña Gómez». Los tracking que llegan a los partidos confirman que el respaldo de la ciudadanía a la figura de la mujer del presidente es muy baja, también entre el electorado socialista

## Génova dispara sus expectativas y el PSOE teme el daño a sus siglas

municipales, el marco fueron los pactos con Bildu, y esto perjudicó al PSOE. En las generales, el marco fueron los pactos con Vox, y el PP sufrió también sus consecuencias. Ahora, el marco es la corrupción del PSOE, y la segunda carta de Sánchez es una respuesta que no convence mayoritariamente dentro de las filas socialistas, que la observan como una contestación «chapuza» y que deja entrever que juega tácticamente porque no quiere enfrentarse ni al Congreso de los Diputados ni a los medios de comunicación para no tener que dar respuestas que se salen de su discurso preparado.

Los estudios cualitativos que llegan a los partidos confirman que el respaldo de la ciudadanía a la figura de Begoña Gómez es muy bajo, también entre el electorado socialista. Los votantes del PSOE pueden sentirse obligados a defender a su presidente con uñas y dientes, pero nadie por votar al PSOE está obligado a defender a una persona a la que no ha elegido ni forma parte del organigrama del partido. Esto explica por qué todas las armas de Moncloa van dirigidas a trasladar al electorado de izquierdas el mensaje de que esto no es un problema particular de la esposa del presidente, y del propio Sánchez, sino un ataque contra el PSOE como partido.

Moncloa está aireando el mensaje de que esta citación de Begoña Gómez puede acabar beneficiándoles porque movilice más a la izquierda a favor del presidente, y actúe además como resorte que impulse el voto útil para el PSOE. Pero en las casas de encuestas hay cierto consenso respecto a que no ven motivo para que la imputación por presunto tráfico de influencias de la mujer del presidente sea algo positivo en las urnas para el PSOE. En ese sentido, recuerdan, por ejemplo, cómo cuando el ex presidente Mariano Rajoy compareció ante la Prensa para señalarse como víctima de una conspiración judicial en su contra por el «caso Gürtel», aque-



LA RAZÓN • Jueves. 6 de junio de 2024 ESPANA 7

llo no funcionó a favor del PP.

La estrategia de Moncloa puede, en principio, beneficiarles entre un público muy integrista, pero ese público no es voto dual, sino votantes que sí o sí, pase lo que pase, siempre respaldarán al PSOE. Sobre este análisis en el PP redirigen sus expectativas al objetivo de conseguir una subida de entre 6 y 10 puntos con respecto a las anteriores elecciones europeas, y que la derecha alcance un porcentaje de voto similar al de la izquierda y el nacionalismo juntos. En la noche electoral, la partida se libra en que la extrapolación de los resultados a unas elecciones generales confirmaría la mayoría absoluta de la derecha, con una ventaja del PP tan sólida como para formar un gobierno en minoría.

El equipo de campaña de Alberto Núñez Feijóo se lo juega todo a esta baza, que también conlleva sus riesgos porque implica un plebiscito sobre su liderazgo nacional, y si no se alcanzan los objetivos, esto le debilitaría y reforzaría a Sánchez. Pero los dos partidos han decidido ir tan fuerte en el examen de este domingo que en realidad parece que estos comicios son una pelea a muerte, de la

El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ayer con su mujer, Begoña Gómez, en Benalmádena que solo puede salir vivo uno de los dos contendientes.

En este cuerpo a cuerpo también será decisivo quién es más eficiente en la noche del domingo a la hora de construir un discurso que oriente hacia su lado la interpretación del resultado electoral. De Feijóo se espera que los resultados le faciliten dar un paso adelante con un discurso bien armado que se sostenga en la idea de que hay una mayoría social que está pidiendo el relevo en la Presidencia del Gobierno. El líder popular lleva semanas reclamando la convocatoria de elecciones, y, con el interrogante de Cataluña en mitad de la ecuación, el horizonte de los próximos meses no es nada claro. El lunes se verá hasta dónde lleva el independentismo sus intentos de aproximación para conformar una Mesa del Parlamento catalán bajo su control, a pesar de que el socialista Salvador Illa fuera el candidato más votado en las últimas autonómicas. Y a partir de ahí empezará a librarse ya bajo los focos el pulso de Carles Puigdemont a Pedro Sánchez para intentar el asalto a la Presidencia de la Generalitat y las consecuencias de hacia dónde se inclina la victoria de ese pulso.



#### Begoña Gómez reaparece con su marido

▶El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, reapareció aver en Benalmádena (Málaga) en un acto del PSOE acompañado de su mujer, Begoña Gómez, un día después de que se conociera su citación ante el juez el próximo 5 de julio. La última vez que Sánchez estuvo en un acto del PSOE en campaña electoral junto a Gómez fue en el cierre de la campaña de las últimas elecciones generales en Getafe. También estuvo en la sede socialista en la madrileña calle Ferraz en la celebración de los resultados de las últimas generales, en julio del año pasado.



#### Opinión

## Investigar no es enfangar



José Antonio Vera

ree el rey del fango que todo el mundo enfanga. Pero no, los jueces no enfangan, hacen su trabajo, que en el caso de su esposa es investigar si incurrió en algún tipo de actividad ilícita en su relación con empresas públicas y privadas. Nada hay que temer si nada ilegal se hizo. Inoportuna fue esa tarea de recomendación, mediación y captación desde el África Center y la cátedra de la Complutense. Hombre, codirigir una cátedra sin ser catedrática ni licenciada, ya es mucho dirigir. A eso deberá responder el rector Gayache, al que Isabel Díaz Ayuso le ha abierto una investigación que acabará en dimisión. Del África el que sabe y no dice, por ahora, es José Luis Ábalos. Su ex y la cónyuge hicieron juntas los marruecos.

Eran otros tiempos. Aquellos primeros años 18 y 19 en los que todo estaba permitido, tal vez porque si había que irse de Moncloa era mejor tener la vida organizada. Pero las especulaciones son solo especulaciones, y hay que hablar de hechos probados. Que es lo que intenta encontrar el juez. Es su obligación, instruir bien para llegar a conclusiones no precipitadas. Precipitado era el fiscal, que quería archivar sin investigar. A ser posible antes de las elecciones del domingo. Tan pesado se puso el representante del Ministerio Público que ha acabado obligando al magistrado a citar ya, pero para dentro de un mes.

Pedro Sánchez piensa que, por el simple hecho de ser presidente, gracias al voto del fugitivo, le puede dar instrucciones a la presidenta del Congreso de los Diputados, a la Fiscalía y los jueces. Bueno, a Francina Armengol sí, lo hemos visto, y la Fiscalía («¿de quién dependende»?), también. Pero el pulso que le ha echado a los jueces es impropio en un Estado de Derecho. Hay que creer primero en el Estado de Derecho, y él solo cree que hay que controlar a los tribunales como ya controla al Tribunal Constitucional. ¿Cómo

otros TC en el pasado? No, porque en este Constitucional Sánchezha puesto de presidente a su fiel escudero militante, a lo Tezanos, el muy socialista Cándido Conde-Pumpido. Y no sólo a él. También a un ex ministro y a una directora general de Félix Bolaños, para asegurarse que el Gobierno no pierde ni una sola de las votaciones importantes, se llamen Ley de Amnistía, ley sobre referendos o cualquier otra ley en el marco de la «mutación constitucional» en marcha: van a cambiar la Constitución a golpe de sentencias, sin necesidad de modificar ni uno solo de sus artículos.

Un Tribunal Constitucional afín va a tumbar cuanto llegue al alto tribunal, incluso si se trata de una materia impropia, como podría ser el «caso Begoña», suponiendo que un día fuese condenada. El problema es que a ver quién aguanta mientras tanto el vía crucis de investigaciones, declaraciones y banquillos. Antes debería dimitir no Begoña, que

#### El pulso que Sánchez ha echado a los jueces es impropio

#### Un Constitucional afín va a tumbar cuanto llegue al alto tribunal

no tiene que dimitir de nada, sino el presidente en persona, responsable en última instancia por omisión.

Decía con razón el otro día un socialista felipista, de los llamados verdaderos, que el gran error del presidente del Gobierno ha sido empeñarse en seguir en la Moncloa a costa de lo que sea. Debió abandonar el día en que perdió las elecciones, en lugar de empeñarse en continuar comprando votos a cambio de perdonar a un delincuente. De haber hecho eso no estaría hoy en el enredo en que se encuentra, incluido el marital. Si estás fuera, no eres el objetivo principal. E incluso podría pensar en volver más adelante. De esta manera se le pone todo cada vez más complicado, por mucho que intente tapar a su consorte con los pañuelos palestinos.



8 ESPAÑA

Jueves. 6 de junio de 2024 • LA RAZÓN

# El PP denuncia a Alegría por el uso partidista del Consejo de Ministros

Feijóo pide contestar en las urnas a la actitud «chulesca» y la «arrogancia» de Pedro Sánchez

C. S. Macias, MADRID

El Partido Popular anunció ayer que había denunciado a la portavoz del Gobierno y ministra de Educación, Pilar Alegría, ante la Junta Electoral por utilizar «una vez más» la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros «como un instrumento en beneficio del PSOE y del presidente del Gobierno», al defender desde La Moncloa ala esposa de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, tras su citación a declarar ante el juez.

En una entrevista en Antena3, la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, acusó a Alegría de hacer uso de «los recursos públicos» en «plena campaña electoral» de las europeas para «atacar» a su partido. Y deploró que se queje además de que el Gobierno no conoce las resoluciones de los Juzgados cuando «no tiene por qué» hacerlo. «Ya sabemos que Pedro Sánchez, lo de

respetar las reglas de juego, no solo lo lleva bastante mal, sino que el populismo que él ejerce no lo permite», le recriminó Gamarra, quien comparó su «populismo puro y duro» con el del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, que la semana pasada fue declarado culpable de 34 cargos.

La Junta Electoral ya abrió un expediente sancionador a la ministra portavoz en las elecciones catalanas con una multa que oscila entre los 300 y los 3.000 euros. Entre otras cosas, alser preguntada por el caso de la esposa de Sánchez, Alegría aseguró que «no hay nada» y denunció la «vergonzosa» oposición que ejercen PPy Vox con

su «campaña del fango».

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, participó ayer en un mitin en Torremocha (Cáceres) junto a la presidenta del PP de Extremadura y de la Junta, María Guardiola, y la candidata a la selecciones europeas, Elena Nevado. Desde allí acusó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de engañar a los españoles y le tildó de « arrogante, actitud chulesca y pensar que se puede pasar por encima de todo y de todos». Apuntó que como Sánchez es presidente a cambio de dar la impunidad a todos, ahora «es presidente creyéndose impune»; al tiempo que criticó el hecho de que no es normal

«que se intente silenciar cualquier crítica al puto amo» -parafraseando la denominación que hizo Óscar Puente del jefe del Ejecutivo-. Incidió en que no es normal que un presidente pueda «atacar a los jueces, a los periodistas y a todo aquel que le levante la voz» tras la investigación judicial que afecta a su esposa, Begoña Gómez. Aseguró que eso es «populismo puro» y llamó a la «movilización» a la gente «cabreada» por esa «actitud chulesca» para así dar una «respuesta» contundente en las umas este 9 de junio contra Pedro Sánchez. «Vamos a votar el domingo por nuestro futuro, por la decencia en la políticay por la igualdad de los ciudadanos ante la ley», pidió el líder del PP en un

Feijóo afirmó que «no es normal que todo lo que está cerca de Sánchez acabe siendo investigado por presunta corrupción». «Y desde luego no es normal que esa inves-

#### Propone remunerar a los agricultores y personal forestal que proteja el medio ambiente

tigación esté ya dentro de las paredes del Palacio de la Moncloa», dijo. En este punto, recordó que ya no se acuerdan de otros «escándalos» como el del «Tito Berni» o de que los Gobiernos socialistas de Baleares y Canarias están siendo «investigados por la Fiscalía de la Unión Europea».

De cara a las elecciones de este domingo, el presidente del PP anunció que su partido propondrá en Europa recompensar a las empresas y agricultores que protejan el medio ambiente mediante el principio de «quien descontamina, cobra». Es decir que plantearán una remuneración para los agricultores y propietarios forestales que opten por cuidar el medio ambiente.



El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ayer, en un acto de campaña

## Sánchez y sus portavoces, reincidentes en los «mítines» desde La Moncloa

Ainhoa Martínez. MADRID

No falla. En cada campaña electoral, y ya van unas cuantas, el Gobierno progresista confunde la debida neutralidad con el partidismo y utiliza el altavoz que supone el Consejo de Ministros, un emplazamiento en el que representan a todos los españoles y no solo a quienes les han votado o son susceptibles de hacerlo en el futuro, para hacer campaña o lanzar duras críticas contra los partidos de la oposición. El Ejecutivo ya atesora un nutrido elenco de apercibimientos y multas por parte de la Junta Electoral Central (JEC) por vulnerar la imparcialidad que corresponde en estos periodos. Cuando interesa, los portavoces socialistas se acogen a esta obligación para evitar responder a algunas preguntas, pero en otras ocasiones ni siquiera es necesaria una interpelación directa por parte de los periodistas para que los representantes gubernamentales emitan juicios críticos contra sus rivales políticos. El último episodio se produjo este mismo martes. La portavoz Pilar Alegría utilizó la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros para defender a la mujer del presidente, Begoña Gómez, y para atacar a la oposición. Alegría expresó su «extrañeza» por la citación para declarar y su «tranquilidad» porque «no hay nada de nada». También arremetió contra la «vergonzosa» oposición y criticó a Alberto Núñez Feijóo, a quien consideró «un político desesperado», «incapaz de pre-

sentar un proyecto» y «desacreditado ante la ciudadanía». «Cada vez está más descartado por quienes mueven los hilos de este país», sentenció.

No es la primera vez. Hace justo un mes, en plena campaña de las elecciones catalanas, la Junta Electoral Central abrió expediente contra la ministra portavoz y de Educación por sus declaraciones en el Consejo de Ministros del 7 de mayo. Alegría habló entonces de la manifestación convocada por el PP contra Pedro Sánchez, criticó ESPAÑA 9



## Reacción judicial a la carta de Sánchez: «Señala» a los jueces

Dos asociaciones consideran que la nueva misiva sobre el «caso Begoña Gómez» es «muy poco edificante»

Ricardo Coarasa. MADRID

Las reacciones del mundo judicial a la carta del presidente del Gobierno –después de que el juez Juan Carlos Peinado hayallamado a declarar como investigada a su esposa, Begoña Gómez, el próximo 5 de julio- no se han hecho esperar. Dos de las cuatro asociaciones de la carrera criticaron ayer que el presidente del Gobierno señale a los jueces, mostrando su preocupación por la repercusión que tienen declaraciones políticas como esta en la confianza ciudadana en la Justicia.

Parala Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) y Foro Judicial Independiente, «resulta muy poco edificante» que Pedro Sánchez, «máximo responsable del poder ejecutivo, traslade a la ciudadanía la idea de que un juez dicta sus resoluciones con intereses electoralistas».

En el comunicado firmado por

ambas agrupaciones de jueces, hacen hincapié en que «la condición de persona investigada no supone ninguna valoración de culpabilidad», sino que supone «una garantía fundamental para ejercer el irrenunciable derecho a defenderse abiertamente de cualquier imputación, infundada o no».

AJFV y Foro Judicial Independiente consideran que «la percepción de normalidad democrática del trabajo de los jueces depende mucho de que los responsables políticos no hagan señalamiento de jueces y respeten las decisiones y tiempos de la justicia». Y recuerdan que los tiempos de la justicia «no se acomodan y, lo más importante, no tienen que acomodarse, a los tiempos electorales». Para terminar subrayando que la separación de poderes «es un principio irrenunciable que debería estar presente en toda declaración política».

Sánchez asegura en esa carta haberse enterado por los medios de comunicación de la citación como investigada de su esposa y se queja de que se haga pública «sólo cinco días antes de que se celebren elecciones al Parlamento Europeo, lo cual resulta extraño».

El jefe del Ejecutivo señala que «habitualmente, se ha seguido la regla no escrita de no dictar resoluciones susceptibles de condicionar el desarrollo normal de una campaña electoral y, por tanto, el voto de los ciudadanos», una práctica que en este caso -lamenta-«no se ha respetado».

Según el líder del PSOE, «no hay nada detrás de esta acusación, solo un zafio montaje impulsado por las asociaciones ultraderechistas demandantes», por lo que Dos asociaciones creen que Sánchez señala a los jueces

considera la atribución a su esposa de un posible tráfico de influencias por su recomendación del empresario Juan Carlos Barrabés en adjudicaciones públicas como una «mentira» y «un gran bulo».

No es la primera vez que desde la judicatura se vierten críticas por la reacción del jefe del Ejecutivo a decisiones judiciales. Tras amagar con dimitir tras conocerse que el juez Peinado admitía a trámite la denuncia de Manos Limpias contra su esposa, las asociaciones judiciales también reaccionaron.

La Asociación Judicial Francisco de Vitoria pidió a los políticos que frenaran «la utilización populista de la sociedad» y se refirió a esos «cinco días en vilo» propiciados por Pedro Sánchez con el amago de dimisión sobrevolando la escena política como una situación «compleja e inédita».

Su portavoz, Sergio Oliva, apeló a «la fortaleza del Estado de derecho» en días en los que -recalcó«se alienta la vertiente emocional» de la ciudadanía, a la que instó a 
«mantener la confianza en la labor diaria de miles de jueces que ayer, hoy y mañana son la salvaguarda de que sus derechos fundamentales sean respetados».

La reacción de la AJFV se produjo horas después de que la asociación progresista Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) alertara de la «delicada relación entre justicia, política y medios de comunicación» que, en su opinión, pone de relieve la denuncia de Manos Limpias contra Begoña Gómez por tráfico de influencias. JJpD hizo hincapié en que la labor de los jueces «debe ser respetada y protegida, sin interferencias ni presiones externas», pero al mismo tiempo advirtió del «riesgo» que suponen las denuncias «basadas exclusivamente en noticias de prensa».

elbloqueo del CGPJy lanzó alguna sus predece crítica más al partido de Alberto Núñez Feijóo, por lo que la JEC bién abrier sentido. Ros sición «no se encuentra en una situación de igualdad de armas por haber convocado una manifestación contraria al Gobierno». Y señaló que, aunque Alegría puede ejercer su libertad de expresión, no puede «hacerlo prevaliéndose de la utilización de los medios públicos de los que dispone». sus predece bel Rodrígue bién abrier sentido. Ros acumular cionadores mana y la predece bién abrier sentido. Ros acumular cionadores mana y la predece bién abrier sentido. Ros acumular cionadores mana y la predece de la utilización de los medios públicos de los que dispone».

Alegría no es la única portavoz que ha sido apercibida y multada,

sus predecesoras en el cargo: Isabel Rodríguez e Isabel Celaá también abrieron camino en este sentido. Rodríguez incluso llegó a acumular dos expedientes sancionadores en menos de una semana y la primera portavoz del gabinete de Sánchez, Celaá, también fue apercibida por la JEC: recibió una multa por vulnerar su deber de neutralidad y el Tribunal Supremo le impuso una sanción por valor de 2.200 euros. El artículo 50.2 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General

Isabel Rodríguez acumuló dos expedientes en una semana y Celaá tuvo que pagar una multa

El presidente fue multado con 2.200 euros por atacar al PP desde Bruselas en las generales (Loreg) prohíbe, una vez convocados los comicios y hasta su celebración, «cualquier acto organizado o financiado, directa o indirectamente, por los poderes públicos que contenga alusiones a las realizaciones o a los logros obtenidos por las autoridades públicas».

El propio Pedro Sánchez fue apercibido por la JEC, y el Tribunal Supremo le impuso una multa de 500 euros por conceder una entrevista en La Moncloa en octubre de 2019, en vísperas de las elecciones generales. Inicialmente, la Junta Electoral apostó por obligarle a desembolsar 3.000 euros por esta infracción. También le impuso, en octubre de 2023, una multa de 2.200 euros por haber utilizado las dependencias españolas en Bruselas en periodo electoral para criticar los pactos entre el PPy Vox y presumir de su gestión, aprovechándose así de los «medios públicos» de los que dispuso tras el Consejo Europeo de los pasados 29 y 30 de junio para hacer «electoralismo».

10 ESPAÑA

Jueves. 6 de junio de 2024 • LA RAZÓN

## Sánchez trata de recuperar el control de la campaña en la recta final

El presidente reaparece con su mujer en un acto del PSOE e instrumentaliza la investigación judicial como un activo electoral

#### Ainhoa Martínez. MADRID

La campaña de las elecciones europeas ha dado un vuelco en las 72 horas decisivas. Los electores cada vez deciden más tarde su voto -al menos uno de cada cuatro esperan hasta el final- o si acudir o no a las urnas y el marco en que se plantean los comicios es capital para incentivar o desmovilizarles. En este contexto trascendente, la decisión del juez Juan Carlos Peinado de llamar a declarar como investigada a la mujer del presidente del Gobierno ha hecho saltar por los aires la estrategia de Moncloa y les ha obligado a recalcular el rumbo. Ya la semana pasada, el fallo de la Audiencia Provincial de Madrid daba alas a la causa, al avalar al instructor para que siguiera investigando -acotando, eso sí, sus pesquisas a las ayudas públicas a Carlos Barrabés-, pero sin atender las pretensiones de archivo por parte de la Fiscalía.

Desde entonces, la campaña ha girado sobre la actividad profesional de Begoña Gómez. Un marco poco propicio para las aspiraciones monclovitas que buscaban ubicar el debate en la esfera internacional -choque con Javier Milei, reconocimiento del Estado palestino, paquete mil millonario de ayuda militar a Ucrania-yen la amenaza que supone el auge de la extrema derecha en Europa. Sánchez había logrado llevar la iniciativa en la primera parte de la campaña, pero el resurgir del caso de su esposa le había hurtado el liderazgo. Ahora, el presidente trata de recuperar el control en la recta final.

A esto obedece la decisión del presidente de lanzar una nueva

«carta a la ciudadanía» en la que eleva el tono de la crítica a las actuaciones del juez Peinado y desvía el foco de Begoña Gómez. Se aprecia un evidente salto cualitativo en la retórica respecto al argumentario desplegado por los distintos ministros socialistas -que se limitan a mostrar su «extrañeza» por la coincidencia judicial y política, de hacer pública la decisión en campaña-hasta las acusaciones directas del presidente de intentar condicionar la cita electoral del 9J. Sánchez busca así recuperar la iniciativa, marcando el discurso con una misiva en la que llama a la movilización de su electorado para conseguir en las urnas una suerte de veredicto de inocencia para su esposa.

Fuentes socialistas creen que esto acabará por beneficiarles, generando un «efecto bumerán», porque «moviliza a su electorado». Le da una razón para ir a votar en unos comicios que tradicionalmente se perciben más ajenos a la realidad cotidiana de los españoles y ante los que los progresistas se suelen mostrar más perezosos. Esta campaña se ha nacionalizado deliberadamente por los dos grandes partidos y sus líderes, que buscan jugar una segunda vuelta del 23J, aunque esto suponga invisibilizar a sus candidatas. El PP lo ha vuelto a plantear en los términos de un plebiscito a la figura de Sánchez y Sánchez, recogiendo el guante, como un plebiscito entre él y la extrema derecha. El mismo esquema que resultó exitoso en las generales de julio de 2023. Ahora, sin embargo, el líder socialista busca ungirse de un halo victimista y pide a los españoles que respondan en las urnas contra las «malas artes» que

stintos
e limipor la
ica, de
n camdel 9J.
rlainiso con
lamoo para
suerte
ara su
en que
les, geerán»,
rado».
otar en
cionalnos a la
añoles
stas se
os. Esta
do derandes
ouscan
del 23J,
bilizar
vuelto
de un
chez y
uante,
y la exquema
nerales
en los

la «coalición ultraderechista» está usando contra su mujer. Por tanto, el presidente busca desviar el foco de la actividad de

Por tanto, el presidente busca desviar el foco de la actividad de su mujer, por la que está siendo investigada, y lo ubica en la investigación misma, dotándola de un carácter persecutorio contra su figura. «Buscan quebrarme», ase-

Sánchez reviste la causa de un carácter persecutorio para recuperar la iniciativa

gura. En estos términos se manifestó ayer el presidente en un acto de campaña en Benalmádena (Málaga), donde acudió acompañado de su mujer y en el que ubicó como único objetivo de «la máquina del fango», «su única obsesión», «derribar al Gobierno». Un Gobierno responsable de medidas como la subida del SMI, de las pensiones, que avanza en la agenda verde y feminista, entre otras cuestiones. Sánchez pidió el voto para derrotar a la «agenda reaccionaria de la internacional ultraderechista», en la que integra a Feijóo, Abascal, Mileiy Orban, Manos Limpias y Hazte Oír..

«Es tan burdo que se les puede volver en contra». Este es el argumento que utilizan en el entorno de Sánchez para defender que el recorrido judicial que está viviendo la mujer del presidente se utilizará como ariete electoral con sus votantes. «Cuanto más se sobreactúa, más se puede activar nuestro electorado», señalan fuentes socialistas. Ayer, Sánchez pidió combatir al «fango» que se sustenta en «bulos» con la «democracia que se sustenta en votos». «El 9J votemos para que los votos ganen a los bulos; para que haya más Europa y menos ultraderecha», sentenció.



ESPAÑA 11

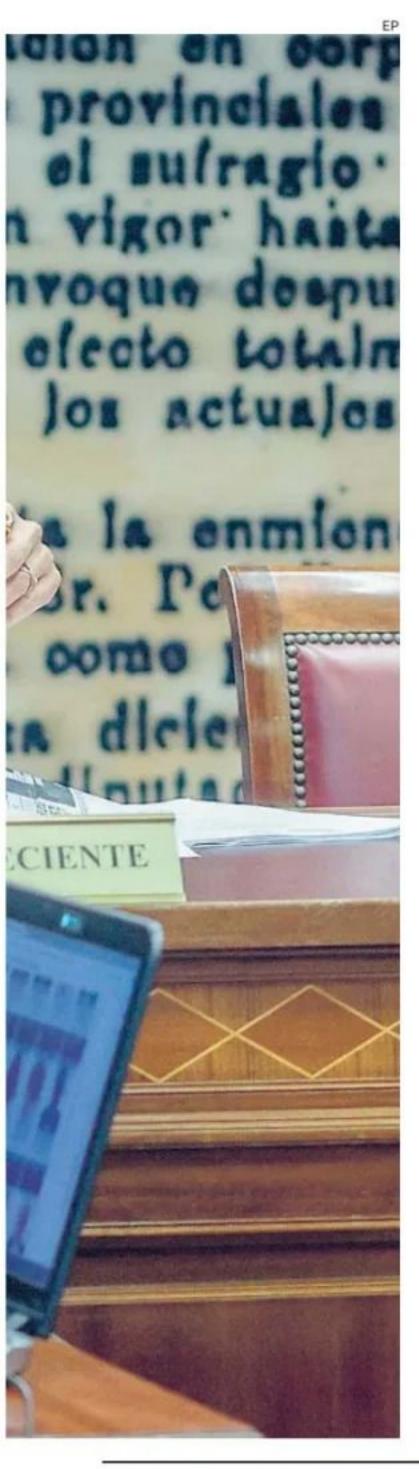

#### Seis encuentros entre Gómez y Javier Hidalgo

Leticia Lauffer, que dirigió Wakalua, filial de Globalia, contabilizó hasta seis encuentros entre Begoña Gómez y Javier Hidalgo entre 2019 y 2020, justo antes de que el Gobierno rescatase con 600 millones a Air Europa. Lauffer reveló que la conoció en septiembre de 2019, en un viaje de la OMT a San Petersburgo. También estuvieron Hidalgo y el «conseguidor» del «caso Koldo», Víctor de Aldama. Pero mostró su lejanía con De Aldama, del que dijo que apenas tuvo trato. Con Gómez inicialmente trabó una relación muy estrecha la definió como «cercana» y «llana»-, que termino con un contacto telefónico en 2021, poco después de la venta de Wakalua a Avoris. Y, profesionalmente, tras el rescate de la aerolínea. Eso ha llevado al senador del PP Alejo Miranda a concluir que Wakalua se creó para «acercarse» a Gómez.

Leticia Lauffer, ayer, en la comisión «Koldo» del Senado

## El «caso Begoña Gómez» se atasca: el juez aplaza la declaración de Barrabés

Peinado se ve obligado a suspender la comparecencia del empresario, que está ingresado

#### R. Coarasa. MADRID

Nuevo contratiempo procesal en la tramitación del «caso Begoña Gómez». El juez Juan Carlos Peinado ha decidido suspender también la declaración de Carlos Barrabés, prevista para mañana mismo, por motivos de salud del empresario. Horas después de que acordase la misma medida en relación a las testificales de seis altos cargos y exdirectivos de Red.es, el organismo público que adjudicó los contratos bajo sospecha, según fuentes jurídicas el titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid ha tomado la misma decisión respecto a Barrabés, que había aducido problemas médicos para aplazar la comparecencia dada la grave enfermedad que padece, que le mantiene ingresado. Según esas mismas fuentes, el instructor ha trasladado al domingo 16 de junio la toma de declaración al empresario a quien Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, recomendó por carta en dos adjudicaciones en 2021 que suman 10,2 millones de euros. En todo caso, insisten, será su evolución médica la que determine si en esa fecha está en condiciones de prestar testimonio, lo que en estos momentos no parece muy probable.

La decisión se produce después de que Peinado escuchase la valoración del médico forense de los juzgados de Plaza de Castilla respecto a los informes médicos aportados por la defensa del empresario.

El magistrado ya se vio obligado a mover las comparecencias previstas para hoy, que ha fijado también para el día 16, después de que el abogado de Begoña Gómez, el exministro de Interior Antonio Camacho, adujera compromisos procesales previos. A Peinado no le ha sentado demasiado bien, pues en el auto en el que cita como investigada a la esposa de Pedro Sánchez el próximo 5 de julio asegura que el abogado podría haber optado por enviara esa diligencia a otro letrado de su despacho en aras de la agilidad de la causa.

Pero dado que ese motivo de suspensión obliga al instructor al aplazamiento, Peinado ha concentrado esas testificales en un domingo para evitar nuevos contratiempos. Ese día, además de Barrabés, están citados los exdirectores generales de Red.es David Cierco y Alberto Martínez Lacambra; el director de la asesoría jurídica, Ignacio Espejo; el responsable de Economía Digital de Red.es, Luis Prieto; y el economista y abogado Luis Antonio Martín Bernardos, que presidió el Grupo Barrabés y fue administrador de Innova Next, la empresa que recibió las adjudicaciones.

Como Peinado está ese día de guardia en los juzgados de Plaza de Castilla, el horario de las comparecencias «dependerá de la incidencia del servicio», según apuntaron fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

Hasta ahora ya han testificado el director de El Confidencial, Nacho Cardero, y el periodista de Esdiario Francisco Mercado, que confirmaron la veracidad de las informaciones periodísticas publicadas sobre la actividad profesional de la esposa de Pedro Sánchez.

Innova Next SLU obtuvo entre junio y agosto de 2021 dos adjudicaciones de Red.es, la segunda a través de una UTE (Unión Temporal de Empresas) «ganando a cuatro ofertas más económicas», según constató la Audiencia Provincial de Madrid al avalar la investigación judicial de adjudicaciones que suman 10,2 millones de euros, unos procedimientos en los que «al parecer, la denunciada Begoña Gómez recomendó su contratación por carta».

Tras una denuncia de Manos Limpias, el instructor intenta esclarecer si la esposa del jefe del Ejecutivo incurrió en tráfico de influencias y corrupción en los negocios por su recomendación por carta de Barrabés. Un informe de laUnidadCentralOperativa(UCO) de la Guardia Civil no advierte indicios delictivos en la actuación de la esposa de Pedro Sánchez, pero el mismo Peinado rebajó esas conclusiones al precisar, en el auto en el que cita a Begoña Gómez, que ese dictamen se encargó en un momento inicial de la instrucción, cuando apenas se contaba con las noticias de prensa aportadas en la denuncia, por lo que lo calificó de avance «preliminar».



12 ESPAÑA

Jueves. 6 de junio de 2024 • LA RAZÓN

## El TC inquieta a Puigdemont al anular el voto telemático en el Parlament

Deja sin efecto el voto delegado del exconseller Lluís Puig y arroja sombras sobre la investidura

#### R. Coarasa/J. Gallego. MADRID

El Tribunal Constitucional (TC) ha anulado el acuerdo de la Mesa del Parlament que permitió el voto telemático de Lluís Puig (Jx-Cat) en la pasada legislatura, lo que complica la votación a distancia no solo del exconseller, sino también las de Carles Puigdemont y Ruben Wagensberg (ERC)

EFE

en la elección de los miembros de la Mesa de la Cámara autonómica el próximo lunes.

En una sentencia de la que ha sido ponente la magistrada María Luisa Segoviano, la Sala Primera de la corte de garantías estimó ayer por unanimidad el recurso interpuesto por el grupo PSC-Units per Avançar contra los acuerdos de la Mesa del Parlament que dieron vía libre a la polémica votación telemática de Lluís Puig, huido de la Justicia española al igual que el expresidente de la Generalitat.

Los acuerdos anulados se produjeron el 18 de abril del pasado año, cuando se aprobó la regulación transitoria del voto telemático hasta que no se procediese a una reforma del Reglamento del Parlamento de Cataluña, y el 19 de abril del mismo año, cuando la Mesa aceptó la habilitación del procedimiento de votación telemático del exconsejero de Cultura hasta el final de ese periodo de sesiones el 31 de julio de 2023. Asimismo, el Constitucional también tumba el posterior acuerdo de 19 de abril de 2023, por el que se desestimó reconsidera esos polémicos acuerdos.

La sentencia declara vulnerado el derecho de los diputados recurrentes a ejercer las funciones representativas que la Constitución les asigna con los requisitos que señalan las leyes, por lo que anula todos los acuerdos impugnados -esa aprobación de la normativa transitoria sobre el voto telemático y la habilitación a Puigpara ejercer su voto a distancia-, pero no la de aquellos actos adoptados con el voto telemático de este diputado durante el tiempo en que estuvo vigente dicha habilitación, que el TC mantiene como válidos por razones de seguridad jurídica (de otro modo, se comprometería la eficacia de todas las normas aprobadas con su voto).

Respecto al acuerdo de habilitación del voto telemático a Puig, el TC estima el recurso en aplicación de la jurisprudencia constitucional que niega reconocer como excepción al voto presencial el sufragio telemático de aquel diputado que «voluntariamente ha decidido eludir la acción de la jurisdicción penal española y sobre el que pesa una orden judicial de busca y captura». Esa interpretación, hace hincapié el TC, «no se ajusta» a la lectura de la Carta Magna que admite excepciones a la presencia de los parlamentarios en las votaciones de la Cámara en situaciones de extrema urgencia (como las que se dieron, por ejemplo, durante la pandemia)

Por lo que se refiere al acuerdo de aprobación de la normativa transitoria del voto telemático hasta que no se procediera a una reforma del Reglamento del Parlamento de Cataluña, los magistrados concluyen que la aprobación de la medida fue «instrumental», con la finalidad exclusiva de «intentar dar una apariencia de cobertura normati-

Compromete el voto del expresident el lunes en la elección de la Mesa de la Cámara catalana

La decisión del TC también tiene un impacto directo en la investidura de Salvador Illa va a la habilitación del voto telemático» de Puig para eludir así pronunciamientos previos del TC, «pero sin una real vocación de generalidad».

De ahí que concluya que con esas resoluciones se lesionó el derecho fundamental de los parlamentarios recurrentes a ejercer sus funciones representativas en condiciones de igualdad, en relación con el derecho de ciudadanos a participar en los asuntos públicos a través de sus representantes.

Además de la elección de los miembros de la Mesa del Parlament, la decisión del Tribunal Constitución tiene un impacto directo sobre la investidura de Salvador Illa: todo apunta a que el candidato del PSC va a buscar el apoyo de Comunes y Esquerra para ser president, pero la ausencia de Wagensberg dinamita ese pacto a tres. Entre las tres formaciones que compusieron el tripartito que gobernó Cataluña entre 2003 y 2010 suman ahora 68 escaños, justo para la mayoría absoluta en el Parlament (compuesto por 135 parlamentarios). Si ERC pierde un diputado, esa suma cae a 67 y pierden la posibilidad de sumar mayoría.

En todo caso, esa coalición atres queda a expensas de la decisión que tomen las bases de Esquerra a partir del próximo 15 de junio: la militancia de los republicanos va adecidir siapoyan a Illa o a Puigdemont. En paralelo, se da por hecho que, tras la constitución del Parlamento catalán el próximo lunes, se producirá una ronda de consultas para escoger a un candidato y en torno al 20 de junio se celebrará el primer pleno de investidura, que tendrá seguramente como aspirante a Illa.

La vía más asequible y que menos erosión genera al candidato del PSC para ser president es contar con apoyos de ERC y Comunes, porque la alternativa tiene bastante coste político y pasa por un apoyo de los morados y del PP y la abstención, al mismo tiempo, de Vox. De todas formas, por ahora, esta vía se da por imposible por incompatibilidad entre los diferentes partidos políticos que la componen.

También cabe recordar que el retraso en la publicación de la ley de amnistía en el Boletín Oficial del Estado (BOE) puede acabar perjudicando a los propios socialistas, ya que eso va a suponer una aplicación más tardía. No en balde, la vuelta de Ruben Wagensberg depende de la amnistía.

El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont ESPAÑA 13



Una pintada en Hernani (San Sebastián) a favor de la reagrupación de los presos etarras

# El PP quiere impedir etarras no arrepentidos en listas electorales

Los populares llevan una ley al Congreso para frenar la entrada de antiguos terroristas en las instituciones

Javier Gallego. MADRID

Hace poco más de un año, en las elecciones municipales de mayo, Bildu incorporó en sus listas electorales a etarras condenados por asesinato. Y ahora vuelve a llevar a las elecciones europeas que se celebran este domingo a Pernando Barrena, que ha sido condenado por pertenecer a ETA, algo que ha vuelto a levantar mucha polémica. Ante este escenario, el PP quiere poner coto a la entrada de antiguos etarras en las instituciones y ha registrado una proposición de ley para evitar que puedan concurrir a las elecciones condenados por terrorismo que no hayan mostrado rechazo o

arrepentimiento ni hayan pedido perdón ni hayan colaborado con la Justicia para el esclarecimiento de los crímenes pendientes todavía de resolución.

La proposición de ley del partido de Alberto Núñez Feijóo introduce una modificación en la Ley Orgánica del Régimen Electoral. En concreto, se añade una letra C al apartado dos del artículo 6, que recoge qué candidatos que han concurrido en listas electorales «son inelegibles» y que queda redactado de la siguiente manera: «Los que habiendo sido condenados y cumplido condena por delitos relacionados con el terrorismo no acreditaran documentalmente en el momento de la presentación de la candidatura de la que pretendan formar parte, su rechazo al terrorismo, a su justificación a sus fines y a sus medios; su arrepentimiento por los actos terroristas realizados o justificados; su solicitud de perdón a las víctimas por los mismos y su compromiso de colaboración con la justicia para el esclarecimiento de los crímenes pendientes hasta su resolución».

Asimismo, el nuevo precepto incorpora un añadido: «Asimismo, vendrán obligados a acreditar que han satisfecho la totalidad de la responsabilidad civil derivada de la sentencia condenatoria y el cumplimiento íntegro de las penas accesorias que les hubieran sido impuestas». De esta manera, también se pretende evitar la deuda que han contraído los etarras con el Estado porque se niegan a pagar a las víctimas y es la Administración Pública quien suele tener que hacer un anticipo del dinero. De hecho, cinco de los 21 exmiembros de ETA que salieron elegidos como concejales en las pasadas elecciones municipales han sido condenados en el pasado al pago de responsabilidades civiles, pero ninguno de ellos ha he-

La iniciativa introduce una reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral cho frente a sus obligaciones económicas.

La ley se ha registrado en el Congreso el pasado 31 de mayo y ahora está a la espera de que reciba el plácet del Gobierno (tiene un mes de plazo máximo) y, a partir de ahí, ya iniciará el trámite parlamentario. No obstante, de momento, los populares no tienen fecha fijada para la toma en consideración en el Pleno (primer filtro parlamentario) y está por ver qué vota el PSOE ya que los socialistas sí mostraron mucho rechazo a la incorporación de condenados por asesinato en las listas electorales de Bildu y en la campaña de las elecciones vascas agitaron el miedo a ETA para rechazar a Arnaldo Otegi, pero continúan pactando con la izquierda abertzale (en el Congreso es imprescindible para la supervivencia del Gobierno y el PSN entregó la alcaldía de Pamplona a Bildu). Sin el apoyo de los socialistas, la ley es inviable que prospere porque previsiblemente los grupos nacionalistas no la van a respaldar ni tampoco lo hará Sumar.

#### Una iniciativa que también lleva a Europa

▶El PP no solo pretende legislar contra el terrorismo en España, sino también en Europa. La candidata del PP al Parlamento Europeo, Dolors Montserrat, se ha comprometido en las últimas horas a promover una nueva directiva europea que prohíba indultos y amnistías por delitos de corrupción, además de impedir por ley que las personas condenadas por terrorismo puedan ser contratadas en instituciones europeas. En el programa electoral, el PP contempla la obligación de que los Estados miembro eviten el enaltecimiento del terrorismo o los homenajes a delincuentes condenados para evitar humillaciones a las víctimas.

En la exposición de motivos, el PP aduce que mediante esta reforma legal se «pretende extremar las cautelas» frente a quienes «dedicaron la mayor parte de su vida a sembrar el terror o lo justificaron y que ahora pretenden formar parte de las instituciones sin acreditar de manera fehaciente ni su arrepentimiento, ni el dolor causado, ni su disposición a colaborar con la Justicia ni el cumplimiento de las penas accesorias».

No es la primera ley que el PP ha presentado ya en esta legislatura contra ETA: el 6 de febrero de este año, llevó a Pleno una iniciativa para resolver los 379 asesinatos de la banda terrorista pendientes, pero el PSOE la rechazó y no prosperó. La norma no llegó ni a superar la toma en consideración. En concreto, en esa proposición de ley se pedía al Estado que impulsara en tres meses «un procedimiento de investigación actualizado, detallado y exhaustivo» de los asesinatos sin resolver, con la participación de la Fiscalía y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, sin entrar a valorar la posible prescripción legal de la causa. Además, también se reformaban varias leyes, como la del Derecho de Reunión o la de Seguridad Ciudadana para frenar los homenajes a los terroristas de ETA que todavía siguen registrándose en localidades vascas y navarras.

14 ESPAÑA

Jueves. 6 de junio de 2024 • LA RAZÓN

## Sumar aventura un mal resultado y pide medir el 9J en bloques

Preocupación ante la estrategia de «concentración» de voto de Sánchez con su carta. «Es un golpe de efecto»

#### Rocio Esteban, MADRID

Sumar se pone la venda antes de la herida y ya prepara el terreno -y a sus fieles- para asumir el 9J otro mal resultado. Un terreno que llevan abonando toda la semana y en el que inciden después de recibir el último envite por parte del PSOE en plena recta final de la campaña electoral. La segunda «carta a la ciudadanía» de Pedro Sánchez sentó como un jarro de agua fría dentro del socio minoritario del Gobierno y como herramienta de combate, Sumar pasó de asumir el discurso oficial del Ejecutivo para defender a la esposa del presidente Begoña Gómez achacando al juez de tintes electoralistas a mostrar una total distancia e incluso enfado con los socialistas.

En Sumar ayer se revolvieron contra el PSOE y vieron un claro intento electoralista en la carta del presidente del Gobierno de cara a las elecciones del 9 de junio. Sin tapujos, fuentes de la formación hablaban de un intento de «concentración» del voto por parte del PSOE en su candidatura, en el que reconocen en Sumar que ellos quedarían perjudicados por el «golpe de efecto» de la carta del líder del Ejecutivo.

De momento, las encuestas no ofrecen demasiadas esperanzas en la izquierda alternativa al PSOE – entre tres y cuatro escaños para los de Díaz– y es por eso que en Sumar llaman ya a analizar los resultados del 9J por bloques y no de manera individual. «A nivel individual no se puede medir, hay que medirlos como bloque de las izquierdas», se sinceró la candidata de Sumar a las elecciones europeas, Estrella Galán, en una rueda de prensa ofrecida por la Agencia Efe. De este modo, Sumar busca amortiguar ya los po-

sibles daños en la noche electoral si no se cumplen sus expectativas. Es decir, en el partido no quieren medir sus resultados, sino que plantean unas elecciones que se escrutinan por bloques electorales -izquierda y derecha-, a pesar de que el PSOE sí que está empleándose en una campaña en la que llama a concentrar el voto progresista en la candidatura de la vicepresidenta Teresa Ribera. Contra esta estrategia socialista, ayer en Sumar salieron a reprender a sus socios con un tono muy duro. «Son cartas que en definitiva son aspiraciones filosóficas pero que no acaban conllevando ninguna propuesta concreta», censuró Galán, después de que el portavoz Íñigo Errejón ya hubiera reprobado al PSOE por tratar de «arañar votos» con la carta.

#### Montero usa su pasado como cajera

Quedan cuatro días para las elecciones europeas y cada voto y cómo conseguirlo cuenta. Podemos lanzó ayer un spot de campaña con el que busca dar a conocer el lado más humano de Irene Montero y en el que incluso, hace un repaso por toda su vida. Desde su niñez hasta la actualidad, pasando por su experiencia profesional antes de llegar a la política - como cajera en un supermercado-hasta la actualidad, exministra y candidata de Podemos a las elecciones europeas. «Os cuento un secreto: a Irene le indigna que siempre quieran desacreditarla por haber trabajado de cajera», dicen en el vídeo. «Que una cajera llegue a ser ministra es la prueba de que la democracia, a veces, gana», aseguran.

En la formación de Yolanda Díaz evitan reconocer qué cifra sería un mal resultado, aunque todo lo que quede por debajo de los cuatro escaños será interpretado así. Algunos trackings internos del partido apuntan a una tendencia al alza del partido en la campaña, mientras que las encuestas públicas recogen lo contrario, una mayor implantación de Sumar antes de la campaña electoral y un decrecimiento en campaña. En el partido de Díaz reconocen la dificultad de estas elecciones y se sienten acorralados entre el PSOE y Podemos, aunque creen tener un nicho propio de votantes que no les fallará. Además, el gran enigma a resolver será la guerrapor el espacio con Podemos. Si bien Sumar evita poner el foco aquíy rechaza que en estas elecciones se dirima el peso entre Sumar y Podemos en el futuro, aunque será una lectura inevitable en unas elecciones donde todos los votos a todas las formaciones valen lo mismo. «No son unas primarias. Quien lovivacomounasprimariastendrá que manifestarlo (en referencia a Podemos)», aseguró la candidata a las europeas.

La otra gran incógnita será la de si el llamamiento de Yolanda Díaz a escoger su papeleta para reforzarse en Moncloa tiene o no resultado en las urnas.

MINISTERIODE TRABAJO

CD PRINCE ADMINISTERIO DE TRABAJO

CD PRINCED

CD PRINCE ADMINISTERIO DE TRABAJO

CD PRINCE ADMINIS

La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ayer, en la sede de la OCDE



Belén Bajo @BELENBAJO

#### Desesperación

o veo, ni nadie en su sano juicio ve, a Feijóo dirigiéndose al Tribunal Superior de Justicia de Madrid para que no impida, como exige la fiscalía, la investigación a Begoña Gómez sobre tráfico de influencias y corrupción. Tampoco veo, ni nadie en su sano juicio ve, a Feijóo llamando al juez para decirle: «Es el momento de citar a declarar a la esposa de Pedro Sánchez»; el juez le conteste: «¿Te viene bien que sea citada para el día 5 de julio?»; «Sí, siempre y cuando lo anuncies hoy».

No lo veo porque, en primer lugar, Alberto Núñez Feijóo es un señor (con todas las letras), y, en segundo lugar, un demócrata que conoce y respeta la división de poderes. Hay que estar muy desesperado, y Pedro Sánchez lo está, para lanzar esas acusaciones contra el Partido Popular y contra su líder Feijóo. Es posible que, como dice Tomas Fuller, «la desesperación infunda valor al cobarde», y estemos ante un presidente de Gobierno tan cobarde, con tanto miedo a que la verdad se sepa, que sea capaz de atribuir a la derecha la maquinación de un complot para tapar el comportamiento nada ético y cero estético de su mujer.

Llevamos un mandato de desesperaciones, la desesperación de no ganar, la desesperación de pactar con quienes no pactaría ni muerto, la desesperación de aprobar aquello que tildó de inconstitucional, la desesperación de los siete votos de Puigdemont, la desesperación de Koldo y José Luis Ábalos y la desesperación judicial de su mujer.

Albert Camus dijo que el hábito de la desesperación es peor que la desesperación misma. Me da igual lo desesperado que se encuentre el presidente, que para estar esperanzado ya cuenta con Tezanos y el CIS a medida, lo que no soporto es que plantee las elecciones europeas como un plebiscito hacia la honorabilidad de su mujer.

ESPAÑA 15



## El Senado admite el riesgo de policías y guardias civiles

Aprueba que se les reconozca el peligro de su profesión y su jubilación digna está ahora en manos del PSOE

#### M. Casado. MADRID

Sin sorpresas, la Cámara Alta aprobó ayer por 147 votos a favor y 103 en contra, incluidos los del PSOE, una Proposición de Ley del Partido Popular, cuyo objetivo es incluir a los miembros del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil dentro del listado de profesiones de riesgo. En concreto, la iniciativa, que modifica un decreto de la Seguridad Social, contó con los votos favorables de PP, Voxy UPN, mientras que PSOE, ERC, Bildu y Sumar votaron en contra. Junts y PNV, por su parte, se abstuvieron.

De este modo, el Senado seguirá con la tramitación de esta norma, que busca incluir a estos agentes, así como a los del Servicio de Vigilancia Aduanera, dentro de los colectivos que gozan de coeficiente reductor de la edad de jubilación, debido a la «peligrosidad de sutrabajo». Norma que ahora debe ser refrendada en el Congreso de los Diputados para que entre en vigor, donde también hay registrada una Proposición no de Ley por la equiparación real y total de la Policía Nacional y la Guardia Civil, así como su jubilación anticipada. Y aquí es donde Sánchez y sus socios de Gobierno tendrán la última palabra.

Hay que recordar que pertenecer a una profesión de riesgo afecta de forma directa a la jubilación. ¿En qué sentido? Los profesionales agrupados en las denominadas profesiones de riesgo tienen la opción de solicitar la «jubilación anticipada» cobrando el 100% de la prestación.

Sí son considerados como tal Policías locales y autonómicos como los Mossos o la Ertzaintza sin embargo no lo son Policía Nacional y Guardia Civil. Esta discriminación provoca que un agente de la Benemérita o un policía nacional jubilado cobre hasta 12.625 euros menos al año que un policía autonómico. Tanto es así, que en los últimos seis años un guardia civil jubilado, por ejemplo, habría perdido hasta 70.000 euros respecto a un mosso d'esquadra. ¿El motivo? Mientras un agente autonómico se jubila de forma anticipada (59 años) sin pérdida alguna de poder adquisitivo, un agente de la Policía Nacional sí sufre una merma en las retribuciones que percibe en su jubilación (en torno a 900 euros mensuales respecto a un ertzaina o mosso). De ahí que el Gobierno de Sánchez y el Ministerio del Interior, que dirige Fernando Grande-Marlaska, se obcequen en no ceder e incluir a estos profesionales en el listado de profesiones de riesgo.

El Partido Popular, promotor de la iniciativa en el Senado, sacó pecho por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado de las que

#### ¿Quién decide el riesgo en las profesiones?

¿Y quién decide qué profesiones son de riesgo? El Ministerio de Trabajo es el encargado de elaborar esta lista de la que forman parte los trabajadores ferroviarios, artistas, mineros, personal de vuelo de trabajos aéreos, profesionales taurinos, bomberos, así como miembros de las policías autonómicas y locales. Sin embargo, pese a que mossos y ertzainas sí están en la lista, los agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil, no. Tampoco aparecen los funcionarios de prisiones. El PSOE defiende que desde el Ministerio del Interior se está elaborando un paquete de medidas que va dirigido a estos colectivos y que, desde el Ministerio de Seguridad Social, se está revisando la regulación y la jubilación anticipada por razón de actividad.

Imagen de Policías a los que aún no se les reconoce el riesgo

alabó «su sacrificio permanente, su vocación de servicio, su gran profesionalidad y su ejemplaridad». El senador del PP Vicente Tirado fue el encargado de defender la moción para que policías nacionales y guardias civiles sean incluidos «dentro de los colectivos que gozan de coeficiente reductor de la edad de jubilación, debido a la peligrosidad de su trabajo». En este sentido, hizo hincapié en que «son los dos únicos Cuerpos de Seguridad de toda España que no están considerados profesión de riesgo», a diferencia de Mossos d'Esquadra, Ertzaintza, Policía Foral y policías locales.

Y si bien se pueden prejubilar, tienen que asumir una pérdida importante de su pensión. «A igual profesionalidad, mismo reconocimiento, a igual trabajo, mismos derechos, a igual trayectoria laboral, misma pensión», indicó el senador Vicente Tirado.

Lamoción contó con el apoyo de Vox. «El ministro del Interior, el señor Marlaska, está haciendo la vida imposible, ninguneando y humillando a los que solo luchan por sus derechos», manifestó la senadora de esta formación, Paloma Gómez Enríquez. Además, señaló que estamos «ante una reivindicación histórica», por lo que los agentes deben poder «jubilarse antes sin sufrir recortes y penalizaciones en sus pensiones», que cifró en un 30%.

Desde el PNV, la senadora Nerea Ahedo admitió que no es «justo» que «el mismo trabajo y el mismo riesgo» tengan diferentes condiciones. Y es que, a su juicio, no es normal que policías nacionales y guardias civiles «no tengan reconocido por la Seguridad Social un coeficiente reductor de la edad de jubilación debido, taly como plantea la Ley de Seguridad Social».

Desde Junts, el parlamentario Josep Lluís Cleries manifestó que es lógico que se les considere una profesión de riesgo, sin embargo, tachó de «parcial» esta Proposición de Ley, ya que deberían abordarse «todos los casos» en referencia a los agentes rurales.

El PSOE votó en contra. «No vamos a aceptar lecciones de quien, entre 2011 y 2018, realizó inversión nula en seguridad, recortó más de 13.000 agentes con comisarías y cuarteles deteriorados, falta de medios, el atraso de la Oficina de asilo, sin haber desarrollado el sistema de protección civil, ni la ley de víctimas, ni avanzado en seguridad vial». 16 ESPAÑA

Jueves. 6 de junio de 2024 • LA RAZÓN

#### ...y más



La Reina, con Lucrecia Peinado, primera dama de Guatemala

#### Zapatillas en solidaridad con Doña Letizia

En el interior del Palacio Nacional de la Cultura, la Reina, vestida con su chaleco rojo y botas, fue recibida por la primera dama de la República de Guatemala, Lucrecia Peinado, en un gesto de agradecimiento por el trabajo que lleva realizando la cooperación española durante más de 30 años en el país centroamericano. La primera dama guatemalteca calzó zapatillas para solidarizarse con Doña Letizia. Hay que recordar que la Reina sufre una rotura en el dedo del pie derecho desde hace algo más de un mes.

Susana Campo. C. GUATEMALA

La Reina Letizia conoció ayerunos de los proyectos de los que se siente más orgullosa la cooperación española: las escuelas taller que persiguen mejorar la vida de los jóvenes por medio de la formación en oficios para su posterior incorporación en el mundo laboral. Doña Letizia se interesó por la historia de los 110 beneficiarios, 88 jóvenes y 22 mujeres, que tienen entre 116 y 21 años y que reciben formación gratuita para capacitarse laboralmente.

Esuno de los grandes proyectos que impulsa la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid) en España. La primera escuela taller en Ciudad de Guatemala se instaló en 1999 tras los devastadores efectos del huracán «Mitch».Uno de sus responsables, Luis Mozas, explica a LA RAZÓN que se trata de una iniciativa que brinda formación a los jóvenes «para escapar de las marasy la delincuencia». El modelo proporciona una beca a los beneficiarios para que se formen y, posteriormente, les ayude a encontrar trabajo. En concreto,

Casa Real

# Formación para «escapar de las maras y la delincuencia»

La Reina Letizia visita en Guatemala una escuela taller en una de las zonas más desfavorecidas de la capital

Doña Letizia se trasladó a unas de las zonas más desfavorecidas de la capital, el sector 18, donde residen colectivos marginales a los que se trata de impedir que caigan en manos de las pandillas, las drogas y la violencia.

Proyectos de apoyo a la accesibilidad del espacio público, iniciativas culturales como elemento de proyección exterior de España y programas para mejorar las condiciones de vida de los jóvenes en riesgo de exclusión de las zonas más desfavorecidas de la capital de Guatemala. Estos fueron ayer los tres principales ejes de la primera jornada de la Reina Letizia al país centroamericano en su noveno viaje de cooperación.

A primera hora de la mañana,

bajo un cielo grisáceo y mucha humedad, la Reina fue recibida por la primera dama de la República de Guatemala, Lucrecia Peinado, en un gesto de agradecimiento por el trabajo que lleva realizando la cooperación española durante más de 30 años en el país. El saludo oficial se produjo en el interior del Patio de la Paz,

Uno de los proyectos de la Aecid ayuda a los jóvenes a evitar las pandillas, las drogas y la violencia un lugar simbólico en la historia de Guatemala, porque se firmaron los acuerdos de paz en diciembre de 1996 y acabaron con un conflicto armado interno que había desangrado al país durante 36 años y en el que murieron más de 200.000.

Ambas mantuvieron un encuentro en el que abordaron la salud mental, un asunto que interesa especialmente a ambas y sobre el que compartieron puntos de vista en relación con los retos en este ámbito para el sistema de salud nacional guatemalteco. Al desayuno de trabajo se sumaron la embajadora española, Clara Girbau y la secretaria de Estado, Eva Granados. Por parte de la delegación anfitriona se encontraba además, la esposa del alcalde, Dominique De Quiñones; la secretaría presidencial de la mujer, Leticia Aguilar, y la comisionada de Asuntos Municipales, Mireia Palmieri, entre otras autoridades municipales guatemaltecas.

Posteriormente, la Reina y la primera dama recorrieron a pie el Parque Centenario para conocer in situ los avances en las obras de recuperación del recinto, donde ha intervenido la cooperación española. En concreto, apoyaron al Gobierno local para mejorar la movilidad y accesibilidad del centro histórico mediante la instalación, por ejemplo, del alumbrado con el fin de garantizar la seguridad de los usuarios al contar con luz durante la noche. Fuentes conocedoras del proyecto aseguran que el proceso de revitalización tiene un especial enfoque de género: busca invertir en estructuras urbanas que sean inclusivas para crear así espacios seguros. Se trata de un asunto de crucial importancia en un país en el que la tasa de asesinatos de una mujer a manos de un hombre por machismo o misoginia está en 1,6 por cada 100.000 habitantes, frente a 0,2 en España.

LA RAZÓN . Jueves. 6 de junio de 2024



## Con ASISA, más coberturas, más protección, por mucho menos

En ASISA queremos que te sientas protegido en todas las facetas de tu vida. Por eso, te ofrecemos una gran variedad de productos con los que estarás seguro pase lo que pase.

Y, aún mejor si además te las podemos ofrecer en las mejores condiciones:

Salud | Dental | Vida | Decesos | Accidentes





[1] Promoción válida hasta el 31 de julio de 2024. Seguros que entran en la promoción: ASISA Ya, ASISA Esencial +, ASISA Completa +, ASISA Completa ++, ASISA Integral 100,000, ASISA Integral 180,000, ASISA Integral 180,000 240.000, ASISA Esencial Mutualistas, ASISA Completa Mutualistas, ASISA Próxima Pymes, ASISA Salud Pymes, ASISA Salud Pymes, ASISA Salud Pymes, ASISA Salud Pymes, ASISA Dental, ASISA De ASISA Dental Familiar Mutualistas, ASISA Dental Pymes, ASISA Vida Tranquilidad, ASISA Vida Tranquilidad Protección Hipoteca, Seguro OCASO Asistencia Familiar Plena, ASISA Accidentes Plus Tipo II y ASISA Accidentes Tipo

[2] Descuento del 30% en 2024, del 25% en 2025 y del 20% en 2026 aplicable en los productos de salud y dental por la contratación de cuatro de los cinco seguros que entran en la promoción.

[3] Descuento del 25% en 2024, del 20% en 2025 y del 15% en 2026 aplicable en los productos de salud y dental por la contratación de dos de los cinco seguros que entran en la promoción.

[4] Descuento del 20% en 2024, del 15% en 2025 y del 10% en 2026 por la contratación de un producto de salud o un producto dental.

Promoción no válida en Ibiza y Menorca. Más información en asisa es

Viajes



Carlos Herranz PLAYA DE OMAHA (NORMANDÍA)



uropa y EE UU conmemoran hoy el 80º aniversario del desembarcodeNormandía con una gran ceremonia en la playa de Omaha cargada de simbolismo por varias razones y con la música bélica de fondo tras la invasión rusa de Ucrania. La primera de ellas es la de la memoria histórica, ya que, probablemente, esta sea la última con testimonios en vida de algunos de sus protagonistas. Unos 200 veteranos acudirán a Normandía hoy, algunos de ellos muy mayores y en condiciones muy frágiles de salud, pero que han decidido hacer un último gran esfuerzo que la presidencia francesa pone en valor. La mayoría del grupo son estadounidenses, aunque también hayvarios británicos, canadienses y un pequeño grupo de diferentes nacionalidades que se sumaron a los veteranos. Su presencia esta vez estará cargada de emoción. Será muy probablemente, por ley de vida, la última vez que vean el cielo normando y la arena de esas playas donde desembarcaron cientos de miles de soldados aliados el 6 de junio de 1944, marcando el comienzo de la liberación de Francia y Europa del yugo nazi.

«Somos perfectamente conscientes de que para estos centenarios, esta es quizás la última oportunidad de volver a las playas donde desembarcaron, donde lucharon y donde cayeron sus hermanos en armas», ha subrayado el general Michel Delion, CEO de la agencia del Gobierno de Francia a cargo de los esfuerzos de conmemoración francesa. El más joven de los veteranos estadounidensestiene96años. La mayoría de los veteranos viajan a Francia a compañados de todo un equipo de personal médico. La esposa del presidente francés, Brigitte Macron, ha sido la encargada de dar la bienvenida a los primeros veteranos que empezaron a llegar a Normandía, a quienes expresó «el más profundo respeto y el más profundo amor» de Francia, en un vídeo publicado en la red social X.

Más que una presencia, la otra carga simbólica viene de una ausencia: Rusia, que siempre tuvo un rol de protagonista esencial en estas ceremonias por el papel que desempeñó el ejército rojo en el final de la Segunda Guerra Mundial. Ochenta años después Rusia es la amenaza de Europa. Su histórica ausencia conecta con la

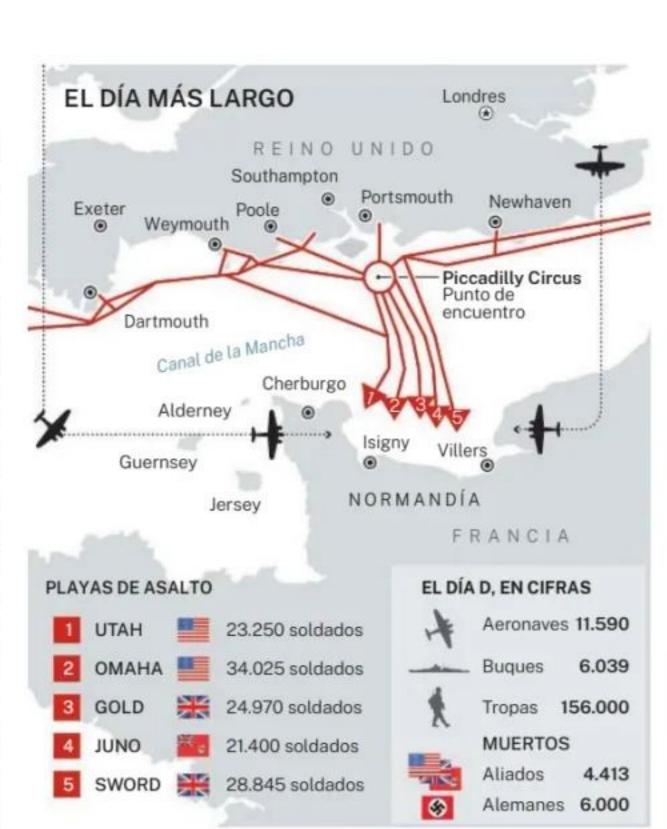

### Desembarco de Normandía.

La invasión rusa de Ucrania marca los actos en la playa de Omaha con 25 mandatarios



AÑOS DEL DÍA D

## La paz europea vuelve a estar amenazada



Fuentes del Elíseo justifican que así sea «en razón de la resonancia histórica del desembarco con el justo combate de Ucrania». La intención de Emmanuel Macron es clara: poner de relieve ese vínculo entre pasado y presente unidos contra un yugo y eso se quiere poner de manifiesto en esta ceremonia en una fórmula que puede propinar un duro castigo al Kremlin en lo simbólico.

Zelenski acudirá a la ceremonia internacional a primera hora de esta tarde junto a otros 25 jefes de Estado y de Gobierno, incluidos varios monarcas como los de Países Bajos o Bélgica. También estará Joe Biden, que llegaba ayer a Francia recibido a pie de pista por el primer ministro, Gabriel Attal, y que prolongará su visita en Francia hasta el domingo. Biden y Macron tendrán agenda aparte y se verán en el Elíseo el sábado para tratar los dos conflictos, Ucrania y Gaza, con la perspectiva electoral en Estados Unidos. Y también la duda de si ambos mandatarios mantendrán a tres un probable encuentro con Zelenski en privado durante estos días. Sí se ha confirmado que Biden se verá con Zelenski en dos ocasiones.

Hoy en Omaha Beach también podremos ver al príncipe de Gales y el rey Carlos III, al «premier» Rishi Sunak, al canciller Olaf Scholz o al presidente italiano, Sergio Matarella. En total, 25 jefes de Estado y Gobierno con la presencia de los reyes de Bélgica y Países Bajos.

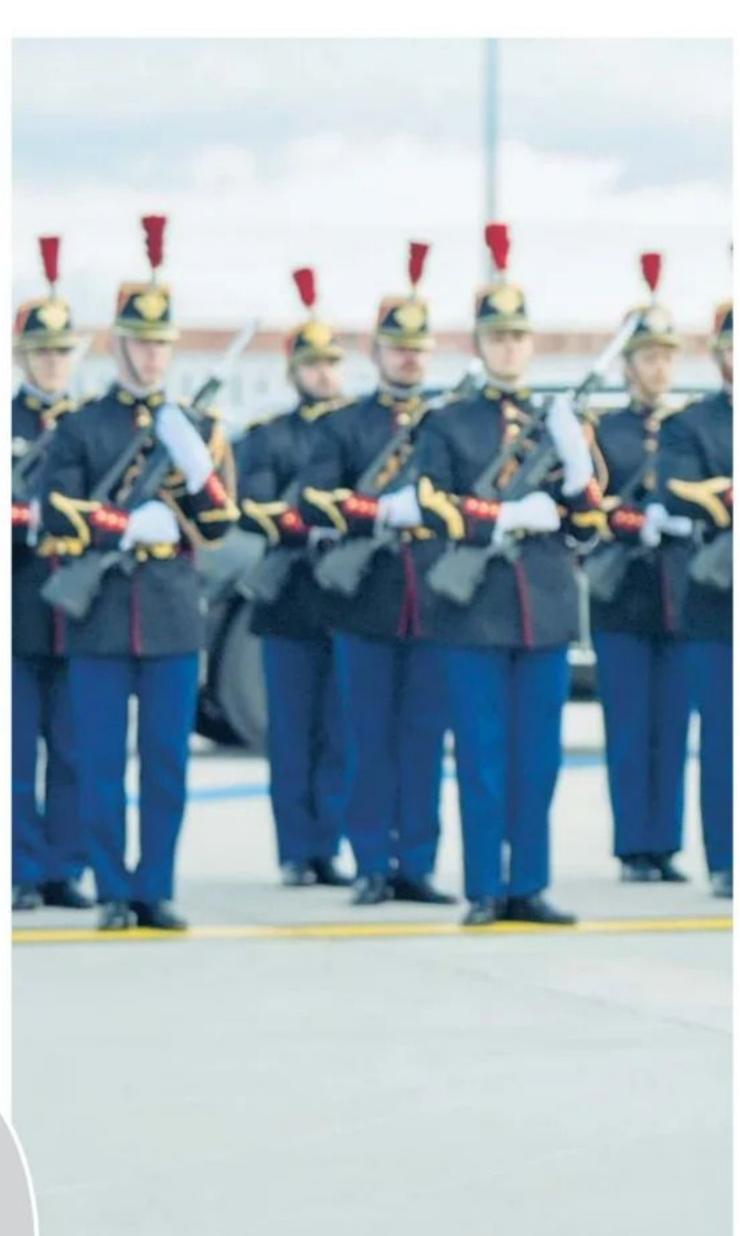

INTERNACIONAL 19



Antes de la ceremonia central, las delegaciones británica y americana celebrarán sus respectivas ceremonias en el memorial británico de Ver sur Mer y en el cementerio americano con la presencia de sus líderes políticos. Macron acudirá por separado a ambas ceremonias al lado de Carlos III y Biden, respectivamente.

Con tantos jefes de Estado en la ciudad, las medidas de seguridad son intensas. El Ministerio del Interior francés informó de que el 6 de junio se desplegará un contingente masivo de 12.000 agentes de seguridad. Además, las autoridades francesas han impuesto fuertes restricciones a los desplazamientos, dejando prácticamente aislada y perimetrada la sota normanda y las ciudades normalmente tranquilas que la pueblan.

Yamañana viernes, la agenda de los actos por el 80° aniversario continuarán. Biden pronunciará un discurso en la Pointe du Hoc-un promontorio en lo alto de un acantilado, cuyos búnqueres alemanes fueron atacados por tropas estadounidenses en un audaz asalto-sobre la defensa de la libertad y la democracia. Macron también pronunciará ese día un discurso en Bayeux, la primera ciudad francesa liberada.

El 6 de junio de 1944, el Día D,

Unos 200 excombatientes acuden a Normandía en el que podría ser su último aniversario tuvo lugar la que hasta entonces fue la mayor operación militar anfibia de la historia, en la que 7.000 buques y 9.500 aviones de todo tipo permitieron desembarcar en suelo francés a 132.000 soldados y 3.200 vehículos.

Al final de esa primera jornada, los aliados habían asegurado una cabeza de puente en Francia desde la que empezar el ataque al corazón de Alemania, pero al precio de unas 10.000 bajas entre muertos y heridos. Tras más de dos meses de duros combates en la región, la batalla de Normandía terminó en Falaise, el 21 de agosto, con una sonada derrota nazi. A partir de ahí, los aliados lanzaron una rápida carrera hacia la frontera alemana, y la liberación de la capital, París, llegó solo cuatro días después.

## Carlos III llora al recordar a quienes liberaron Europa

Llama a los jóvenes a que recuerden el sacrificio de los excombatientes

Celia Maza, LONDRES

Los Windsor no suelen mostrar sus emociones en público. El autocontrol incansable y la solemnidad fueron los pilares que marcaron el reinado de Isabel II. Sin embargo, Carlos III no pudo reprimir ayer las lágrimas al recordar «el coraje y valentía» de aquellos que participaron en el desembarco de Normandía, expresándoles la «eterna gratitud» por liberar Europa.

El monarca presidió la conmemoración de los 80 años del «Día D» en un acto celebrado en Portmouth (en el sur de Inglaterra), desde donde la «operación Overlord» partió el 5 de junio de 1945, destacando que era «casi imposible» imaginar el terror y la ansiedad a los que se enfrentaron los cientos de miles de personas que participaron en aquella misión histórica. El aniversario cobra este año un sentido especial ante las amena-

zas que afronta el Viejo Continente con la invasión de Vladimir Putin en Ucrania.

Frente a un reducido número de antiguos combatientes, militares y representantes políticos, el rey señaló que era nuestro «deber» garantizar que las generaciones futuras entiendan cómo su servicio y sacrificio reemplazaron la tiranía por la libertad. «Las historias de coraje, resiliencia y solidaridad que hemos escuchado hoyy a lo largo de nuestras vidas no pueden dejar de conmovernos, inspirarnos y recordarnos lo que le debemos a esa gran generación de tiempos de guerra», afirmó. «Todos estamos eternamente en deuda con ellos», añadió.

Antes de que el rey pronunciara su emotivo discurso, tanto a él como la reina Camilla se les pudo ver muy emocionados con lágrimas en los ojos. Carlos III leyó un mensaje que el mariscal de campo Montgomery, comandante en jefe de las Fuerzas Terrestres Aliadas, entregó a todos los soldados: «A nosotros nos corresponde el honor de dar un golpe por la libertad que quedará en la historia; y, en los mejores días que se avecinan, los hombres hablarán con orgullo de nuestras acciones».

Aquel 5-J, más de 160.000 tropas aliadas se reunieron a lo largo de las costas de Portmouth listas para embarcarse en una misión que, según recalcó ayer el monarca, «asestó ese golpe por la libertad», una que luego sería registrada como la mayor

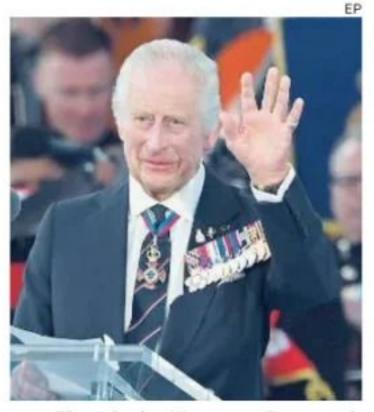

El rey Carlos III, ayer en Portmouth

operación de la historia». «Aquellos que se reunieron aquí en Portsmouth nunca olvidarán estas vistas. Era, con diferencia, la flota militar más grande que el mundo haya conocido. Sin embargo, todos sabían que tanto la victoria como el fracaso eran posibles y ninguno podía conocer su destino», destacó. «Tripulaciones aéreas sobrevolando, marineros tripulando buques de guerra; o tropas en embarcaciones de asalto abriéndose paso a través del tormentoso oleaje hasta la orilla. Ya sea cayendo en paracaídas, aterrizando en un planeador de madera o dando ese terrible acto de fe en las playas. Todos deben haberse preguntado si sobrevivirían y cómo responderían ante un peligro tan mortal», recalcó Carlos III.

**20 INTERNACIONAL** 

Escalada en Oriente Medio 🖘



## Israel ultima una operación para neutralizar a Hizbulá

Las FDI y la milicia proiraní viven su mayor pico de tensión desde la guerra de 2006 con la muerte de más de 430 personas en la frontera con Líbano

Álvaro Escalonilla, KFAR SZOLD

Gideon «Gidi» Harari es teniente coronel en la reserva de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) y miembro del grupo de respuesta rápida de su moshav, una de las pequeñas cooperativas agrícolas con granjas privadas diseminadas por el mapa de Israel. Encabeza una expedición a las afueras del kibutz Kfar Szold, en las proximidades de Kiryat Shemona, una ciudad israelí -ahora semivacía, pero que contaba meses atrás con 22.00 habitantes-situada a escasos metros de la divisoria con Líbano. El terreno elevado, aunque a resguardo, hasta el que Harari conduce al grupo, ofrece una vista panorámica del valle de Hula y las primeras ciudades libanesas, montadas sobre la frontera. Nada hace presagiar que esta zona vive su mayor momento de tensión desde 2006. Solo el ruido sostenido de la aviación israelí, que peina la zona cada escasos minutos, rompe el silencio de lo que parece una mañana tranquila. Una de las pocas mañanas tranquilas que se viven aquí desde el pasado 8 de octubre.

Ese día, tan solo 24 horas después del salvaje atentado de Hamás que se cobró la vida de 1.200 personas, y en solidaridad con el grupo islamista palestino, Hizbulá lanzó desde el sur de Líbano una andanada de cohetes y misiles contra posiciones israelíes en las granjas del Shebaa.

Desde entonces han muerto 23 israelíes, 13 soldados y 10 civiles, y unas 70.000 personas han sido evacuadas de los asentamientos del norte de Israel. Pocos han regresado.

«Todos queremos volver», asegura Harari, que ha visto cómo tres de sus hijos optaron por desplazarse temporalmente hacia el sur mientras él decidía quedarse

aquí. «Si fuera solamente por el disparo de los cohetes, la gente no se hubiera evacuado. Pero muchos entendieron que lo que pasó en la frontera con Gaza era el plan también aquí: cruzar la frontera y meterse a los kibutz para matar gente», cuenta este militar en la reserva.

Gantz asegura que la crisis se resolverá antes de septiembre «con un acuerdo o con una escalada»

«[Los evacuados] empezaron a volver, y se fueron otra vez después del ataque de los iraníes», explica en alusión a la ofensiva aérea de la Guardia Revolucionaria Islámica sobre Israel del pasado mes de abril, con más de 350 drones y misiles. «Aunque el ataque no llegó aquí, si mirabas hacia Siria podías ver todo lo que estaba pasando. Y ese mismo día, en la madrugada, Hizbulá disparó como 100 cohetes sobre la zona del Golán».

La mente de Harari sigue dando vueltas a lo sucedido el 7 de octubre. «También en el norte hubieran podido atacar: la mayoría del Ejército estaba en Judea y Samaria», apunta. Las tropas israelíes desplegadas en el sur habían sido movilizadas en la Cisjordania ocupada en pleno repunte de la violencia.

En total, más de 430 personas han muerto a uno y otro lado de la frontera desde el 8 de octubre, aunque se cuentan más víctimas mortales en suelo libanés, la mayoría pertenecientes a las filas de Hizbulá. La milicia proiraní reco-





Soldados de Líbano se despliegan en una carretera que lleva a la Embajada de EE UU en Beirut

I.A RAZÓN • Jueves. 6 de junio de 2024

noce haber perdido a 295 combatientes, algunos alcanzados en territorio sirio. Para el denominado Partido de Dios, que controla un Estado paralelo dentro del Estado fallido libanés, son ya mártires.

Lejos de disminuir, el intercambio de misiles se ha acentuado en las últimas semanas, a medida que se recrudece la situación en Rafah y aumenta la presión sobre Israel para que acepte una tregua avalada por Estados Unidos en Gaza. «Hizbulá ha aumentado sus ataques en los últimos días y estamos preparados, después de un muy buen proceso de entrenamiento, para pasar a una ofensiva en el norte», afirmó aver el jefe del Estado Mayor del Ejército israelí, Herzi Halevi.

Benjamin Netanyahu no se quedó atrás y dijo estar listo «para una acción muy fuerte» en la divisoria con Líbano. El primer ministro convocó ayer al Gobierno para evaluar los últimos aconte-

Ataques desde enero de 2024 Szold Blum Ramot Naftali al-Nagoura Altos del Golán Nahariya Monte Merón Acre forestal de Biriya ISRAEL Base militar Ataques de Ataques

cimientos en la zona y autorizó

la movilización de 50.000 reservistas adicionales. Pero Benny Gantz dobló la apuesta en plena gira por el norte de Israel. El ministro sin cartera del gabinete de guerra, que aspira a suceder a Netanyahu, se atrevió incluso a poner fecha al fin de las hostilidades

en la frontera norte: antes del 1 de

FOTOS: EFE/EP

septiembre. «Pasará, ya sea por acuerdo [diplomático] o escalada, pero no podemos perder otro año», zanjó.

«Hizbulá representa, sin duda, una amenaza de mayor grado que Hamás. Ya no es una organización terrorista, sino un ejército terrorista. Y se comportan como un ejército, y eso es también su debilidad, porque quedan mucho más expuestos, tienen más blancos que poder atacar», explica Harari, que cree que «la guerra aquí será mucho más intensa y difícil, yhabrá muchas más bajas de ambos lados».

«Israel lleva mucho tiempo preocupado por la capacidad de Hizbulá y por sus vínculos con Irán», explica por correo Daniel Byman, uno de los principales expertos en contraterrorismo en Oriente Medio. «Algunos funcionarios de seguridad israelíes creen que un conflicto es inevitable, y que es mejor que la guerra se produzca en el momento que Israel elija».

Mientras, el Gobierno israelí quiere revitalizar una zona clave para su economía que ha quedado paralizada por el conflicto. La producción agrícola está estancada, las escuelas y los negocios siguen cerrados a cal y canto, y el turismo es impracticable.

La pasada semana, Netanyahu

anunció el plan «Amanecer para el Norte», que comprende un presupuesto de 6.500 millones de shékels (1.600 millones de euros) para «garantizar la actividad empresarial de la región», destinar «ayudas para la población evacuada en materia educativa» y rehabilitar las zonas afectadas por la caída de proyectiles. La empresa es complicada. Más aún si cabe teniendo en frente a la Fuerza Radwan, la unidad de élite de Hizbulá. Harari los conoce bien. «Se estableció en 2006 y recibe el nombre de Imad Mughniyeh. Su alias era Radwan, y era el jefe militar de Hizbulá, asesinado en Siria en 2008», explica. «Es una fuerza de élite de aproximadamente 5.000 combatientes. Están muy bien formados; parte del entrenamiento lo hacen en Irán. Aunque es de élite si se compara con milicias populares, no con el Ejército israelí o con el Ejército estadounidense. Su misión principal es invadir Israel, capturar pueblos como en el que yo vivo y matar a la gente o convertirlos en

rehenes, como hizo Hamás».



Una bandera de Hizbulá sobre los escombros de un bombardeo israelí en el sur de Líbano

#### **Análisis**

#### El Partido de Dios no es Hamás

#### David Wood

#### Netanyahu dice estar listo para llevar a cabo «una acción muy fuerte» en la frontera norte con Líbano. ¿Pretende desviar la atención de lo que está sucediendo en Gaza o cree que habla en serio?

Netanyahu y otros miembros del Gobierno israelí han hecho declaraciones similares en los últimos días, prometiendo restaurar la seguridad en el norte de Israel de una forma u otra. No puedo asegurar lo que Netanyahu está pensando en estos momentos, pero todas las opciones están teóricamente sobre la mesa. Es evidente que cuentan con capacidad militar para ampliar el conflicto con Hizbulá, aunque parece que, al menos por ahora, hay muchas voces dentro del «establishment» político y militar que advierten de los enormes costes que supondría una guerra total contra Hizbulá en Líbano.

¿Qué riesgos supondría una operación de este tipo ante Hizbuláque, en principio, representa una amenaza mayor que Ha-

#### más?

Una operación ampliada contra Hizbulá sería muy peligrosa para ambas partes y países. Hizbulá tiene mucha mayor potencia de fuego que Hamás y sería un oponente aún más duro para Israel. Si Israel adoptara este enfoque, lo haría con gran riesgo tanto para las vidas como para las infraestructuras israelíes

#### ¿Está preparado Hizbulá para una guerra total con Israel? ¿Está su líder, Hasan Nasrala, interesado en ese escenario?

Los responsables de Hizbulá vienen insistiendo en que están preparados para una guerra total con Israel, aunque preferirían evitar ese escenario. Durante los últimos ocho meses de conflicto, la conducta de Hizbulá ha sugerido que, de hecho, preferirían evitar un conflicto a gran escala. Pero se negará a retirarse hasta que haya un alto el fuego en la Franja de Gaza. Por eso, es probable que la escalada de esta semana no suponga un cambio de actitud.

David Wood es analista principal para Líbano del International Crisis Group 22 INTERNACIONAL

Jueves. 6 de junio de 2024 • LA RAZÓN



Carteles en la ciudad de Mannheim (Baden-Württemberg), donde también se celebran este domingo elecciones locales

## Herido un político de AfD en un nuevo ataque en Mannheim

La agresión ocurre cuatro días después de que un policía muriera acuchillado por un afgano en la ciudad alemana

#### Rubén Gómez del Barrio. BERLÍN

Solo unos días después de la muerte de un policía en un ataque con cuchillo en Mannheim, Heinrich Koch –un político del partido ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD)– fue atacado con un cúter el martes por la noche en esta misma localidad, según informó ayer la Policía y la Fiscalía de la ciudad de Baden-Württemberg. Por el momento, no hay pruebas concretas de que el sospechoso de 25 años reconociera a la persona atacada como un político de AfD

aunque, según la prensa alemana, el posterior arresto del sospechoso mostró «claros indicios de enfermedad mental» y de ahí que el agresor fuera ingresado en un hospital psiquiátrico. Según los investigadores, el sospechoso habría dañado y robado previamente varios carteles electorales tras lo cual atacó al político de la AfD, que terminó con cortes en la oreja y en el estómago. «No sufrió heridas que pusieran en peligro su vida», dijeron la Policía y los fiscales. El juez de instrucción del tribunal de primera instancia de Mannheim dictó la orden de detención para el agresor por intento de asesinato.

Heinrich Koch, de 62 años, ocupa el tercer lugar como candidato a las elecciones municipales de Mannheim, que también se celebran este domingo. Según AfD, en total tres personas estuvieron involucradas en el incidente aunque dos lograron escapar. En un primer lugar, la formación habló de

un ataque por parte de extremistas de izquierda, algo que más tarde no se mencionó en la declaración de los investigadores. Tras el alta, el propio Koch describió el crimen desde su perspectiva y aseguró que, tras un evento el martes por la noche, descubrió a varios hombres, uno de los cuales portaba carteles de AfD. Pidió a los transeúntes que informaran a la Policía y luego corrió tras él al objeto de detenerle. «Pensé que tenía que preguntarle», aseguró el candidato a la prensa alemana, a lo que agregó que no se percató de que el joven tenía una cuchilla en la mano. Para Koch, el crimen tuvo un motivo político. «Los sospechosos descolgaron carteles electorales por todas partes», agregó.

La ministra federal del Interior, Nancy Faeser, condenó el acto. «Nunca hay una justificación para la violencia», afirmó la política del Partido Socialdemócrata. «Le deseo una completa recuperación y

agradezco a la Policía su rápida respuesta». Por su parte, el presidente de la AfD en el Estado de Baden-Wurtemberg, Markus Frohnmaier, aseguró estar «conmocionado y consternado». El incidente tiene lugar apenas unos días después de un ataque contra un miembro de Pax Europa en la plaza del mercado de Mannheim, que se saldó con la muerte de un agente y con otros cinco heridos a lo que hay que sumar que, en las últimas semanas, se han sucedido numerosos ataques a políticos que han causado mucho revuelo en la sociedad alemana. Muchos ciudadanos están conmocionados por

La violencia política está marcando la campaña de las elecciones europeas en Alemania

#### Los escándalos sacuden a los ultras alemanes

Por si no tenía problemas suficientes Alternativa para Alemania, unas investigaciones sugieren que sus principales candidatos para las europeas podrían haber recibido dinero ruso, a lo que hay que sumar el arresto de un colaborador del candidato principal al Parlamento Europeo por sus presuntas conexiones con el espionaje chino. «No puede haber nada peor que esto», afirman algunos miembros del comité ejecutivo federal. Ya sea por el desastre que rodea a los principales candidatos o por el caso judicial perdido, las cifras de las encuestas de AfD están en caída libre, sobre todo porque no está claro hasta qué punto la nueva competencia del populista BSW también está costando votos.

el crimen y la muerte del policía, pero también inquietos. El próximo domingo se celebran en esta ciudad las elecciones locales y europeas y la pregunta es en qué medida pueden influir los acontecimientos en los resultados.

No corren buenos tiempos para Alternativa para Alemania. Hace unos días un Tribunal alemán dictaminó que los servicios de inteligencia podrán seguir tratando a esta formación como un partido potencialmente extremista, lo que significa que este organismo de seguridad mantendrá su derecho de someter a vigilancia a esta formación política, incluidas escuchas telefónicas. Al veredicto hay que sumar que Maximilian Krah, el principal candidato a las elecciones europeas por esta formación, dimitió hace poco más de una semana de la ejecutiva federal del partido. El detonante fue una entrevista que concedió al periódico italiano «La Repubblica» y que provocó la ruptura con otras dos fuerzas ultraderechistas: Reagrupamiento Nacional (RN) de Marine Le Pen y La Liga de Matteo Salvini. En la entrevista, Krah afirmó que no todos los miembros de las tropas de las SS durante la era nazi «eran criminales».

LA RAZÓN • Jueves. 6 de junio de 2024





Ugars anniversary

1954 - 2024

900 30 11 30 www.murprotec.es









Solicita tu diagnóstico gratuito, personalizado, in situ, y sin compromiso





El dato

2,5

compras online al mes, frente a 3,4 hace un año

El 77% de los internautas en España hace al menos una compra al mes por internet, según un estudio de Ecommerce, que refleja un promedio de 2,5 compras mensuales, frente a las 3,4 de hace un año. 77%

de los internautas compra por internet



#### La empresa



El Tribunal General de la
Unión Europea –en primera
instancia del TJUE–ha
revocado el derecho de
la cadena de comida
rápida estadounidense
McDonald's a utilizar
en exclusiva la marca
«Big Mac».

#### La balanza



El Ministerio de Consumo
estima que más del 90% de los
pisos turísticos registrados en
algunas ciudades de España no
están cumpliendo la normativa,
tras conocerse ayer que el
Ministerio investiga a empresas
y propietarios que anuncian
pisos turísticos en plataformas.



OHLA ha alcanzado un acuerdo para vender a la compañía John Laing, propiedad de fondos gestionados por KKR, el 25% de la sociedad titular de la concesión del Centro Hospitalario de la Universidad de Montreal (Canadá), por unos 55 millones de euros.

El gasto en alimentos y gran consumo cae un 14%. Los consumidores optan por cambiar de súper y volver a las tiendas para no despilfarrar, según la patronal Asedas

## La inflación encoge la cesta de la compra de los españoles

R. L. Vargas. MADRID

a inflación aprieta, y mucho, el bolsillo de los españoles. Tanto, que la vía más rápida que muchos han encontrado para adaptar sus ingresos a la constante escalada de los precios es simple y llanamente gastar menos. También en algo tan básico como la alimentación.

Según los datos del VIII Observatorio de Comercio Electrónico en Alimentación, realizado por la Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados (Asedas), los españoles destinan un 14% menos de su renta a la compra de productos de alimentación y gran consumo.

Los consumidores han entrado en modo ahorro a través de diversas estrategias con las que tratan de reducir su gasto. Una muy empleada es visitar de forma más frecuente el supermercado para controlar el gasto. Así, la frecuencia de compra ha aumentado una media del 14,8%, destacando los «offliners» –los que solo compran en tiendas físicas–, que van 65 veces al año a hacer la compra (algo más de una vez por semana).

El consumo de pescado fresco se resiente

El consumo de pescado

y marisco fresco ha descendido un 1,7% en España en el último año, hasta los 814 millones de kilos, con un incremento del precio del 3,5%, según el Informe presentado por NIIQ en la primera jornada del 24° Congreso AECOC de Productos del Mar. A este respecto, la secretaria de Pesca, María Isabel Artime, reconoció que la tendencia «es preocupante», ya que el consumo de los productos del mar ha hundido un 30% desde el 2008. No obstante, mientras el fresco cae, el congelado gana peso por su menor precio. Desde AECOC reclaman que, si se prorroga la rebaja del IVA de los alimentos, se incluyan la carne y el pescado.

El informe de la patronal confirma también la tendencia ya observada en 2023 de una vuelta a la tienda física como otra manera de controlar el gasto, pero también como un respaldo del consumidor al valor de la proximidad. Dentro de los tres grupos analizados por Asedas, la compra «offline» sube cinco puntos porcentuales (frente a los 7 puntos de 2023); la mixta omnicanal pierde casi 5 puntos (frente a los 6 puntos del año anterior); y la de solo «online» se mantiene estable.

Los consumidores están así regresando al canal físico por el precio, la cercanía (51%), el surtido, la calidad y la confianza (30%). Así, un 21% de los consumidores que ha probado el canal «online» afirma que ha dejado de hacerlo o lo hará muy pronto.

El análisis también pone de manifiesto la pujanza de otra de las clásicas estrategias empleadas por los consumidores cuando entran en modo ahorro, el reemplazo de productos. Así, en el caso de los productos frescos, el 19% de los encuestados ha sustituido ciertos tipos de carnes por otras de menor valor. Además, el 30% afirma haber dejado de consumir pescados y mariscos; el 30% busca frutas y hortalizas en establecimientos diferentes del habitual y se observan porcentajes de consumidores que varían entre un 21% y un 31% que optan por un cambio de marca en productos envasados, droguería y perfumería.

La «inflidelidad» a su supermercado de referencia es otro de los recursos de los consumidores para ahorrar en circunstancias como las actuales. Asedas asegura que el 27% de los consumidores reconoce que ha cambiado de supermercado, mientras que el 60% visita ahora varias tiendas. Los compradores «offliners» y los mixtos lo hacen en la búsqueda de ahorro, cercanía y surtido, -además de calidad y confianza, especialmente en los segundos-, mientras que los «onliners» buscan sobre todo conveniencia, calidad y confianza.

De esta forma, casi el 40% de los consumidores asegura que sí ha conseguido ahorrar en sus compras, mientras que un 41% no lo tiene claro frente al 19% que afirma rotundamente que no.

En el caso de los «onliners», el observatorio detecta un aumento de las comidas fuera del hogar, mientras que, en el caso de los «offliners» y mixtos, probablemente, es resultado del efecto de

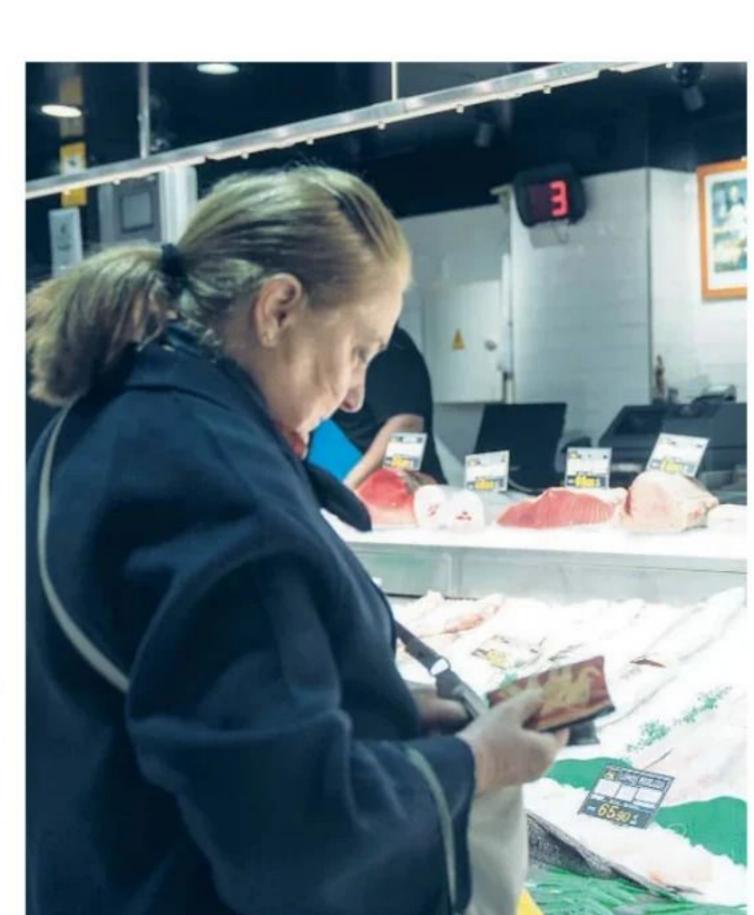

ECONOMÍA 25

#### Opinión

### ¡Competitividad, competitividad!

#### César Lumbreras

n 2019, por estas mismas fechas, justo antes y después de las elecciones al Parlamento Europeo, las palabras que estaban de moda en Bruselas, y también en el resto de capitales de los Estados miembros de la Unión Euro-

pea, eran dos: «transición verde». Ahora, cinco años después, las cosas han cambiado y lo que «mola» es un mismo término repetido: «competitividad, competitividad». Es el grito de guerra de cara a la próxima legislatura que está a punto de comenzar. Durante el último quinquenio se ha puesto de manifiesto que la UE, entendida en sentido amplio (desde el sector público al privado), ha perdido la batalla de la competitividad frente a otras potencias económicas como Estados Unidos y China. Parte de la culpa ha sido de las nuevas exigencias derivadas de la aplicación del Pacto Verde europeo en todos los ámbitos, lo que se ha traducido en mayores costes; y eso vale tanto para la industria, como la agricultura y la ganadería, pasando por el sector servicios. De ahí que se haya decidido poner remedio al problema y que la mejora de la competitividad pase a ser la espina dorsal del programa de trabajo que se marcará a la próxima Comisión Europea. Eso con los datos que se tienen en la mano ahora mismo, porque, evidentemente, todo dependerá de lo que suceda durante las elecciones europeas que comienzan hoyy se extenderán hasta el domingo. La gran incógnita está en si la suma de las dos formaciones más a la derecha (por personalizarlo para que se visualice más, las de, por ejemplo, Meloni y los de Santiago Abascal, por un lado, y Le Pen por

otro) suman más que el grupo de los socialistas europeos. Y, la segunda duda radica en que, si llegase a producirse esa situación, las citadas coaliciones de grupos de distintos países se unirían para formar un frente común, o no, porque cada una son de su padre y de su madre. De momento, lo que no ofrece duda es que el Partido Popular Europeo (PPE) será la fuerza más votada, aunque bajando; el apoyo a los grupos verdes también caerá. Asimismo, es evidente que estamos ante unas elecciones mucho más importantes de lo que pueda parecer a simple vista, aunque no despierten mucha pasión y en países como España se vivan en clave nacional.



El pescado es uno de los productos que más han dejado de consumir los españoles para ahorrar

un doble fenómeno: aumento de la renta disponible en algunos casos y competencia de la alimentación con otros gastos del hogar ineludibles como la energía o la hipoteca, en otros.

Los motivos para no comprar por internet se mantienen bastante estables en relación a estudios previos y tienen relación, principalmente, con la posibilidad de elegir los productos en persona (especialmente los frescos) y por motivos de conveniencia, también aparecen como razones importantes el coste del envío y una cierta desconfianza todavía en el pago electrónico.

## 250.600 superricos españoles atesoran 668.000 millones

La riqueza global de las grandes fortunas alcanza niveles históricos: 86,8 billones (+4,7%)

#### H. Montero. MADRID

La cifra de millonarios alcanzó en 2023 niveles sin precedentes en casi todo el mundo, impulsados por una recuperación de las perspectivas económicas globales. La riqueza mundial de los llamados HNWI (High Net Worth Individuals, por sus siglas en inglés), aquellos con más de un millón de dólares en patrimonio y activos sin contar la vivienda principal, creció un 4,7% en 2023, hasta alcanzar los 86,8 billones de dólares, según el informe sobre la Riqueza Mundial 2024 del Instituto de Investigación Capgemini, publicado hoy. Esto se debe a que la cifra de superricos aumentó un 5,1%, hasta los 22,8 millones a nivel mundial y sigue creciendo a pesar de la inestabilidad del mercado. Esta tendencia al alza compensa el descenso del año anterior.

En España, el número de personas con un elevado patrimonio neto aumentó un 5,6% en 2023, pasando de 237.400 personas en 2022 a 250.600 en 2023.

El valor de la riqueza en España aumentó un 5,7% –unos 39.200 millones de dólares (36.052,1 millones euros)–, pasando de una riqueza de 687.200 millones de dólares (632.016,1 millones de euros) en 2022 a 726.400 millones



La fortuna de los «superricos» se ha disparado en el mundo

#### España ocupa el puesto 15º de entre los 25 principales países por población de grandes fortunas

de dólares (668.009,1 millones de euros) en 2023. En concreto, España se posiciona en el puesto número 15 en el ranking de 25 principales países por población con un elevado patrimonio neto.

Norteamérica registró la mayor recuperación de multimillonarios de todo el mundo, con un crecimiento interanual del 7,2% para la riqueza y del 7,1% para la población. Según el informe, la fuerte resistencia económica, el enfriamiento de las presiones inflacionistas y la formidable recuperación del mercado de renta variable estadounidense, impulsaron el

crecimiento.

En Asia-Pacífico, el aumento de grandes fortunas fue del 4,8% y su patrimonio creció un 4,2%. En Europa, el avance del número de multimillonarios fue más modesto (4%) mientras que su riqueza lo hizo un 3,9%.

América Latina y Oriente Medio registraron un crecimiento moderado de los HNWI, con un aumento de la riqueza del 2,3% y el 2,9%, y de la población del 2,7% y el 2,1%, respectivamente. Por el contrario, África fue la única región donde disminuyeron la riqueza de las grandes fortunas (-1%) y la población (-0,1%), debido a la caída de los precios de las materias primas y de la inversión extranjera.

Los primeros datos de 2024 dejan entrever una normalización de las tendencias en cuanto a activos de efectivo y equivalentes (depósitos, fondos monetarios, etc.). 26 ECONOMÍA

Jueves. 6 de junio de 2024 • LA RAZÓN

## La OCDE avisa de las «debilidades» de la reforma laboral de Díaz

Reconoce una mejora, pero advierte del exceso de fijos discontinuos y de la escasa flexibilidad

Javier de Antonio. MADRID

Problemas de productividad, limitada calidad del empleo, una temporalidad que no se ha rebajado lo suficiente, una contratación fija a la que le falta mayor impulso y una pobre flexibilidad de la contratación. Estos son solo algunos de los problemas detectados por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en su último informe sobre el mercado de trabajo español. Aunque respalda en general la reforma laboral impulsada por la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en sus aspectos más positivos, como que ha logrado limitar «estrictamente» el uso de contratos temporales, por las subidas del salario mínimo y por el avance sobre la reducción dela jornada laboral, también destaca sus «debilidades», que siguen enquistadas.

La organización cree que la reforma impulsada por Díaz ha tenido unos efectos «positivos» pero «incompletos» y reclama que se corrijan las «graves y duraderas deficiencias de productividad» que arrastra la economía española desde hace décadas, y que no han sido resueltas por las medidas adoptadas, ya que incluso los datos de productividad son inferiores a los años previos a la pandemia.

También ven muy negativa la «preocupante» caída de la inversión empresarial. Por ello, el informe apunta que para reactivar la progresión de la productividad habría que «corregir los persistentes desequilibrios de cualificación», que limitan la adopción de nuevas tecnologías, «transferir recursos de las empresas menos productivas a las más productivas» y abordar las disparidades entre comunidades autónomas en este asunto. Sesde mediados de la década de los 90, el crecimiento de la productividad en España ha sido muy mediocre, si se compara con la media de la OCDE, una media anual del 0,5%, frente al 1,2 % en la OCDE.

Pide compensar a las empresas por el aumento de costes que supondrá la reducción de jornada que reconocen que se ha «restringido considerablemente el uso de contratos de corta duración», para los que había una «dependencia excesiva» en el mercado laboral español. Sin embargo, la OCDE ve todavía «debilidades» y advierte de que la temporalidad parece haberse trasladado de un tipo de contrato a otro, ya que ve con recelo que el peso de los contratos fijos discontinuos se haya duplicado. Según sus datos, alrededor de una quinta parte del aumento del empleo indefinido se ha debido a los contratos fijos discontinuos, que pasaron de ser un 2,7% del total en el primer trimestre de 2021 al 5,3% en el cuarto trimestre de 2022. Aunque reconocen que este tipo de contrato ofrece «cierta mayor estabilidad laboral» que el de los temporales, «no necesariamente se logra más seguridad de ingresos», que varía en función del periodo de actividad y de la temporada. La organización también ve dis-

En cuanto a la contratación, aun-

funcionalidades en los tipos de contratos, a los que achaca su «poco dinamismo» porque provoca una menor flexibilidad laboral, razón por la que propone dar mayores facilidades para que los trabajadores puedan «rescindir sus contratos de mutuo acuerdo sin perder el derecho al paro o a los servicios del desempleo». Afirman que debería corregirse una situación solo distintiva del mercado laboral español, ya que al no tener derecho al paro o a esos servicios, «están menos dispuestos a rescindir voluntariamente sus contratos» y aumenta el coste de despido para las empresas.

Finalmente, alerta de que deberá consensuarse con los interlocutores sociales la posible reducción de la jornada laboral –tal y como pretende Yolanda Díaz–, porque de cara alfuturo será clave determinar «si un recorte horario puede generar una mejora en esa productividad para compensar a los empresarios por el aumento del coste laboral por hora».



Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo

### El sector público sigue destruyendo empleo

El Gobierno dice que no se han perdido, sino que «solo han cambiado de adscripción»

#### J. de Antonio. MADRID

El sector público continúa su goteo incesante de destrucción de empleo y resta ya más de 84.000 empleos en el último año, con una caída del 6,3% que supone romper la tendencia general de creación de empleo en la mayoría de los sectores. Por ello, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) advierte de que la Administración encabeza «de lejos» la pérdida de puestos de trabajo en España, junto al agrario y al empleo

del hogar, estos dos últimos los sectores más afectados por el impacto de la subida del salario mínimo interprofesional (SMI). Según apunta el sindicato, la variación anual de puestos de trabajo lleva ocho meses consecutivos «en números rojos, en los que no ha parado de crecer la destrucción de empleo en términos de la Seguridad Social», datos que creen son consecuencia «de la parálisis del Gobierno por la inestabilidad parlamentaria, que ha llevado a desistir de presentar unas cuentas del Estado para 2024», lamentó el sindi-

cato. Una situación redunda en el «deterioro progresivo de los servicios que reciben los ciudadanos» en todos los ámbitos. Por ello, han vuelto a denunciar que la Administración General del Estado (AGE) cuenta con una plantilla «envejecida y tensionada» en áreas y organismos fundamentales, lo que «dificulta la prestación al ciudadano de unos servicios públicos de calidad». Especialmente significativa ha sido la caída en el apartado de Administración Pública, Defensa y Seguridad Social Obligatoria, con más de 78.500 bajas. Fuentes ministeriales han explicado a LA RAZÓN que esa cifra tiene que ver con el exponencial crecimiento del empleo público, por ejemplo, en Educación, que se ha elevado en 150.000. Ello tiene que ver con que «desde septiembre pasado se han producido cambios de encuadramiento de algunos afiliados que algunas comunidades que los tenían encuadrados en la sección Administraciones Públicas aunque eran profesores y ahora los han encuadrado bien en Educación. Ha sido progresivo, pero todavía cuenta con un efecto de arrastre».

ECONOMÍA 27 LA RAZON • Jueves. 6 de junio de 2024

## Ouigo extiende sus servicios en plena ofensiva de Puente contra la operadora

Competencia autoriza sus servicios de alta velocidad entre Albacete y Valencia

R. L. Vargas. MADRID

Ouigo avanza en la extensión de sus servicios por España. La operadora gala ha obtenido autorización de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para prestar servicios de alta velocidad entre Cuenca y Madrid, Albacetey Valencia al no comprometer el equilibrio económico del contrato de servicio público entre Renfe y Transportes.

Según una nota remitida ayer, los nuevos servicios de Ouigo tendrían unimpactodel0,018% enlosingresos del contrato de servicio público,

que llega al 0,23% si se suman otros servicios. Es, por tanto, inferior al tope del 1 % que establece la metodología que mide esos efectos.

Competencia defiende también en su nota que sería deseable la revisión de los servicios públicos en la ruta Madrid-Cuenca-Albacete para que cubran solo los bonos multiviaje para viajeros frecuentes, ya que para los viajeros ocasionales los servicios comerciales son más baratos y tienen suficientes frecuencias. Así, los servicios de Renfe serían más competitivos que los de Ouigo para los viajeros recurrentes, al tener mejores precios (en los bonos multiviaje), más frecuencias y la posibilidad de cambiar gratis la fecha y horario del viaje.

Solo los viajeros no recurrentes (los que adquieren billetes de solo ida o de ida y vuelta) serían posibles clientes de los nuevos servicios de Ouigo, añade la CNMC.

Competencia entiende que los servicios Avant de Renfe (media distancia en alta velocidad) son sustituibles por los nuevos de Ouigo, yañade que en las rutas Madrid-Cuenca, Cuenca-Albacete y Cuenca-Valencia hay una importante competencia de servicios, con tres empresas y cuatro marcas (Renfe -con Ave y Avlo-, Iryo y Ouigo). Además, con los nuevos servicios de Ouigo solo se verían afectados los Avant de Renfe que circulen hasta 45 minutos antes o después de los servicios de la operadora francesa: tres circulaciones al día (de un total de 34) entre Madrid y Cuenca, y una circulación al día (de un total de 20) entre Cuenca y Albacete.

Ouigo está en el punto de mira de Transportes. Su titular, Óscar Puente, la acusa de practicar «dumping» -venta a pérdidas- por su agresiva política de bajas tarifas. La operadora, que no haganado dinero desde que llegó a España, defiende que su modelo de negocio será sostenible en breve.

### LARAZON

**Financieros** Societarios

#### UNION FINANCIERA INDUSTRIAL

José María Palacin Isabel, Administrador Unico de la Sociedad UNION FINANCIERA INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA, convoca a los socios de la entidad a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social Calle Serrano nº 41-45, 7º planta de 28001 Madrid, a las 10 horas del próximo día 11 de Julio de 2.024 en primera convocatoria y para el caso de no haberse alcanzado el "quórum" de asistencia necesaria, se celebrará en el mismo lugar y hora, el 12 de Julio de 2.024 en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre los asuntos contenidos en el siguiente

órganos de administración y gobierno de la Sociedad (Administrador Unico). 49 - Redacción Jectura

Acta de la Junta, y designación de persona para elevar a públicos los acuerdos que se adopten.

podrá obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de esta Junta

En Madrid, a 14 de Mayo de 2.024. Administrador Único, Fd®. José María Palacín Isabel

Agrupados

#### SOCIEDAD ANONIMA

ORDEN DEL DIA

1º.- Examen y aprobación en su caso de las cuentas anuales de la Sociedad correspondiente al ejercicio 2022, y propuesta de aplicación de resultados. 2º.- Examen y aprobación en su caso de las cuentas

anuales de la Sociedad correspondiente al ejercicio 2023, y propuesta de aplicación de resultados. 3º.- Renovación y modificación si procede de los

A partir de esta convocatoria, cualquier accionista

#### Demora Cero Inversiones, S.L.U Anuncio de transformación de Sociedad Limitada en Sociedad Anónima.

En cumplimiento del artículo 10 del Real Decreto-ley 5/2023, de 28 de junio, por el que se adoptan y prorrogan determinadas medidas de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la Guerra de Ucrania, de apoyo a la reconstrucción de la isla de La Palma y a otras situaciones de vulnerabilidad; de transposición de Directivas de la Unión Europea en materia de modificaciones estructurales de sociedades mercantiles y conciliación de la vida familiar y la vida profesional de los progenitores y los cuidadores; y de ejecución y cumplimiento del Derecho de la Unión Europea (el "RDL 5/2023"), se hace público que el Socio Único de la sociedad "Demora Cero Inversiones S.L.U." (la "Sociedad"), con fecha 30 de mayo de 2024, acordó la transformación de la Sociedad en Sociedad Anónima, aprobándose, entre otros acuerdos, el proyecto de transformación, el balance de transformación, los nuevos estatutos sociales adecuados a su nueva forma social, la modificación del órgano de administración, la sustitución de participaciones sociales por acciones y la adjudicación de las nuevas acciones al Socio Único, así como la modificación de la denominación social de la Sociedad, para que en adelante, opere bajo la denominación "Bioharvest, S.A.".

Asimismo, y de conformidad con lo dispuesto derecho que tienen los socios y los acreedores de obtener el texto íntegro de los acuerdos adoptados y el balance de transformación.

> Madrid, 30 de mayo de 2024. D. Eduardo Magaña Ortega, secretario del consejo de administración.



El ministro de Transportes, Óscar Puente

## Trabajadores de la Agencia Tributaria pasan la noche en la Dirección General

Convocan nuevas protestas para el 19 de junio y valoran ir al despacho de la ministra Montero

Inma Bermejo. MADRID

Encierro nocturno en la Dirección General de la Agencia Tributaria para reivindicar mejoras salariales y laborales. Esta es la nueva vía de protesta que han adoptado UGT, SIAT, CSIF, CCOOy CIG tras mantener ayer una reunión con la directora general de la Agencia Tri-

butaria, Soledad Fernández, que acabó sin «ofrecer garantías de solución al conflicto», ya que desde el organismo derivan los compromisos a los próximos Presupuestos Generales del Estado.

Desde CSIF aseguraron que ocho representantes sindicales iban a pasar la noche en la Dirección General de la AEAT. Además, los sindicatos de la Agencia Tributaria han convocado concentraciones el día 19 de junio en todas las delegaciones especiales de esta Administración -en capitales de CC AA- y han avisado de que intensificarán asambleas de trabajadores para promover la huelga en plena recta final de la campaña

de la Renta 2023-2024.

Fuentes de UGT señalaron que la directora les trasladó que ella no tiene competencias para firmar ningún compromiso que permita llegar a un acuerdo y les emplazó a dirigirse a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Por ello, «estamos valorando la posibilidad de acudir al despacho de Montero», advirtieron desde UGT. Los sindicatos denuncian la falta de compromiso político por parte del secretario de Estado de Hacienda para sentarse a negociar una mejora de las condiciones laborales y salariales. Reprochan que en más de dos meses de conflicto no ha habido «ni un solo avance».

#### V4 CARS, S. COOP. MAD.

Anuncio de Disolución y Liquidación

V4 CARS, Sociedad Cooperativa Madrileña, en disolución y liquidación, con CIF número F87936191 en la Asamblea General Extraordinaria y Universal de Socios celebrada el 14 de mayo de 2024, en el domicilio social, en C/Gamonal número 75, C.P.28031 de Madrid acordó la aprobación, por unanimidad de los presentes y representados, la liquidación y disolución simultánea de la Cooperativa, el nombramiento de los socios liquidadores, siendo estos Doña Petra Mejías Benítez, don José Luis Díaz González y Luis Marquina García el informe de liquidación, el balance final de liquidación y el proyecto de adjudicación del haber social que se transcriben a continuación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 100 y concordante de la Ley 4/1999, de 30 de marzo, de Cooperativas de la Comunidad de Madrid.

ACTIVO:

| - ACTIVO CORRIENTE       | 00,00€       |
|--------------------------|--------------|
| TOTAL ACTIVO             | 0,00€        |
| PASIVO:                  |              |
| - PATRIMONIO NETO        | 0,00€        |
| CAPITAL                  | 3.204,00 €   |
| RESERVAS                 | 67.214,05€   |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS |              |
| ANTERIORES               | -3.204,00€   |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO | -70.418.05 € |

Y PASIVO El proyecto de distribución del haber social: se manifiesta

TOTAL PATRIMONIO NETO

que no procede reparto alguno entre los socios, ya que la totalidad de los Fondos Propios de la Cooperativa, esto es: la cifra del Capital social y de las Reservas acumuladas, se han perdido completamente en el desarrollo de la actividad, por lo que no hay ningún elemento de activo sobrante a repartir

#### En Madrid, a 14 de mayo de 2024.-

Los liquidadores, Petra Mejías Benítez, Jose Luis Diaz Gonzalez y Luis Marquina Garcia.

#### COVEX S.A.U. ANUNCIO REDUCCIÓN CAPITAL

Según lo previsto en el artículo 319 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital (En adelante, el TRLSC), se hace público que el Socio único de COVEX S.A.U. (en adelante, la "Sociedad"), Pioneer Pharma Singapore Pte. Ltd., en ejercicio de las competencias de la Junta General de Socios, de conformidad con el artículo 15 del TRLSC, tomó el pasado 2 de iunio de 2021, la decisión de reducir el capital social de la Sociedad mediante disminución del valor nominal de las acciones de la Sociedad y la modificación del artículo 5 de los Estatutos

El importe de la reducción asciende a la cifra de 4.025.000,00 euros, es decir, desde los 10.062.500,00 euros anteriores a 6.037.500,00 euros, mediante la disminución del valor nominal de cada una de las 20.125.000 acciones nominativas ordinarias con derecho a voto que componen el capital social, de 0,50 euros por acción a 0,30 euros por acción.

La finalidad de la reducción de capital es compensar las pérdidas de la Sociedad que quedaron pendientes tras la aplicación de reservas, destinándose el importe de la reducción de capital a compensar parcialmente la partida "Resultados Negativos de Ejercicios Anteriores", por un importe de 4.025.000,00 euros, que queda reducida a 268.374,52 euros.

Según el artículo 323 del TRLSC, la presente reducción de capital toma como referencia el Balance de la Sociedad cerrado a 31 de diciembre de 2020 aprobado por el Socio Único, sometido a la verificación por el Auditor de Cuentas designado al efecto, la firma UHY Fay & Co Auditores y Consultores S.L., según el informe de auditoría. Dicho Balance e Informe del auditor se incorporarán a la escritura pública de reducción de capital.

En virtud del artículo 335 a) del TRLSC se hace constar que los acreedores no gozan de derecho de oposición a la presente operación de reducción de capital. A la vista de lo anterior, se acordó modificar

el artículo 5 de los Estatutos sociales.

Colmenar Viejo, 20 de mayo de 2024. Xuefei Lu, Administrador único. 28 ECONOMÍA

Jueves. 6 de junio de 2024 • LA RAZÓN

## Arranca el SIL 2024: innovación, sostenibilidad y 650 empresas

La 26° edición de la feria internacional de logística se alargará hasta el 7 de junio en Barcelona

Jana Oteo. BARCELONA

Ayer arrancó en Barcelona el SIL 2024, la feria de logística por excelencia dedicada a la logística, al transporte, a la intralogística y a la cadena de suministro a nivel internacional. La 26º edición del salón, que se celebra hasta el viernes 7 de junio en el recinto Montjuic-Plaza España de Fira de Barcelona, contará con la presencia de 650 empresas, un 35% de ellas internacionales. También tendrá 176 novedades en exclusiva y 150 eventos de expositores. Se trata de la «mayor participación de empresas emergentes en la historia de la feria», en una edición que

prevé superar los 14.000 asistentes durante los tres días y que deje un impacto económico de 50 millones de euros en Barcelona y su área metropolitana.

El Salón Internacional de la Logística tuvo su jornada inaugural ayer por la mañana, en la que asistió el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente; la consellera de Territorio de la Generalitat en funciones, Ester Capella; el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni; el delegado del Estado en el Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB), Pere Navarro, y la directora general, Blanca Sorigué.

Las autoridades intervinieron en el acto inaugural, al que también asistió el delegado del Gobierno en Cataluña, Carlos Prieto; el primer secretario del PSC, Salvador Illa; el presidente del Puerto de Barcelona, Lluís Salvadó, y el de la Cámara de Barcelona, Josep Santacreu.

Al terminar el acto inaugural, Capella, Puente, Sorigué y Navarro recorrieron los puestos del salón ubicados en el pasillo central del pabellón durante una hora y media aproximadamente. Entre los espacios que visitaron, destaca la del Puerto de Barcelona, Balearia, Hutchison Best, Andsoft, CEPSA y la Generalitat de Cataluña.

«La logística es tan sexy como que proporciona puestos de trabajo de calidad, que están ligados a las nuevas tecnologías y al territorio, porque su actividad no se puede deslocalizar», afirmó Navarro. El delegado especial del Estado en el CZFB, además, reconoció al sector no haber fallado ni aun con todas las crisis que ha habido desde el covid: «La logística es de las únicas actividades que no puede parar mientras piensa cómo va a ser el presente y el futuro».

Puente definió el SIL como «una herramienta crucial que demuestra lo que Barcelona y España pueden aportar a la logística a nivel global». El ministro aseguró



Prieto, Capella, Puente, Collboni y Navarro en la inauguración del SIL

Lo visitarán 14.000 personas y dejará un impacto económico de 50 millones en Barcelona y su área que «la descarbonización del sector logístico se logrará apostando por la innovación y desarrollando una cadena de suministro verde».

Asimismo, Collboni señaló que «esta feria líder en logística refleja uno de los objetivos del Ayuntamiento de Barcelona: proyectar la ciudad al ámbito global».

## American Express lanza su quinta campaña Shop Small en apoyo del comercio local en España

Por cada gasto de 20 euros o más los titulares de sus tarjetas recibirán cinco de abono

B. G. MADRID

American Express lanza la quinta edición de la campaña Shop Smallen España, que estará vigente del 30 de mayo al 30 de junio de 2024. American Express demuestra una vez más su compromiso con el comercio local, buscando reconocer el peso de los negocios de proximidad en España con su iniciativa, fomentando el consumo en este tipo de comercios entre sus titulares.

La campaña, cuyo objetivo es acercar a los consumidores a las comunidades locales, ofrece a los titulares de las tarjetas American Express la oportunidad de recibir cinco euros de crédito por cada 20 euros o más gastados en los comercios participantes. A través de Amex Maps, los titulares podrán hacer uso de un mapa que ofrece información detallada sobre los establecimientos cercanos que participan en la campaña. Además, se facilitará a los negocios material para ayudarles a identificarse como miembros de Shop Small, elevando su visibilidad y promoviendo su participación activa.

El compromiso y apoyo de American Express con el comercio español se hace patente no solo gracias a iniciativas como Shop Small. Solo en 2022 y 2023 se unieron en España más de 487.000 nuevos puntos de venta, lo que lo convierte en el país que lidera la incorporación de establecimientos para la compañía en la región de Europa Continental. Para los comercios es



La campaña estará vigente hasta el 30 de junio

también una excelente oportunidad de atraer a los titulares de tarjetas American Express, cuyo nivel de gasto anual es 4,3 veces superior a la media. Además, y en línea con los objetivos de la compañía, la entidad está ampliando sus acuerdos en puntos de venta estratégicos, con especial atención puesta en supermercados, farmacias, restauración y comercios minoristas que representan gran parte del gasto del día a día de los titulares American Express.

Para Julia López, vicepresidenta y directora general del área de Establecimientos de American Express para Europa continental, «el comercio local se ha convertido en un pilar para la vida de barrio, equilibrando el bienestar económico y preservando al mismo tiempo el patrimonio cultural de la comuni-

La compañía incorporó en 2022 y 2023 más de 487.000 nuevos puntos de venta en nuestro país dad. Con esta quinta edición de nuestra campaña Shop Small, reafirmamos una vez más nuestro compromiso con el fortalecimiento del comercio de proximidad, recompensando a los titulares de nuestras tarjetas por sus compras en negocios locales».

La iniciativa Shop Small se lanzó por primera vez en 2010 en Estados Unidos como «Small Business Saturday» con el objetivo de impulsar el consumo de los ciudadanos en sus comercios locales. Hoy en día, la campaña se ha implantado en numerosos países, entre ellos, además de Estados Unidos, Canadá, Francia, Alemania, Italia, México, Reino Unido y España.

#### Apuesta por el comercio local

Entre las múltiples iniciativas de American Express apoyando al comercio local español, destacan también los Premios Restaurantes con Esencia. Este proyecto, puesto en marcha en 2022, reconoce el trabajo de los pequeños y medianos restaurantes en Madrid y Barcelona en cuanto a innovación y sostenibilidad. En su segunda edición, la compañía ratifica nuevamente la importancia a nivel económico y empresarial del sector de la restauración en España, apoyando su papel e impulsando su actividad.

LA RAZÓN • Jueves. 6 de junio de 2024

| LA B       | OLSA              |                                                                                                                                 |         |                                  |             |                    |              |                       |        |                 |                   |               |                     |        |                   |        |             |
|------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------|-------------|--------------------|--------------|-----------------------|--------|-----------------|-------------------|---------------|---------------------|--------|-------------------|--------|-------------|
|            | IBEX 35<br>Madrid | Idrid         París         Londres           53,10         8.006,57         8.246,95           69%         0,87%         0,18% |         | FTSE 100 DAX<br>Londres Fráncfor |             |                    |              | NASDAQ*<br>Nueva York |        | NIKKEI<br>Tokio | PETRÓLEO<br>Brent |               | EURÍBOR<br>12 meses |        | ORO<br>Dólar/onza |        |             |
| Cotiz.     | 11.353,10         |                                                                                                                                 |         | 3.246,95                         | 18.575,94   | 38.723,87<br>0,03% |              | 18.928,93<br>1,47%    |        | 38.490,17       | 78,19             |               | 3,715               |        | 2.352,59          | Cotiz. |             |
| Día        | 0,59%             |                                                                                                                                 |         | 0,18%                            | 0,93%       |                    |              |                       |        |                 | 0,66%             | <b>A</b>      | -0,19%              |        | 1,05%             | △ Día  |             |
| Año        | 12,38%            |                                                                                                                                 |         |                                  | 6,64%       | 10,89%             | 10,89% 2,74% |                       | 12,50% |                 | 15,02%            | 0,85%         |                     | 5,75%  |                   | 12,86% | Año         |
| IBEX 35    |                   |                                                                                                                                 |         |                                  |             |                    |              | * Media s             | esión  |                 |                   | 1             |                     |        |                   |        |             |
|            | Última            | Ayer                                                                                                                            |         |                                  |             | Última             |              | Ayer                  |        | i.              |                   | Última        | ima                 |        | Ayer              |        |             |
|            | Cotización        | % Dif.                                                                                                                          | Máx.    | Min.                             | Volumen €   |                    | Cotización   | % Dif.                | Máx.   | Min.            | Volumen €         |               | Cotización          | % Dif. | Máx.              | Min.   | Volumen €   |
| ACCIONA    | 120,300           | 0,42                                                                                                                            | 121,500 | 119,300                          | 7.542.633   | CELLNEX            | 34,450       | 0,32                  | 34,810 | 34,340          | 38.984.626        | LOGISTA       | 26,680              | 1,29   | 26,780            | 26,300 | 3.787.152   |
| CCIONA EI  | NERGIA 22,060     | 0,46                                                                                                                            | 22,240  | 21,920                           | 7.086.025   | ENAGAS             | 14,690       | 1,03                  | 14,750 | 14,560          | 23.398.610        | MAPFRE        | 2,200               | 0,55   | 2,214             | 2,190  | 4.790.222   |
| CERINOX    | 9,915             | -1,05                                                                                                                           | 10,020  | 9,900                            | 7.489.892   | ENDESA             | 18,645       | -0,29                 | 18,850 | 18,480          | 21.962.083        | MELIA HOTELS  | 8,120               | 0,62   | 8,165             | 8,045  | 3.495,540   |
| VCS        | 41,060            | 0,15                                                                                                                            | 41,540  | 40,840                           | 14.044.834  | FERROVIAL          | 36,340       | -0,44                 | 36,520 | 36,140          | 138.533.887       | MERLIN        | 11,180              | -0,36  | 11,230            | 11,000 | 10.968.482  |
| AENA       | 180,100           | -0,39                                                                                                                           | 181,300 | 178,900                          | 75.284.328  | FLUIDRA            | 22,400       | -0,09                 | 22,540 | 22,260          | 15.685.084        | NATURGY       | 24,580              | -0,49  | 24,820            | 24,540 | 7.363.948   |
| AMADEUS    | 68,140            | 2,96                                                                                                                            | 68,260  | 65,980                           | 54.524.237  | GRIFOLS-A          | 9,518        | 1,41                  | 9,560  | 9,380           | 9.786,343         | RED ELECTRICA | 16,940              | 0,00   | 17,250            | 16,870 | 27.863.395  |
| ARCELORM   | TTAL 23,350       | -1,93                                                                                                                           | 23,800  | 23,270                           | 12.650.470  | IBERDROLA          | 12,390       | 0,65                  | 12,445 | 12,330          | 99.063.011        | REPSOL        | 14,495              | -0,51  | 14,695            | 14,475 | 119.235.137 |
| B. SABADEL | L 1,872           | 0,73                                                                                                                            | 1,879   | 1,834                            | 40.267.358  | INDITEX            | 45,570       | 3,73                  | 46,330 | 45,390          | 181.863.073       | SACYR         | 3,492               | 1,45   | 3,498             | 3,442  | 7.083.654   |
| B. SANTANE | ER 4,680          | -1,28                                                                                                                           | 4,753   | 4,666                            | 108.621.611 | INDRA              | 21,520       | 0,65                  | 21,620 | 21,200          | 6.869.134         | SOLARIA       | 12,130              | 0,25   | 12,270            | 12,030 | 8.528.252   |
| BANKINTER  | 7,608             | -2,64                                                                                                                           | 7,778   | 7,572                            | 29.595.875  | INMOB. COLONIA     |              | 0,87                  | 6,410  | 6,335           | 5.971.315         | TELEFONICA    | 4,399               | -1,26  | 4,480             | 4,392  | 195.204.490 |
| BBVA       | 9,550             | 0,99                                                                                                                            | 9,560   | 9,416                            | 75.426.780  | IAG                | 2,049        | -0,34                 | 2,078  | 2,030           | 58.010.931        | UNICAJA       | 1,281               | -0,08  | 1,301             | 1,269  | 12.022.663  |
| CAIXABANK  | 5,016             | -0,24                                                                                                                           | 5,072   | 4,972                            | 38.204.503  | LAB. ROVI          | 90,000       | 0,50                  | 90,250 | 88,450          | 3.914.926         |               |                     |        |                   |        |             |

#### **Empresas**



Inditex cuenta en este momento con 5.698 establecimientos, con Zara como su buque insignia

#### Comercio

## Inditex bate récord de beneficios otra vez: 1.294 millones

Gana un 10,8% más en el trimestre pese a que sus ventas «solo» crecen un 7,1%

#### R. L. Vargas. MADRID

Inditex volvió a batir sus registros de ventas y beneficios en el primer trimestre de su ejercicio fiscal, que discurre entre febrero y abril. El líder mundial de la distribución textil disparó un 10,8% sus ganancias, hasta los 1.294 millones de euros, ligeramente por encima de los 1.286 millones que esperaban los analistas y por encima de los  1.168 millones del pasado ejercicio, según informó ayer.

La compañía volvió un trimestre más a superar también su récord de facturación con 8.150 millones de euros, un 7,1% más que en el mismo periodo de 2023 A tipo de cambio constante, el crecimiento de las ventas fue de un 10,6%. Se trata de la primera vez desde 2019 en que la compañía no consigue una mejora de ventas a doble dígito, algo que ya esperaban los analistas. A pesar de este ligero parón en el crecimiento de su facturación, Inditex volvió a registrar el mayor margen bruto trimestral de su historia con un 60,6%. El primer trimestre de Inditex es habitualmente el segundo de mayor rentabilidad del ejercicio para la compañía gracias a la introducción de la nueva temporada de primavera y a la ausencia de descuentos. El mayor es el tercero, con la venta de las prendas de abrigo sin descuento.

El resultado operativo (ebitda) de la compañía creció un 8%, hasta los 2.370 millones de euros. Su ebit también avanzó

8.150

millones de euros facturó en el primer trimestre, con aperturas en 28 países un 10,3%, alcanzando los 1.636 millones de euros, mientras que el resultado antes de impuestos se elevó un 11,1%, hasta los 1.672 millones de euros.

Inditex destacó que, debido al fuerte desempeño operativo, su inventario cayó un 3% a 30 de abril de 2024. Además, la compañía mejoró también su efectivo y equivalentes hasta los 7.668 millones de euros, frente a los 6.572 millones que tenía al cierre de abril de 2023.

Durante el periodo, Inditex abrió en 28 mercados y operaba 5.698 tiendas.

En lo que respecta al arranque de su segundo trimestre fiscal, la compañía textil destacó que las colecciones de Primavera/Verano «siguen teniendo muy buena acogida por parte de nuestros clientes. Inditexinformó de que las ventas en tienday online a tipo de cambio constante entre el 1 de mayo y el 3 de junio de 2024 han crecido un 12%.

#### La propietaria de Estrella Galicia gana 107 millones en 2023, un 28% más

#### Andrea Garrote. LA CORUÑA

La sed de crecer de Hijos de Rivera no cesa. A pesar de que la pandemia y la incesante escalada de precios impactaron de lleno en los beneficios del grupo gallego dueño de Estrella Galicia, la compañía ha conseguido recuperar el terreno perdido. El fabricante cervecero cerró 2023 con un ebitda de 205 millones –un 20,6% más que en el ejercicio previo– y con unos beneficios netos de 107 millones, superando los 83,9 millones registrados el año anterior (+27,8%), volviendo así a unos resultados récord.

El presidente de la corporación, Ignacio Rivera en Mega, definió 2023 como un año «complejo, duro e intenso», ya que tuvieron que «exprimir al máximo» su única planta para llevar a cabo la producción, a falta de la puesta en marcha de la nueva fábrica en el polígono de Morás. Pese a ello, River aseguró estar contento con el crecimiento de la cervecera.

Los ingresos de la compañía rompieron el año pasado la barrera de los 800 millones -829 millones de euros-, un 14,5% por encima que el año anterior. De esta forma, Hijos de Rivera está cada vez más cerca de su objetivo de facturar 1.000 millones de euros en 2024. La compañía vendió 520 millones de litros en cerveza y 230 en agua, un 5,3% más (494 millones) y 5,5% más (217 millones), respectivamente. Pese a estar presentes el 70 países, el 90% de las ventas provienen de España, donde ha ganado 0,7 puntos de cuota de mercado.

30 SOCIEDAD



La ministra de Sanidad en la inauguración del acto con motivo del Día Nacional del Donante de órganos, tejidos y células, celebrado ayer en la sede del Ministerio

**El País Vasco no acudió al pleno Interterritorial** por la falta de propuestas, y las comunidades del PP acusan a la ministra de «inacción»

# Desidia de Mónica García ante la falta de médicos

Marta de Andrés/A. Abizanda. MADRID

I Pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (Cisns) se cerró ayer sin ninguna solución a la falta de médicos que se va a producir en España este verano. Ante el vacío de medidas del departamento que dirige Mónica García, incluso el País Vasco, que gobierna en funciones el PNV, socio de Gobierno del PSOE, decidió ausentarse de la reunión. La consejera de Sanidad vasca, Gotzone Sagardui, lamentó que su departamento ha pedido al Ministerio en reiteradas ocasiones que impulse acciones concretas para atajar el problema de la falta de profesionales, sobre todo en ciertas especialidades, «y no ha habido ningún movimiento».

Este déficit se debe a que la pandemia de covid provocó que en 2020 los especialistas en formación comenzaran su periodo de prácticas en septiembre en vez de en junio, como es habitual. Por eso, este año en verano va a haber una promoción menos de especialistas de las diferentes categorías. Sin embargo, a la vez van a coexistir

Las sociedades médicas estiman un déficit de entre 6.000 y 10.000 profesionales en Atención Primaria dos promociones de especialistas en formación de cuarto año.

Aunque esta coyuntura no es inesperada -se sabe que iba a suceder desde 2020- lo cierto es que se suman una serie de factores que hacen que las consecuencias puedan ser peores de lo imaginado. Y es que el SNS tiene una carencia coyuntural de especialistas de casi todas las titulaciones que se lleva arrastrando desde hace años. Pero el sector asistencial que se lleva la palma en cuanto a necesidades -de recursos humanos y económicos- es la Atención Primaria. Hacen falta especialistas de Familia y pediatras en España, de 6.000 a 10.000, según las sociedades médicas de este ámbito y unos 4.500, según el propio Ministerio de Sanidad. Esto es lo que provoca que la situación que se augura para este verano no se pueda abordar únicamente desde la planificación de platillas y planes de contingencia para el verano de las comunidades,

SOCIEDAD 31

#### Propuestas sobre la mesa

Soluciones al problema de la escasez de médicos en Primaria hay muchas, y se llevan años proponiendo desde todos los ámbitos que operan este escalón asistencial. Las sociedades de Medicina Familiar y Comunitaria declararon la semana pasada que están «hartas» de elaborar documentos de análisis de la situación y plantear medidas, y que solo quieren que se «haga algo». Lo mismo sucede con los sindicatos, como la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), que ha ido advirtiendo puntualmente de la urgencia de invertir en recursos humanos, especialmente en Atención Primaria. Respecto a la situación de este verano, CSIF pidió al Ministerio que «tome la iniciativa para evitar así la saturación de urgencias, cierre de camas y de centros de salud, como viene ocurriendo todos los años por falta de sustitución y refuerzos de personal».

sino que requiera de medidas vertebrales del SNS que permitan distribuir los escasos recursos de los que se dispone.

Tras la reunión del pleno del Interterritorial de este miércoles, la consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, manifestó su «desilusión», y acusó a Mónica García de «inacción», porque «no ha hecho los deberes» y «no ha propuesto medidas como responsable del ministerio». Matute declaró que las autonomías sí han hecho propuestas «concretas» para incentivar a los profesionales sanitarios, pese a que sus presupuestos están «congelados».

La consejera acusó también a la ministra de «no saber qué cosas le competen», como ha quedado demostrado por la situación actual que atraviesan Ceutay Melilla, que «tienen a su población desatendida» a nivel sanitario durante todo el año, algo que empeorará en verano, y la ministra «no ha sabido

comentar qué medidas concretas están tomando» al respecto porque la directora del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa) se ausentó durante el Interterritorial.

Por su parte, Alejandro Vázquez, consejero de Castilla y León, advirtió de que «va a ser un verano díficil», y que en el Interterritorial «la ministra ha empezado diciendo que este verano era igual que otros veranos y ha acabado asumiendo que se van a cerrar dispositivos de Atención Primaria» y ha asumido incluso que esta situación a va a afectar a los servicios hospitalarios. En este sentido, comunidades como País Vasco o Cataluña han anunciado que tendrán que cerrar centros de salud.

Otras comunidades que han trasladado su preocupación ante la situación actual son Andalucía o Galicia. Antonio Gómez Caamaño, consejero gallego de Sanidad, mostró su «decepción» e «indignación» ante lo ocurrido en el Consejo Interterritorial, e insistió en que el Estado es «la fábrica de profesionales sanitarios», en referencia a la habilitación de plazas MIR, mientras que las comunidades se encargan de la «gestión». La Xunta estudia contar con médicos itinerantes que puedan desplazarse a zonas donde haya ausencias o tensiones en la época estival, o que los médicos que tengan una segunda residencia en zonas de costa, con mayor demanda asistencial en verano, puedan desempeñar allí su labor temporalmente.

«El Sistema Nacional de Salud no podrá contar este verano con 2.000 MIR que, de manera excepcional, con motivo de la pandemia, terminarán su formación en septiembre y no en mayo», recordó la consejera andaluza, Catalina, García, quien añadió que los próximos meses «van a ser complicados» si el Gobierno central «no asume» sus competencias.

Por su parte, Canarias anunció que contratará nuevos médicos para cubrir las necesidades de profesionales sanitarios en los centros de salud en la época estival.

Ante estas declaraciones la ministra de Sanidad, Mónica García, reaccionó atacando, e indicó que a estas reuniones «se viene a trabajar» y no a hacer campaña. «Aquel que venga aquí a hacer oposición se ha equivocado de lugar», dijo. Además, García advirtió a las comunidades de que ya tenían que tener hechos los planes de verano para gestionar el déficit de personal en Atención Primaria durante este periodo y aseveró que no aceptará ningún mecanismo que «se salte la ley», informa Efe.

## Gobierno y autonomías tratarán la pobreza infantil

«Nuestro país está por detrás, tenemos que hacer un esfuerzo en inversión», dijo la ministra Rego

A. A. MADRID

Laministra de Juventu de Infancia, Sira Rego, reconoció ayer la existencia de «un problema estructural» de pobreza infantil en España, que considera que hay que abordar «de manera global» con las competencias de cada administración y de cada Gobierno.

Por este motivo, la titular de Juventud informó de que se reunirá con las comunidades autónomas en la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia el próximo día 11 para abordar el pacto de Estado contra la pobreza infantil.

«Llevaremos a la Conferencia Sectorial de la semana que viene un diagnóstico y un primer borrador de medidas para trabajar con las comunidades autónomas, a las que también les vamos a pedir que nos hagan su propio diagnóstico precisamente para empezar a trabajar en lo concreto este pacto de Estado», dijo la ministra en declaraciones a los medios antes de reunirse con la Red de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español (EAPN-ES), informa Ep.

Asimismo, declaró que desde Juventud e Infancia persiguen «medidas concretas», pero basadas y articuladas en torno a aumentar la inversión pública en políticas de infancia para aproximar a España a la media europea. «Nuestro país está por detrás, tenemos que hacer un esfuerzo en políticas públicas, en inversión de políticas públicas y ahí vamos a trabajar», destacó.

Por otro lado, Rego señaló que

El 70% de

atendidos por

Cruz Roja cree no

poder alimentar

a su familia

espera que la Estrategia Nacional contra la Pobreza y la Exclusión Social, en la que trabaja Derechos Sociales, esté lista «para finales de año».

Precisamente ayer, un estudio elaborado por Cruz Roja en colaboración con la Universidad Carlos III señala que el 70% de las personas atendidas por Cruz Roja se muestra preocupado por no poder alimentar

La encuesta se ha realizado entre personas que recibieron ayudas y prestaciones económi-

adecuadamente a sus familias.

cas de Cruz Roja (alimentación, ropa, suministros del hogar, material escolar, etc), entre marzo de 2022 y marzo de 2023. Participaron más de 1.200 personas a través de encuestas telefónicas y se organizaron siete grupos focales: dos, con personal técnico y voluntario de Cruz Roja; dos con personas usuarias en situación de extrema vulnerabilidad; y tres con personas usuarias de distintos perfiles (mayores, en situación de acogida, infancia, mujeres).

Entre las conclusiones de la investigación, la ONG destacó que la elección de alimentos está

> fuertemente influenciada por el precio, con un 80,5% delamuestra que prioriza alimentos más baratos y saciantes, aunque sean menos nutritivos.

Además, el estudio revela que las mujeres suelen ser las que más se privan a sí mismas, principalmente de alimentos más saludables que destinan a sus hijos e hijas, y que hay una relación directa entre inseguridad alimentaria y falta de ingresos, es decir, a menor nivel de ingresos, mayor inseguridad alimentaria.



La titular de Juventud reconoció que la pobreza infantil en España es un «problema estructural»

32 SOCIEDAD

Jueves. 6 de junio de 2024 • LA RAZÓN



# El Rey entrega las becas de posgrado de Fundación «la Caix

100 universitarios han sido seleccionados entre 978 candidatos para estudiar fuera por su excelencia

#### E. Caballero. MADRID

El Rey Felipe VI presidió ayer la 42 edición de la ceremonia de entrega de las becas de posgrado en el extranjero de la Fundación «la Caixa», otorgadas a los 100 universitarios seleccionados en la convocatoria de 2023. El programa de becas de la entidad tiene por objetivo el fomento del talento de los estudiantes más sobresalientes mediante la ampliación de su formación en algunas de las mejores universidades del mundo.

El acto, celebrado en CaixaForum Madrid, también contó con la asistencia de la ministra de Igualdad, Ana Redondo, y del presidente de la Fundación «la Caixa», Isidro Fainé.

«El programa de Becas es uno de los más antiguos y emblemáticos de la Fundación. Nació en 1982, un año después de mi incorporación a la entidad, con el objetivo de ofrecer a mentes brillantes de nuestro país la oportunidad de formarse en las mejores universidades de Estados Unidos. A lo largo de estos 42 años, el programa no ha parado de crecer, ha incorporado nuevos países de destino y ha sumado, anualmente, nuevo talento a una red de becarios que ya supera las 6.000 personas», explicó Isidro Fainé.

Borja Santos, experto en políticas públicas y cooperación internacional, se dirigió a los asistentes en representación del colectivo de becarios de la Fundación «la Caixa». Santos, actualmente vicedecano y profesor de la Escuela de Política, Economía y Relaciones Internacionales del Instituto de Empresa, explicó que «la beca supuso un cambio radical en mi vida profesional y personal. Me permitió entender mejor cómo diseñar, implementar y evaluar políticas públicas que promuevan un desarrollo económico próspero e inclusivo; y, sobre todo, me dio la confianza en mí mismo y las redes profesionales para llevar a cabo decenas de ideas».

Las 100 becas concedidas están repartidas entre dos continentes: 65 becas son para estudiar en Europa, y 33 para hacerlo en América del Norte. Los países que más becarios atraen son Estados Unidos (32) y Reino Unido (29).

Los 100 becarios de la promoción del año 2023 provienen de 27 provincias españolas, de 5 distritos portugueses y de otros 2 países. Las provincias de origen con más becarios son Barcelona (24), Madrid (19), Valencia (6), Asturias (3) y Castellón (3).

La edad media de los becarios

«El programa es uno de los más antiguos y emblemáticos de la Fundación», señaló Isidro Fainé

65 becas están destinadas a estudiar en Europa (29 en Reino Unido) y 33 en América del Norte El Monarca se dirige hacia los estudiantes seleccionados

es de 25 años (en el momento de recibir la beca).

A esta edición de las becas de la Fundación «la Caixa» para realizar estudios de posgrado en el extranjero se han presentado 978 solicitudes elegibles para optar a una de las 100 becas del programa, otorgadas en régimen de concurrencia competitiva. Las solicitudes deben superar una primera fase de evaluación mediante el sistema de peer review (evaluación por pares realizada por personas con competencias similares), y aquellas personas que reciben las mejores calificaciones son convocadas a una entrevista personal. En la fase de selección intervienen profesores universitarios con experiencia internacional en este tipo de procesos de evaluación.

Tanto el número de solicitudes recibidas como el rigor y el grado de exigencia de los procesos de selección garantizan que los candidatos seleccionados acrediten niveles de excelencia sobresalientes. La eficacia de este sistema se refleja posteriormente en el éxito de los becarios de la Fundación «la Caixa» al conseguir ser admitidos en las mejores universidades del mundo.

Las universidades que más becarios reciben son la University of Cambridge (8), la University of Oxford (6), la École Polytechnique Fédérale de Lausanne (5), la ETH Zurich (5), el Massachusetts Institute of Technology (4), la Harvard University (4), la New York University (4) y la London School of Economics and Political Science (4).

Las disciplinas más representadas son las ingenierías y tecnologías (17), las matemáticas (7), la biología molecular y bioquímica (5), las ciencias médicas y de la salud (5) y la física (5).

El programa de Becas muestra aspectos que lo hacen especialmente valioso, como que en España es el programa que convoca mayor número de becas para realizar estudios de posgrado en el extranjero estando abiertas a todas las disciplinas de estudios.

El programa cubre el coste de la matrícula y un estipendio mensual. Además, se hace cargo de los gastos de desplazamiento y de unas jornadas de orientación previas a la incorporación a las respectivas universidades. Además, los becarios forman parte de la Asociación de Becarios de la Fundación «la Caixa», un clúster de excelencia formado por más de 6.000 personas.

SOCIEDAD 33

# Premio Princesa de Asturias para los «padres» del Ozempic antiobesidad

Han logrado establecer las bases endocrinas de la diabetes, que se ha convertido en un problema global

#### J. Carabaña, MADRID

El jurado del Premio Princesa de Asturias de Investigación Científica y Técnica 2024 acordó ayer en Oviedo conceder el Premio Princesa de Asturias de Investigación Científica y Técnica a los investigadores Daniel J. Drucker, Jeffrey M. Friedman, Joel F. Habener, Jens Juul Holst y Svetlana Mojsov.

Las investigaciones de los científicos galardonados han establecido las bases endocrinas de la diabetes y la obesidad, patologías prominentes que son un problema global de salud pública sin tratamiento efectivo hasta la fecha.

Jeffrey M. Friedman ha sido pionero en establecer la base genética
de la hormona que regula el apetito. Daniel J. Drucker, Joel F. Habener, Jens Juul Holst y Svetlana
Mojsov han estudiado el efecto de
determinadas hormonas que regulan la secreción de insulina y
consecuentemente los niveles de
glucosa. Estas investigaciones han
conducido al desarrollo de tratamientos que ya están disponibles
y que están mejorando la calidad
de vida de cientos de millones de
personas en todo el mundo.

Estos trabajos están teniendo un enorme impacto clínico y social, ya que han permitido por primera vez el desarrollo de fármacos eficaces para combatir la diabetes y la obesidad. Además, permiten mitigar patologías asociadas como las cardiovas culares.

Daniel J. Drucker señaló, tras conocer el fallo del jurado, que «es extremadamente emocionante y un gran honor haber sido reconocido, junto con mis compañeros, por nuestra ciencia con el prestigioso Premio Princesa de Asturias de Investigación Científica y Técnica 2024».

Por su parte, Jens Juul Holst se declaró «enormemente agradecido por haber sido galardonado con el Premio Princesa de Asturias de Investigación Científica y Téc-

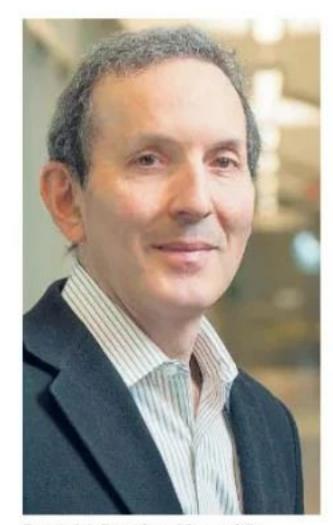

Daniel J. Drucker (Canadá)



Jeffrey M. Friedman (EE UU)



Joel F. Habener (EE UU)

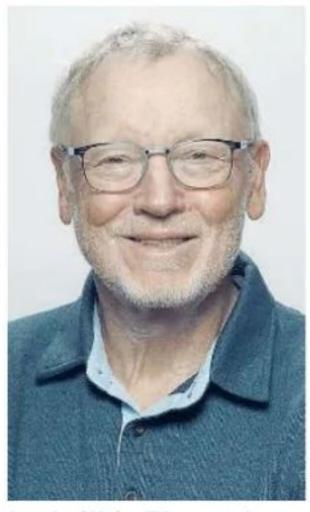

Jens Juul Holst (Dinamarca)



S. Mojsov (EE UU-Macedonia)

nica 2024. Representa un reconocimiento a la importancia del descubrimiento y posterior desarrollo del péptido similar al glucagón tipo 1 (GLP-1) para las terapias de la obesidad y la diabetes. Además, ha sido un viaje realmente asombroso desde la identificación de un péptido del intestino con capacidad para estimular la secreción de insulina hasta los extraordinarios resultados actuales, en los que una eficacia sin precedentes en el tratamiento de la obesidad y la diabetes va acompañada de mejoras muy significativas de la salud y supervivencia cardiovascular, renal y cerebral».

Y es que en los últimos años se ha producido un gran avance en el tratamiento de la diabetes tipo 2, con la aparición de fármacos que utilizan como principio activo Los estudios de Svetlana Mojsov en los 80 han servido de base para el fármaco estrella

La semaglutida produce una notable reducción del apetito y ayuda a crear nuevos preparados la semaglutida, un péptido semejante a una hormona, el glucagón-1 o GLP-1, que juega un papel de contrapeso de la insulina en el equilibrio del azúcar en sangre. Cuando el nivel de azúcar baja, el glucagón induce al hígado a liberar glucosa y cuando sube se genera más insulina, que se encarga de reducir el exceso. Además, la semaglutida produce una notable reducción del apetito, lo que ha convertido en un éxito al Ozempic, uno de los fármacos producidos con este principio activo. La revista «Science» designó a estos fármacos contra la obesidad como el mayor avance científico de 2023. Drucker, Habener, Holsty Mojsov comparten el reconocimiento de haber iniciado y desarrollado esta investigación desde los años setenta del pasado siglo. Desde sus diferentes laboratorios estudiaron las hormonas que intervienen en el proceso y regulan el metabolismo digestivo, como la somatostatina, que inhibe la producción de glucagón y de insulina, y variantes del glucagón, denominadas GLP-1yGLP-2, y comprobaron que este sistema de homeostasis podía ser una diana terapéutica efectiva contra la diabetes de tipo 2. La semaglutida (como algunas

otras moléculas semejantes) funciona como agonista del receptor del glucagón GLP-1, por lo que inhibe la producción de esta hormona, reduciendo los niveles de azúcar en sangre y mejorando el crecimiento de las células betapancreáticas, responsables de la producción y liberación de insulina.

#### El 12% de los estudiantes requirieron apoyo educativo

S. S. MADRID

El diputado de UPN Alberto Catalán reclamó ayer más recursos para educación en general, pero sobre todo para la atención a la diversidad y al alumnado más vulnerable, entre el que se encuentra el que requiere de apoyo educativo. Así lo demandó en su intervención en la clausura de una jornada organizada en el Congreso de los Diputados por el Consejo Español para la Defensa de la Discapacidad y la Dependencia (Ceddd).

Según apuntó el regionalista, «durante el curso 2022-2023 fueron 966.000 escolares (12% del total) quienes recibieron apoyo educativo. De ellos, 262.732 alumnos, el 27,2% por necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad o trastornos graves. El resto, por necesidades específicas». Asimismo, señaló que «las discapacidades más frecuentes entre los alumnos son por trastornos del espectro autista (29,7%), la discapacidad intelectual (26,1%) y los trastornos graves de conducta (13,5%). De ellos, el 84% está escolarizado en centros ordinarios y el 15,8% en centros y unidades de educación especial. De los alumnos con necesidades de apoyo específico la mayoría es por situación de vulnerabilidad socioeducativa, el 36% y con trastornos de aprendizaje, el 31%».

Catalán defendió una educación que garantice la equidad real de todos los escolares, también de los alumnos con necesidades de apoyo educativo, y destacó la necesidad de «reducir las ratios en los centros educativos e incrementar los apoyos individuales, de manera especial, a los alumnos más vulnerables».

Respecto a las asignaturas pendientes para la integración del alumnado con necesidades educativas, ha citado la adaptación de los currículos, la accesibilidad y la eliminación de barreras. «La ambición en políticas educativas y de integración es imprescindible», remachó.

34 SOCIEDAD

Jueves. 6 de junio de 2024 • LA RAZÓN



La situación ha mejorado en nuestras ciudades pero no lo suficiente

# España reduce un 29% los gases de efecto invernadero

Las emisiones se colocan en los últimos 15 años un 21,2% por debajo de la media de la Unión Europea

#### E. Cascos. MADRID

El Instituto Nacional de Estadística (INE) publicó ayer su Panel de Indicadores Ambientales, donde se recoge que en los 15 últimos años las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) por persona se han reducido tanto en España (un 29,7%) como en la Union Europea (un 23,6%). Sin embargo, con respecto a 2021, las emisiones per cápita aumentaron en España un 2,3%, mientras que en la UE disminuyeron un 1,4%.

En la misma línea se ha reducido la proporción de combustibles fósiles en el suministro de energía suponiendo un 70,91% del total en 2022 (un 13,3% menos que en 2008). La reduccion europea en el mismo periodo fue del 9,2%. El Gasto Nacional en Protección Ambiental supuso en 2022 el 1,84% del Producto Interior Bruto (PIB), un 5,7% más que en 2010. El incremento en el mismo periodo del gasto medio europeo en protección ambiental por unidad de PIB fue del 10,0%.

Todo ello contrasta con la disminución en el porcentaje de impuestos ambientales en los ingresos fiscales totales, que supusieron en 2022 un 20,4% menos que en 2008 en España, un descenso algo mayor que el 16,2% europeo.

Ante la preocupación por el agotamiento de los recursos naturales y la reducción de los residuos generados en la producción y el consumo, la Economía Circular es la alternativa al modelo tradicional. Su objetivo es disminuir el consumo de materias primas y mantener el valor de los productos, materiales y recursos el mayor tiempo posible, devolviéndolos posteriormente al ciclo productivo, al tiempo que se minimiza la generación de residuos.

El consumo de materiales por PIB disminuyó en 2022 con respecto al año anterior un 9,6%, situándose en 351,4 toneladas por millón de euros. Con respecto a 2008 ha bajado un 51,6%.

La serie europea también refleja una disminución en la dependencia económica de materiales, pero no tan marcada (del 2,9% y 24,9%, respectivamente).

En el caso español se observa también una disminución del 15,2% en la generación de residuos municipales per capita respecto a 2008 (que contrasta con el descenso del 1% en la UE en el mismo periodo).

Por su parte, el porcentaje de reciclado en residuos de envases y de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos aumentó un 13,2% y un 9,3%, respectivamente, entre 2021 y 2010, mientras que la tasa global de reciclado (excluyendo los grandes residuos minerales) se mantuvo estable, alcanzando el 50,9% en el año 2021.

La estrategia energética de la UE busca garantizar un suministro energético seguro, sostenible y competitivo mediante la transición hacia una energía limpia, un mercado energético único, seguridad energética, eficiencia energética y descarbonización, entre otros.

## Dos detenidos en Toledo por matar a Borja Villacís

Estaban escondidos en una casa y en el cementerio de la localidad de Yuncos

Adela Sanchidrián, MADRID

Agentes de la Policía detuvieron ayer a Kevin Pastor, presunto autor del asesinato ayer de Borja Villacís, e hijo de la otra detenida hasta el momento. El arresto habría tenido lugar en la localidad toledana de Yuncos, a 40 kilómetros de Madrid y próxima a Bargas, municipio en el que se les buscaba y de donde era originario este clan. También fue detenida una segunda persona, que sería el tercer participante en el asesinato y que acompañaba en el coche a los otros.

Uno de los supuestos autores ha sido detenido en un pinar situado junto al cementerio del 
pueblo, y otro en una vivienda 
que los vecinos creían que no 
estaba habitada porque siempre 
tenía las persianas bajadas, situada en la calle Azorín, muy 
cerca de un supermercado.

Los dos detenidos no son conocidos por los vecinos, según
han dicho a Efe varios de ellos.
Durante toda la mañana los vecinos de esta localidad de unos
11.000 habitantes han visto
agentes de la Guardia Civil y de
la Policía, así como un helicóptero sobrevolando la población
y han escuchado disparos, señalaba Víctor Manuel Alonso, vecino del municipio. Ambos detenidos podrían haber pasado la
noche allí. Uno de ellos habría
intentado huir, sin lograrlo.

Finalmente, fue arrestado Kevin Pastor, español de 24 años. Pesaba sobre él una orden de busca y captura por parte de la Policía desde hace años por varios delitos, la mayoría relacionados con la venta de drogas. Es uno de los hijos de la mujer arrestada dos horas después del crimen en un lavadero de coches en la madrileña plaza Elíptica. Ella era la que conducía el BMW en el que se apearon los ahora apresados, que la emprendieron a tiros contra la víctima mortal.

Los agentes creen que Kevin es autor material de los hechos y el otro joven, del que aún se desconoce su identidad, sería cooperador necesario. Podría haber más detenidos acusados de encubrirlos.

En la denominada Operación Jaula, agentes unidades de la Policía Nacional como los GEO y de la Guardia Civil, acompañados de un helicóptero, han estado buscando desde ayer a estas dos personas, relacionadas con la mujer de 53 años detenida ayer en un lavadero de coches en la madrileña plaza Elíptica.

Estos dos hombres lograron huir por un descampado cercano a la M-40, donde pudieron ser recogidos por otro coche. La Policía ya los tenía identificados tras tomar declaración a los testigos y analizar las imágenes de las cámaras de seguridad del crimen y las que les grabaron mientras cambiaban las placas de la matrícula de su coche. Por ello, la Policía tenía abiertos varios

Agentes de la Policía han detenido a Kevin Pastor como presunto autor material

Las hipótesis iban sobre un ajuste de cuentas pero podría ser una reunión que acabó a tiros

frentes de búsqueda, tanto en la localidad toledana de Bargas como en el madrileño barrio de Pan Bendito donde vive o ha vivido este clan familiar. Pero también conexiones con personas de otras localidades donde podrían cobijar a los presuntos homicidas, como es el caso de la búsqueda de ayer en Valdemoro o por Yuncos, frecuentada por integrantes del clan.

Aunque la primera hipótesis fue la de un ajuste de cuentas, tampoco descartan que víctima y asesinos quedaran en un punto de la carretera M-612, en el distrito de Fuencarral-El Pardo, y el encuentro derivara en un tiroteo.

AGENDA 35

#### El retrovisor

## 1944

Cuando llega el día 6 de junio no hay más remedio que recordar la «Operación Overlord», o sea, el desembarco de las tropas aliadas en Normandía que fue el comienzo del fin de la Segunda Guerra Mundial. Aquel día un ejército de 10 divisiones estadounidenses, británicas y canadienses (comandado por el general Eisenhower) más de 250.000 hombres y 50.000 vehículos de guerra pusieron pie en tierras francesas y dos meses después entraron y liberaron París. Fue una de las batallas más sangrientas de la guerra y la mayor operación de invasión por mar de la Historia. Stalin respiró, porque aquel «segundo frente» alivió la situación de la Unión Soviética. POR JULIO MERINO

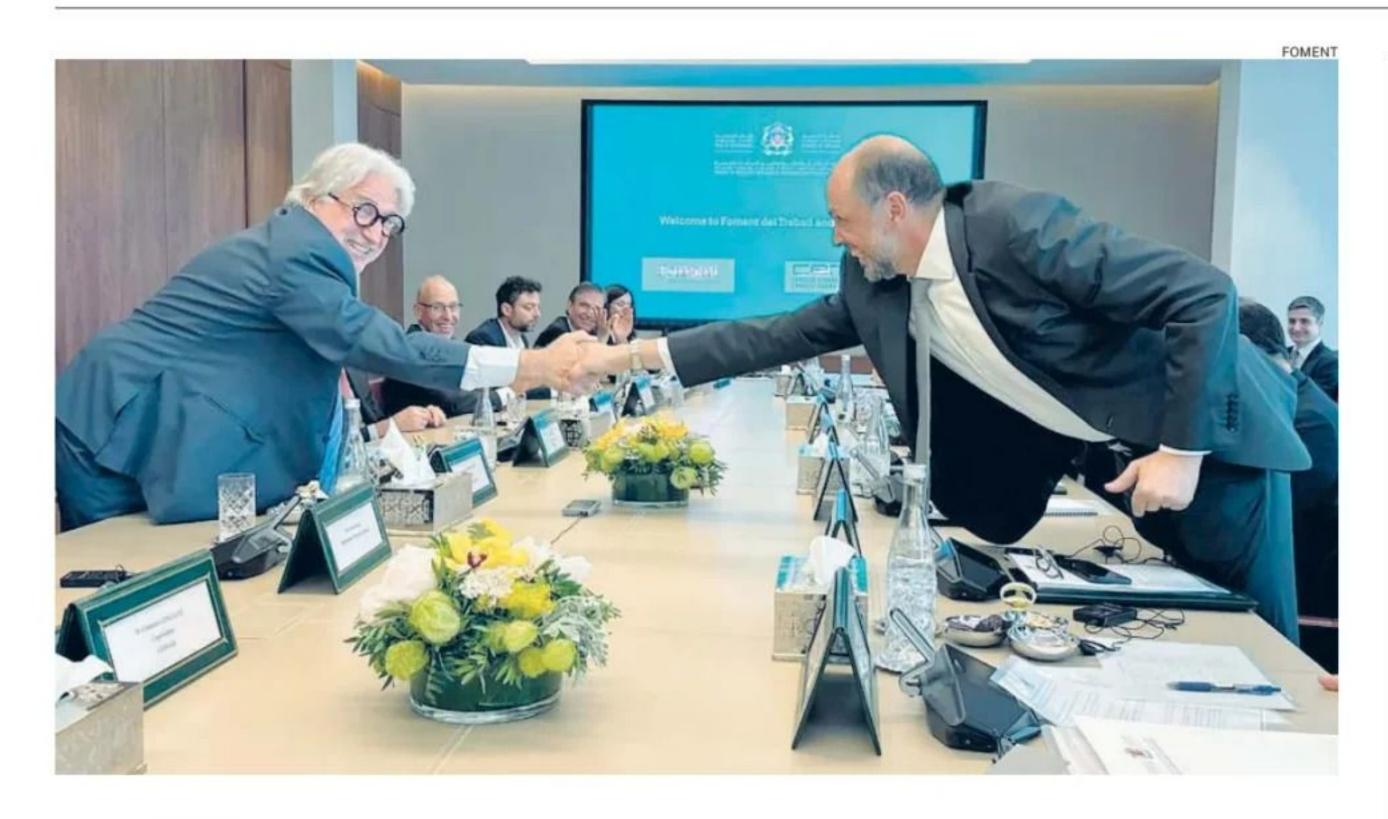

#### Rabat

#### Foment del Treball presenta el Plan Marruecos 2030

El presidente de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, presentó ayer en Rabat el Plan Marruecos 2030 de la patronal catalana, que tiene como objetivo duplicar las exportaciones catalanas y la presencia de empresas. Para este fin, una delegación empresarial del Principado, liderada por Sánchez Llibre, mantuvo una reunión

con el ministro de Inversión del Reino de Marruecos, Mohcine Jazouli – ambos se saludan en la imagen–. El encuentro también contó con la participación del embajador español en Marruecos, Enrique Ojeda y los copresidentes del Consejo Económico Marruecos-España (Cemaes), Clemente González y Adil Rais.

#### Madrid

#### Tamames, premiado por la Real Academia de Doctores de España

El economista, historiador y político Ramón Tamames ha recibido el «Premio de Historia sobre la acción de España en América», que otorga la Real Academia de Doctores de España. El jurado de la Sección de Humanidades de la institución lo ha reconocido por unanimidad «dada la excelencia de su trayectoria profesional que ha contribuido a mejorar el conocimiento de la presencia española en América».



Obituario Colin Gibb (1953-2024)

#### Estrella de Eurovisión en los 80



Lace e histórico de Eurovisión Colin Gibb falleció trágicamente pocos días después de anunciar su retiro a sus fans. El grupo, formado por Colin y sus compañeros de banda Alan Barton, Steve Scholeyy Nigel Scott, terminó séptimo en Eurovisión cuando representó al Reino Unido en 1979 con su exitosa canción «Mary Ann».

#### Retirada de los escenarios

Black Lace comenzó en 1969 cuando Terry Dobson y su amigo de colegio Ian Howarth fundaron el grupo The Impact junto a Alan Barton, Steve Scholey y Nigel Scott. Ian Howarth dejó el grupo pero volvió en 1974. Terry Dobson se ausentó y se reincorporó y se fue Nigel Scottyle pusieron a la banda el definitivo nombre de Black Lace. En 1976 Ian Howarth dejó el grupo para siempre y fue reemplazado por Colin Gibb. Durante 1976, 1977 y 1978 hicieron varias giras veraniegas y lanzaron un EP que era vendido en las ferias. En 1979 grabaron su primer single «Mary Ann», y con ella se presentaron al «A song for Europe», la preselección británica para el Festival de Eurovisión. Consiguieron ganarla y obtuvieron el derecho de representar al Reino Unido en Jerusalén. En 1986 Colin Gibb se involucró en otros proyectos pero volvió en 1987. Gibb y Dene hicieron giras veraniegas durante 1988 y 1989.



Castilla-La Mancha limitará desde el viernes los trabajos agrícolas por riesgo de incendios P. 40

#### Las caras de la noticia



Mariano Veganzones Consejero de Industria

#### Apuesta por el comercio de proximidad.

La Junta reafirma su compromiso con el comercio minorista y convoca ayudas de hasta 45.000 por proyecto para promover la imagen, captar clientes, fomentar el consumo o difundir la oferta comercial, entre otras cuestiones.



Pdte. Global Exchange

La empresa no para de

crecer en todo el mundo.

El grupo salmantino sigue con su expansión mundial y ya ofrece servicios de compraventa de moneda extranjera en el aeropuerto internacional de Sofía, la capital de Bulgaria. La empresa está ya en 25 países y 68 aeródromos. El líder del PP intensifica sus actos en este sprint final de campaña donde asegura que Castilla y León será un «pilar fundamental» en la victoria del domingo

# Mañueco pide un último esfuerzo para «detener» al «Sanchismo»



El jefe del Ejecutivo autonómico pasea por las calles de León junto a Ester Muñoz, Lidia Coca y Suárez-Quiñones, entre otros, antes del acto

D. Viejo. LEÓN/BURGOS

l presidente de la Juntay del PP de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, está teniendo una intensa agenda de campaña en estas elecciones al Parlamento europeo, con varios actos cada día para llevar el mensaje de los populares y pedir el voto para frenar a Sánchez y sus políticas. Durante la antepenúltima jornada de esta campaña celebrada ayer, el líder popular se desplazaba a tierras leonesas primero, paratener un encuentro con alcaldes, afiliados y portavoces de la provincia, y después se desplazaba a la provincia de Burgos para visitar el pueblo medieval Territorio Artlanza en el municipio de Quintanilla del Agua antes de cerrar el día con un mitin en la localidad de Lerma.

Una jornada en la que Mañueco ha aprovechado para arremeter duramente contra Sánchez, en primer lugar por sus «desprecios» a Castilla y León y, en segundo término, por culminar su «traición» a España con la polémica ley de amnistía, aún sin publicar en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

«Sánchez solo ha hecho tres cosas por Castilla y León desde que es presidente, y ninguna buena», decía Mañueco, mientras la enumeraba. La primera, decía, «recortar» los presupuestos destinados a la Región; la segunda, nombrar ministro a Puente «para avergonzarnos y paralizarnos las autovías y los trenes»; y, la tercera y última, tomar decisiones «que ponen en peligro miles de empleos» en esta tierra en sectores clave de la Comunidad, entre los que citaba la automoción, las minas y térmicas, el lobo, los regadíos, la carne, el vino y el azúcar.

Por todo ello, Mañueco pedía el voto masivo al PP «porque con una victoria ramplona no sirve». Y dejaba claro que el voto al PP es el único que puede parar los pies a Sánchez y «detener» al «Sanchismo». «Todo lo que no sea votar a los populares es darle un balón de oxígeno» insistía.

Asimismo, se mostraba convencido de que Castilla y León será un «pilar fundamental» en la victoria

#### Hartazgo de «ecologismo radical»

El candidato del PP al parlamento europeo, Raúl de la Hoz, asegura que ahora es el momento de «frenar» en Europa el «ecologismo sectario y radical» contra el campo, y se compromete a trabajar para modificar normas tan dañinas al medio rural como el Pacto Verde, la Ley de Restauración de la Naturaleza o la de Bienestar Animal, El dirigente popular, además, afirma que el PSOE y el Gobierno de Sánchez tienen que pedir «perdón» a todos aquellos que hacen del medio rural su forma de vida, por los «ataques» constantes que están recibiendo con sus políticas y sus declaraciones.

del PP este domingo, que le dirá Sánchez «que su tiempo se ha agotado». También aprovechaba para cargar contra el presidente del Gobierno por sus cartas en lugar de dar explicaciones a los españoles sobre la presunta corrupción que le salpica a través de su mujer.

Mañueco reafirmaba su compromiso y el de su partido con el campo al asegurar que trabajarán en Europa con firmeza para mejorar la PAC y hacer frente a la competencia desleal.

Finalmente, avanzaba que hoy jueves la Junta resolverá las ayudas al alquiler que beneficiarán a más de 18.500 familias de Castilla y León, «más que nunca», decía, con una media de 2.200 euros por cada una de ellas «que podrán cobrar este mismo mes de junio». La Junta paga la mitad de estas ayudas al alquiler, si bien, en el caso de que los solicitantes sean jóvenes de menos de 35 años que vivan en el medio rural, el porcentaje de la ayuda asciende al 75 por ciento. «Esto sí que es un apoyo directo y eficaz a los jóvenes y las familias de la Comunidad», afirmaba el presidente de la Junta.

AUTONOMÍAS 37

#### Vázquez augura un verano «duro» en Atención Primaria y en los hospitales

El consejero urge a la ministra García a solucionar el déficit de médicos al que se comprometió al acceder al cargo

#### J. Prieto. VALLADOLID

Se avecina un verano complicado en materia sanitaria. La falta de profesionales sanitarios, sobre todo de Medicina Familiar y Comunitaria, amenaza seriamente a la Atención Primaria con cierres de centros de saludy consultorios, pero también a la asistencia en los hospitales.

Así lo cree y así lo advertía ayer el consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, tras salir visiblemente contrariado de la reunión con la ministra Mónica García en un «decepcionante» Consejo Interterritorial de Salud, que las regiones del PP afrontaban esperanzados en que se dieran algunas soluciones a este «grave problema» de Estado, como así lo han denominado. Es más, Vázquez no salía de su asombro tras este encuentro, tras ver que, aparte de no aportar solución alguna, la ministra pedía a las autonomías que tengan preparados planes de contingencia este verano para gestionar el déficit de personal en Atención Primaria además de advertir a los consejeros que no aceptará ningún mecanismo que «se salte la ley».



El titular de la Consejería de Sanidad, a su llegada al Consejo Interterritorial de Salud en el Ministerio

Vázquez, que ejercía de portavoz del PP junto a la madrileña Fátima Matute, no se mordía la lengua y preguntaba a la ministra cómo se maneja una bolsa de trabajo de cero médicos para este verano. «Gestionar este asunto sin ningún profesional de medicina familiar y comunitaria es muy complicado de hacer», decía, mientras pedía a la ministra que deje de meterse con las regiones y se ponga las pilas para aplicar fórmulas que permitan compatibilizar la calidad de la formación de los MIR con la asistencia sanitaria.

«Hay fórmulas para ello», insistía el consejero, a la vez que demandaba al Ministerio de Sanidad algunas medidas que podrían ayudar a paliar el déficit de sanitarios, como dotar a la Sanidad de más presupuesto, que se agilicen las acreditaciones de homologaciones extracomunitarias o incentivos para retener a los MIR y evitar que se marchen cuando terminan de formarse.

Respecto al plan de contingencia, Vázquez recordaba que Castilla y León lleva más de veinte años haciendo planes de este tipo en la Sanidady que este año también le tienen, pero advertía de que no tiene sentido ninguno este tipo de planes mientras no haya un número suficiente de profesionales para poder ejecutar dicho plan.

Vázquez acusaba a Mónica García de «inacción» y dejaba claro que si el Gobierno no hace nada «se van a cerrar dispositivos de Atención Primaria en verano y algunos servicios hospitalarios». Frente a ello, avanzaba una reorganización de la asistencia sanitaria en la Región para poder atender a la población.

#### Zamora

#### Un muerto y un herido por una colisión entre varias motos en la A-66

Una persona perdía ayer la vida y otra resultaba herida grave tras una colisión entre varias motos en el kilómetro 256 de la Autovía de la Ruta de la Plata (A-66), entre los términos municipales de las localidades zamoranas de San Cebrián de Castro y Montamarta, en dirección Zamora.

#### Valladolid

#### Adamo prosigue con su expansión de la fibra óptica en la Comunidad

Poco a poco, sin prisa pero sin pausa, la empresa Adamo continúa con su expansión por toda la Comunidad. Y es que el pasado año desplegó 3.000 kilómetros de fibra óptica para llegar a 582 municipios que estrenaron o ampliaron su red de internet de alta velocidad en 106.500 hogares de las nueve provincias.

#### Salamanca

#### Sale de la cárcel y al día siguiente vuelve a robar en dos viviendas

La Guardia Civil ha detenido a un hombre por robar con fuerza y con un revólver en la mano en dos viviendas de la localidad salmantina de Villares de la Reina. Lo curioso es que esta persona había salido del centro penitenciario de Topas la mañana anterior.

#### Las normas de calidad, a debate en Valladolid

Esta semana será la «capital mundial» del blokchain y las tecnologías de registro distribuido

#### S. Felipe. VALLADOLID

Expertos internacionales de más de una treintena de países debaten esta semana en la Casa de la India de Valladolid los estándares de calidad de la aplicación del blokchain y los registros de distribución en el día a día.

«La ciudad se ha convertido estos días en la capital mundial del blokchain y de las tecnologías del registro distribuido», destacaba ayer la consejera de Movilidad y Transformación Digital, María González Corral, durante el arranque de esta jornada en el marco del Plenario del Comité Técnico de la Organización Internacional



González Corral conversa con Emilio Dávila y Paloma García

de Normalización. Allí, la consejera ponía dos casos de éxito en Castillay León de blokchain, como son la plataforma agroalimentaria, para asegurar la trazabilidad de los productos y que permitirá a las empresas del sector tener una mayor eficiencia; y el proyecto 'Cinderella,' del Centro de Supercomputación Scayle, que genera nuevas claves cuánticas para evitar ataques cibernéticos. González Corral destacaba que hay normas ISO de calidad para los materiales en la construcción de carreteras o viviendas, pero también cuando se adquiere un electrodoméstico. Y, en este sentido, ponía en valor los estándares de calidad para nuevas tecnologías que es lo que se está debatiendo en Valladolid.

Emilio Dávila, jefe para la Unidad de la Estandarización de la UE, defendía la importancia de que los estándares internacionales que se usan en todos los aparatos electrónicos, en todos los servicios digitales, sean interoperables, pero también que incluyan los valores que reivindica la UE. **38** AUTONOMÍAS Jueves. 6 de junio de 2024 • LA RAZON

#### Castilla y León

### Más recursos naturales por un «mundo mejor»

Suárez-Quiñones defiende que la prioridad es ser «agentes en favor de la protección» del Medio Ambiente



El consejero durante una visita a un espacio natural castellano y leonés

#### E. Ajuria. VALLADOLID

El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, apostó por ser «agentes en favor de la protección y mejora del medio ambiente, las personas, las empresas y las instituciones», ya que, en definitiva, «es la única manera de buscar, de forma equitativa y sostenible, un mundo mejor y un futuro para las nuevas generaciones».

Durante la conmemoración del Día Mundial del Medio Ambiente, destacó que el objetivo de la jornada es «concienciar a la ciudadanía sobre la protección del medio ambiente, buscar la salud del medio ambiente, porque, en definitiva, eso es esencial para la salud humana y para el desarrollo económico-social de nuestro territorio». El lema escogido para la 52 edición de la efeméride es «Nuestras tierras. Nuestro futuro», un emblema con el que Castilla y León se siente identificada. Se tra-

ta de un territorio con 94.224 kilómetros y es una de las regiones con mayor índice de biodiversidad de toda la Unión Europea. Dos cifras corroboran esta afirmación, según la Junta: Castilla y León alberga un total de 260 valores protegidos por la red europea Natura 2000 y sus 2,4 millones de hectáreas declaradas Espacios Red Natura suponen el 2,37 por ciento de la superficie a nivel europeo.

#### Mayor biodiversidad

La Comunidad representa casi el 19 por ciento del territorio español, siendo la Región más extensa de España, una de las más amplias de las habitadas en la Unión Europea y con mayor índice de biodiversidad europeo.

Esa gran biodiversidad está motivada por su ubicación, punto de la confluencia entre el mundo atlántico y el mediterráneo, su enorme extensión, su elevada altitud media, su aislamiento del exterior por una imponente barrera montañosa que la enmarca y que favorece el carácter continental del clima pero que, sin embargo, lejos de ser una barrera para la flora y la fauna, ha constituido un refugio para multitud de especies que encuentran aquí su medio óptimo.

Tratando de preservar esta singular riqueza, donde el hombre y su actividad tradicional han jugado un papel fundamental como modelador del paisaje, nace la Red de Espacios Naturales de Castilla y León (REN). Está formada actualmente por 33 espacios protegidos. Sin embargo, nació en los albores del siglo XX, pues el 22 de julio de 1918, a caballo entre AsturiasyLeón, se proclamó uno de los primeros parques nacionales españoles, la Montaña de Covadonga, que incluía parte del valle leonés de Valdeón.





#### La Diputación de Valladolid avanza en un Plan para el campo

La Diputación de Valladolid diseñará, de la mano de los agricultores, ganaderos y empresarios, un Plan Estratégico para el sector agrario de la provincia. En la jornada se ha asentado la primera piedra de este proyecto, con una jornada de trabajo en la que han participado en torno a 100 profesionales de los subsectores más representativos, y a la que ha asistido el presidente Conrado Íscar.

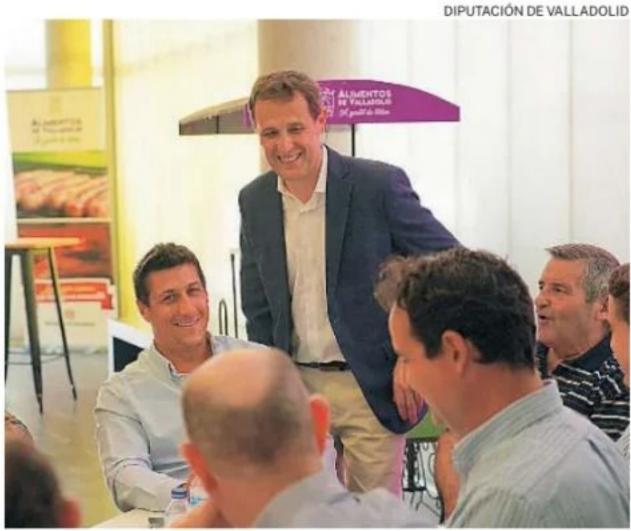



Última parada de la iniciativa en Miranda de Ebro

#### «Éxito rotundo» de la «Ruta Burgos Emplea» organizada por Clece

Se ha entrevistado a 597 candidatos y realizado 16 contrataciones inmediatas

Javier Prieto. BURGOS

«Éxito rotundo». Así ha calificado la delegada social de Clece en Noroeste, Laura Cantero, la «Ruta Burgos Emplea», que cerró sus puertas en la localidad de Miranda de Ebro.

Al respecto, ha señalado que «hemos cambiado nuestra forma de acercarnos a los vecinos y vecinas de la provincia de Burgos y gracias a ello hemos conseguido encontrar profesionales a los que no conocíamos y que contribuirán a seguir manteniendo servicios tan esenciales como la Ayuda a Domicilio en los pueblos».

Y es que, la iniciativa de la empresa Clece para ofrecer más de 200 puestos de trabajo en la provincia burgalesa, ha concluido su recorrido tras entrevistar a más de 597 candidatos (el 34 por ciento de ellos pertenecientes a colectivos en situación de vulnerabilidad) durante las seis paradas que ha realizado del 28 de mayo al 4 de junio en diferentes municipios burgaleses.

La «Ruta Burgos Emplea» ha consistido en un moderno y llamativo autobús acondicionado para que un equipo de Selección de Clece realizase entrevistas de trabajo a los candidatos que lo solicitaban mediante cita previa así como a las personas interesadas que acudían a la instalación durante el tiempo de parada.

En total el vehículo ha realiza-

do seis paradas siendo la primera el 28 de mayo en Burgos capital y la última en el Parque Antonio Machado de Miranda de Ebro tras pasar también por Aranda de Duero, Quintanar de la Sierra, Briviesca y Villarcayo.

Cada día se han realizado numerosas entrevistas de trabajo presenciales, hasta un máximo de 231 el día de más afluencia, con el objetivo de encontrar profesionales de todos los sectores en los que Clece presta servicios como pueden ser personas diplomadas en Enfermería, gero-

#### La iniciativa ha ofrecido más de 200 puestos de trabajo para la provincia en el sector servicios

cultores, limpiadores, auxiliares de Ayuda a Domicilio o vigilantes de seguridad, entre otros.

En este sentido, han destacado que ha habido 16 personas a lo largo de estos días que han terminado su entrevista con un contrato directo. Es decir, que salieron del autobús de Clece con una fecha de inicio para comenzar a trabajar y tras haber conocido a quienes, a partir de ya, serán sus compañeros y responsables. Asimismo, 107 candidatos realizarán una segunda entrevista en los próximos días al contar con un perfil idóneo.

AUTONOMÍAS 39



#### Educación

#### Nerviosismo entre los más de 11.000 alumnos en el inicio de la EBAU

Un total de 11.015 estudiantes de Castilla y León participan, hasta mañana, en la prueba de Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad (EBAU) en los cuatro distritos de la Comunidad. La consejera de Educación, Rocío Lucas, visitó, junto al rector de la Universidad de Valladolid, Antonio Largo, el Aulario Campus Esgueva del Campus Miguel Delibes, donde comprobó la «excelente» organización de estos exámenes y tuvo ocasión de hablar con algunos de los docentes. En el primer día se examinaron de Lengua Castellana y Literatura, Historia de España e Historia de la Filosofía y Primera Lengua Extranjera.

#### Cultura

#### La OSCyL apuesta por la excelencia artística y la internacionalización en la nueva temporada

La viceconsejera de Acción Cultural, Mar Sancho, acompañada del director titular de la Orquesta Sinfónica de Castilla y León (OSCyL), Thierry Fischer, ha presentado la nueva programación de la Temporada 2024/25. En el acto ha participado también Jesús Herrera, anterior director artístico de la OSCyL y responsable del diseño de la programación de esta nueva temporada que consta de 18 programas de abono y dos conciertos extraordinarios y en la que se refuerza la apuesta por la excelencia y el posicionamiento interna-

cional, como alta embajadora de la cultura de Castilla y León y de la tradición sinfónica en España. Sancho ha presentado la que será la trigésimo tercera temporada de la OSCyL, «que contará con una programación que incluye actuaciones del máximo nivel, tanto en su sede del Centro Cultural Miguel Delibes como en las distintas provincias de la Comunidad, en España y más allá de nuestras fronteras, con el objetivo de marcar un antes y un después que refuerce su posicionamiento dentro del panorama sinfónico».





#### **Política**

#### Sen traslada al Procurador del Común el apoyo del Gobierno en la defensa de los derechos ciudadanos

El delegado del Gobierno de España en Castilla y León, Nicanor Sen, y el Procurador del Común, Tomás Quintana, durante un encuentro institucional, en León, expresaron la «plena y total» colaboración de las instituciones que representan para garantizar la defensa de los derechos y las libertades de los castellanos y los leoneses. Sen trasladó su disposición a abordar con «celeridad» y «solvencia» los asuntos relacionados con los servicios que la administración estatal presta en la Comunidad. Recordó la trascendencia de

las resoluciones del órgano consultivo que, pese a no ser vinculantes, gozan de un «importante respeto» por parte de las administraciones. Asimismo, abogó por fortalecer el «diálogo» entre los diferentes organismos para garantizar una eficaz respuesta «a quienes nos debemos», los ciudadanos. El delegado del Gobierno se interesó por las dudas o quejas que los vecinos de la Comunidad trasladan de forma recurrente al Procurador y cuya resolución depende de la Administración General del Estado.

40 AUTONOMÍAS

Jueves. 6 de junio de 2024 • LA RAZÓN

#### Castilla - La Mancha



La consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes González

# La región limitará los trabajos agrícolas

Mañana se publicará una resolución para evitar los incendios

Laura Ramos. TOLEDO

La consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, indicó que mañana, 7 de junio, se va a publicar en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM) la Resolución por la que se establecen las limitaciones temporales que tienen como objetivo disminuir el riesgo de incendios en el medio natural. Así lo dio a conocer en rueda de prensa, donde contó diferentes asuntos competentes a su Consejería de los que informó al Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha, entre los que figura esta resolución, que «ya adelantamos la pasada semana que estábamos cerca de cerrar con las asociaciones agrarias y cuyo acuerdo ya hemos alcanzado, por lo que al igual que ya sucedió el año pasa-

do, vuelvo a reiterarlas el agradecimiento de nuestro Gobierno por su compromiso y colaboración de cara a la prevención de los incendios forestales este verano».

Gómez subrayó que el acuerdo ha sido trabajado con el sector cumpliendo con la normativa nacional y «nos va a permitir evitar incendios forestales en las horas de mayor calor y siempre que el Índice de Propagación de Incendios (IPP) se encuentre muy alto o extremo». En este sentido, explicó que con el IPP muy alto no se permitirán los trabajos en el campo, en un área de 400 metros alrededor de los montes, entre las 14:00 y las 17:00 horas. Mercedes Gómez incidió en que la Resolución recoge una flexibilización de las medidas durante las labores agrícolas, ya que si se realizan acompañadas de un tractor con cultivador para atajar posibles conatos, «sí va a estar permitida la cosecha entre las 14:00 y las 17:00».

Por el contrario, los días con IPP extremo se mantienen las restricciones de 2023, que indican que debe cesar cualquier actividad durante todo el día, sin excepciones. En otro orden de cosas, Gómez también informó de dos

acuerdos alcanzados en el Consejo de Gobierno de esta semana a través de los cuales, el Ejecutivo regional ha aprobado la inversión de más de 1,2 millones para llevar

a cabo labores silvícolas preventivas de incendios forestales y para la adquisición de materiales de seguridad para los bomberos forestales de Infocam.

La consejera resaltó que esta partida es «el mejor ejemplo del esfuerzo constante en la mejora de las condiciones y herramientas a disposición de los profesionales que forman el dispositivo de prevención y extinción de incendios forestales en Castilla-La Mancha.

En concreto, esta inversión, realizada a través de la empresa pública Geacam, está dotada, por un lado, con 594.653,01 euros para el suministro de EPI's de los bomberos forestales y diversa equipación técnica complementaria. «El trabajo en el monte, en especial durante las labores de extinción de incendios forestales,

genera un gran desgaste en la ropa de trabajo y gracias a esta inversión garantizamos los niveles óptimos de seguridad y protección para los bomberos y bomberas forestales», recalcó la consejera.

Por otro lado, el resto de la partida, 648.201,94 euros, corresponden a la realización de labores preventivas de incendios forestales mecanizadas, como la eliminación de restos forestales, desbroce y saca en varios montes de la provincia de Guadalajara. En total, gracias a esta inversión, se van a ejecutar trabajos silvícolas preventivos en más de 1.000 hectáreas de esta provincia, en montes tanto de la Sierra Norte como de la Comarca del Señorío

de Molina.

El ejecutivo aprueba 1,2 g millones para eliminar los restos vegetales

«Las labores de prevención juegan un papel fundamental en la estrategia integral de lucha contra los incendios forestales en Castilla-La Mancha y

mediante esta mecanización de los trabajos optimizamos la ejecución de estas labores», incidió.

Por último, la consejera de Desarrollo Sostenible quiso hacer un llamamiento a toda la ciudadanía de Castilla-La Mancha para que extremen las precauciones en el medio natural para evitar los incendios forestales.

«En las últimas semanas apenas ha llovido en la región y las temperaturas actuales están por encima de la media para esta época del año, unas condiciones que favorecen la propagación de incendios forestales», advirtió cordando que «todos debemos implicarnos en la lucha contra el fuego en el medio natural, actuando con responsabilidad para evitar daños en nuestro patrimonio natural».

#### Galicia

#### Vigo debe indemnizar a una vecina por las luces

Devolverá 600 euros a la demandante por el ruido en Navidad Javier Presas. ORENSE

Durante los últimos años, la Navidad ha convertido a Vigo en punto de referencia nacional en lo que a estas fiestas se refiere. Una semanas de luces, que comienzan y terminan en el alcalde, el socialista Abel Caballero, con su ya tradicional encendido y apagado.

Luces a las que se le suman otros elementos para crear un ambiente totalmente festivo: villancicos sonando por las calles, estructuras decorativas o mercadillos ubicados en pleno centro. Esta situación ha derivado, también, en multitud de quejas de vecinos de la zona centro, que señalan que la llegada de la Navidad les supone un auténtico dolor de cabeza. Un problema que ha alanzado, incluso, a los tribunales, que parecen dar la razón a estos vecinos.

En este sentido, el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha condenado al Ayuntamiento por vulnerar los derechos fundamentales a la intimidad personal y familiar y a la inviolabilidad del domicilio de una vecina del centro de la ciudad por el ruido provocado durante la celebración de la Navidad del año 2022-2023.

Los magistrados han decretado que adopte «las medidas necesarias» para evitar «la reiteración de su conducta lesiva de los derechos fundamentales» y para garantizar «que los niveles de ruidos exteriores e interiores no rebasen los umbrales fijados por las normas aplicables». Además, le han impuesto el abono de una indemnización de 600 euros a la demandante por los daños ocasionados.

La sección tercera de la Sala de lo Contencioso-administrativo del alto tribunal gallego ha estimado parcialmente el recurso de apelación interpuesto por esta vecina contra la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 1 de Vigo, que desestimó la demanda que presentó contra el Ayuntamiento por el ruido provocado por el mercado temático de Navidad y el parque de atracciones situados en las inmediaciones de su domicilio entre el 20 de noviembre de 2022 y el 16 de enero de 2023.

LA RAZÓN • Jueves. 6 de junio de 2024

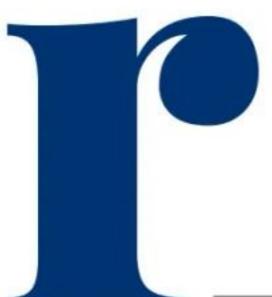

#### El libro del día

120 páginas,

22 euros

«Aldo Rossi, hoy. Conversaciones ibéricas» Francisco González de Canales ASIMÉTRICAS



La trabajo de Aldo Rossi influyó enormemente en la arquitectura del último tercio del siglo XX, especialmente durante las décadas de los 70 y 80, pero a partir de entonces quedó eclipsado y casi ausente de los principales debates arquitectónicos. Hoy, sin embargo, su obra y su pensamiento han despertado un renovado interés y este volumen, trata precisamente de condensar distintas visiones sobre el legado del arquitecto milanés, enfocadas desde los intereses de una generación de arquitectos que, nacidos en la península ibérica formó en los años en los que su trabajo permanecía olvidado.

# PHILIPPE HALSMAN

«Jean Cocteau & Leo Coleman», de Philippe Halsman es una de las fotografías que integran la muestra

# Con permiso de Dalí: el surrealismo fueron ellas

#### Marta Moleón

pareció por primera vezen el grueso imaginadodelaspáginas que conformaban «Revolución surrealista», una revista en la que se publicaban textos sobre los sueños, la escritura automática y el suicidio, que eran las tres preocupaciones principales de la sociedad de los años veinte que caminaba por los márgenes liminales del deseo, el alimento de los locos y el refugio de los intelectuales. El «Primer Manifiesto del Surrealismo», escrito por André Bretón en 1924, además de acotar conceptualmente el término de este movimiento que acababa de surgir con el asidero inspiracional demuchos de los postulados dadaístas anteriores y definir, en su afán rabiosamente fundacional y libre y desencorsetado, la necesidad artística de ir más allá de lo real, consolida la teoría de lo irracional. «Nombre masculino, automatismo, psiquismo puro con el cual se intenta expresar, verbalmente, por escrito o de cualquier otra manera, el funcionamiento real del pensamiento, en ausencia de cualquier control ejercido por la razón, al margen de toda preocupación estética o moral», define Bretón en el mencionado escrito al que ahora, coincidiendo con su centenario, la Fundación Loewe y PHotoEspaña conmemoran ahora la composición liberada de algunos de los fotógrafos y fotógrafas más destacados de la época y de esta corriente artística libérrima.

Comisariada por la historiadora del arte María Millán y vertebrada por distintas fotografías de veinticuatro artistas y colectivos de Europa, América y Asia que revelan la amplitud de todo un siglo, la exposición «Centenario surrealista», que podrá disfrutarse hasta el 14 de septiembre en el espacio expositivo de Leica Gallery, recorre la perspectiva visual freudiana de un grupo amalgamado de representantes del movimiento -«aunque no todos los artistas expuestos en esta muestra pertenecieron al Surrealismo de manera limitante pero sí utilizaron las herramientas que este les proporcionaba», tal y como recalcó Millán durante la presentación celebrada ayer-, que ponen de manifiesto un fenómeno que, sin atisbo alguno de duda, enriqueció la composición, temática y estética de la práctica fotográfica.

Las imágenes de la coreógrafa Martha Graham realizadas por Imogen Cunningham y Barbara Morgan, están cargadas de una arrebatadora sensibilidad surrealista gracias al uso de primeros planos, trajes que alteran el cuerpo y poses atípicas, sensibilidad que también se palpa en los retratos del dramaturgo Jean Cocteau realizados por Berenice Abbott, Lucien Clergue, Philippe Halsman, Germaine Krullylaicónica Dora Maar. Reverbera mucho nombre femenino entre las filas de lo contemplado ypor consiguiente, de lo mostrado. Kati Horna, la celebrada y talentosa Leonora Carrington, Tina Modotti, Ana Mendieta, Francesca Woodman, la interesantísima Lola Álvarez Bravo y su relieve de surrealismo mexicano así como Rosa Covarrubias, María García o Graciela Iturbide, potente triada que midió el impacto del surrealismo en una región hispanoamericana que albergaba una imaginación creativa inclinada hacia lo maravilloso y lo fantástico, hacia el realismo mágico. Imágenes, perspectivasymovimientosintrincadosque nos obligan de manera irresistible a contradecir el onanismo narcisista de Dalí y rotular lo evidente: el surrealismo fueron ellas.

#### Cultura

## Terry Hayes Escritor

# «Todavía vivimos en medio de los escombros del 11-S»

Una década después, el autor de «Soy Pilgrim», de la que ya prepara la segunda parte, y guionista de la saga original de «Mad Max», regresa con «El año de la langosta», una novela de espías ambientada hoy que introduce un sorprendente giro final

J. Ors. MADRID

quí está Terry Hayes. Un escritor con garra y ese toque en el estilo que engancha a los lectores desde el inicio, aunque en esta ocasión los pondrá prueba con un desenlace inesperado. Guionista de aquellas viejas y míticas películas de «Mad Max», ha venido para presentar la nueva guerra fría del siglo XXI que nos viene poblada de espías, hackers, drones y robots. El escritor luce pasaporte británico, aunque comenzó a dar brillo a su nombre como periodista en Australia. Un diario de allí le puso a investigar los papeles de la CIA para que sacara a la luz el papel que desempeñó el país del koala y los canguros en el conflicto de Vietnam. Después llegó el cine. Y luego la literatura.

Con su primer libro, «Soy pilgrim», arrasó. Todos los años hay un autor-sorpresa. A él le tocó ese. Una década después, con elogios unánimes de toda la crítica, regresa con «El año de la langosta» (Planeta), una historia de espionaje que se desenvuelve en el conflictivo mundo de hoy y con

la tecnología que está cambiando el devenir del mundo. Una narración que discurre entre las capitales del poder, las oficinas de las agencias de inteligencia y los desiertos donde se refugian oscuras organizaciones terroristas, pero similares a las actuales, que actúan sin escrúpulos y que están dispuestas a cometer atentados terroristas contra la población civil con las armas y las artes más devastadoras. «Berlín, Lisboa, París... esos eran los centros de las novelas de espías en el antiguo mundo. Hoy estamos presenciando una guerra caliente contra el terrorismo. ¿Cuántos billones se ha gastado Occidente para acabar con él? Cualquier cifra que se diga me la puedo creer perfectamente. ¿Cuánto dinero se necesitó para financiarse Al Qaeda? Solo 250.000 dólares. El terrorismo es efectivo, es barato, sale a cuenta, pero vencerlo es una empresa carísima».

#### ¿La gente conoce las fuerzas que mueven el planeta en el que vive?

Hay ciudadanos que piensan que existe un Estado profundo que maneja los hilos. La realidad resulta más compleja que eso. Es difícil tener una visión amplia. Además, pocos entienden en qué consiste la inteligencia artificial y cuáles son sus implicaciones y usos probables. Lo que indica la Historia es que no serán buenos usos. Vivimos en un mundo habitado por corrientes de poder escondidas. Las agencias de inteligencia deben mantenerse escondidas y no existe escrutinio sobre ellas. Supuestamente llevan a cabo estas tareas para nuestro bien, pero, ¿cómo podemos determinar eso?

#### En sulibro se dice que habitamos entre los escombros del 11-S.

Es lo que creo, efectivamente. Vivimos entre los escombros de las Torres Gemelas. El lugar del ataque se limpió de sus restos, pero no se ha liberado la escena de ese acto. Es el atentado que cambió el mundo por completo, aunque resulta complejo reconocerlo porque es una idea terrible. Creo que, si pensamos en Osama bin Laden, pensamos en su éxito. Él mató a 3.000 personas. Son muchas, pero



Hay ciudadanos que creen que existe un Estado profundo que maneja los hilos, pero todo es más complejo» nos bélicos. En cambio, transformó la psique de los ciudadanos norteamericanos. Modificó la perspectiva de muchos de EE. UU. Nos referimos a la era del terror, pero, para los norteamericanos, esta es la época del miedo. Solo hay que reflexionar sobre el impacto que ha tenido en sus mentalidades cuando ellos vieron golpear el World Trade Center y el Pentágono, dos instituciones axiales. Y la Casa Blanca se libró de milagro. Así que, en efecto, vivimos entre los escombros del 11-S. Toda la política exterior estadounidense gira alrededor de este hecho. Desde este punto de vista, Osama Bin Laden tuvo un enorme éxito. Muchos piensan que al matarlo se hizo justicia y se puso fin a

una cifra no sustancial en térmi-





ese capítulo. No es verdad. Todavía estamos en medio de las consecuencias de ese atentado.

#### ¿Habrá un nuevo 11-S?

Del IRA aprendimos que cada ataque debe ser más espectacular que el anterior. Si hubiera otros semejantes no provocarían ese shock, Es como los fuegos artificiales. El primero, sorprende; luego tienen que ser cada vez más espectaculares. En esto centré «Soy Pilgrim», en un atentado más espectacular. No creo que se ataque a un edificio, aunque sea el Kremlin o la Casa Blanca. Un error de Occidente es menospreciar a los terroristas. Tenemos en el imaginario la idea de que viven en cavernas armados con AK-47. No es así. Pueden ser personas cultas

con imaginación. ¿Cuánta imaginación se requiere para concebir estrellar dos aviones comerciales en las Torres Gemelas como si fueran misiles de ataque? Esta es una guerra asimétrica donde ellos no tienen los recursos de las grandes potencias. Es un momento terrorífico desde ese punto de vista.

#### ¿Cómo actúan la rabia y el rencor a la hora de provocar ataques?

El rencor y la rabia son las precondiciones para que se desencadene algo terrible. Son las condiciones preexistentes que se necesitan. Luego deben sumarse una misión y un liderazgo. Si nos remitimos a los Estados Unidos, ese país ha vivido con unos enormes niveles de rabia y de rencor por la falta de oportunidades, una clase media a la baja y una economía debilitada, a lo que hay que añadir que ahora los estudios universitarios no garantizan una vida digna. Lo que ha creado esas dos emociones. Pero se requiere los otros factores que le mencioné, y eso ha llegado de un populista como es Trump.

Él ha identificado este enfado y

#### ¿Por qué?

le ha dado una misión. Ahora quiere destruir a aquellos que quieren destruir Estados Unidos, aunque sea una misión antidemocrática. O vayamos a Gaza hoy. Todos estamos presenciado la rabia y el rencor que está generando entre sus habitantes. ¿Por qué dicha rabia y rencor no los vemos en este momento? Porque están desprovistas de misión y de liderazgo, pero cuando lo tengan, y llegará, todos tendremos enormes problemas. Surgirá cuando paren los bombardeos. Ahí emergerán esos sentimientos. Ahí es cuando tendremos que parapetarnos para unos sucesos terribles que poco tienen que ver con Trump. Recordemos Alemania en los años veinte. Había un rencor sin precedentes y ya eran antisemitas. Hitler les dio una misión y un liderazgo. Él dijo que les iba devolver el orgullo y un papel que desempeñar en el mundo. Hoy podemos fijarnos en Putin al recapacitar en ello. El rencor y la rabia son el caldo de cultivo para los grandes problemas de nuestro planeta. La situación que vemos en Gaza sería muy distinta si Israel se hubiera mostrado con contención en su reacción. Todos vamos a pagar las consecuencias de lo que Israel está haciendo en Gaza.

#### ¿Rusia desencadenará una guerra a gran escala?

El Kremlin considera que Rusia renunció a la importancia histórica que tiene tras la caída del Muro de Berlín, que perdió su esfera de influencia. Con los años ha sido fácil olvidar que la economía rusa estaba perjudicada y que había insurrecciones en el radio de su influencia. Al traer el nombre de Putin hay que pensar en un personaje mediocre que lo que ha hecho es transmitir que Rusia entregó su imperio de manera innecesaria.

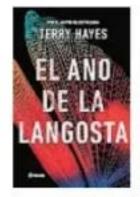

«El año de la langosta» Terry Hayes **PLANETA** 844 páginas, 23,95 euros

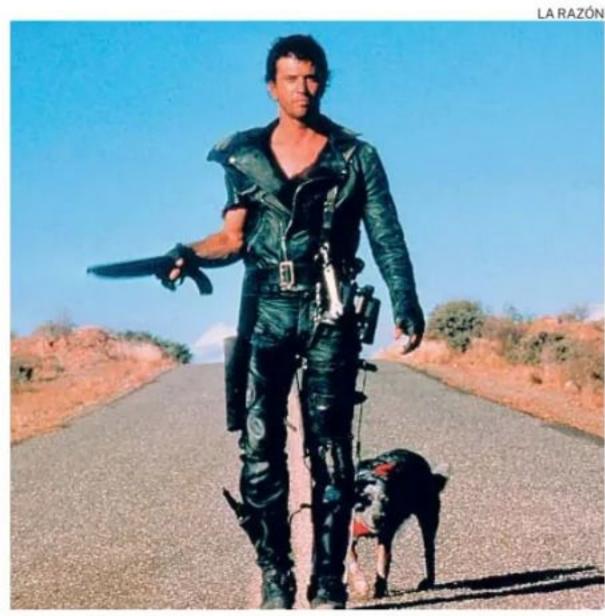

Mel Gibson, como el «guerrero de la carretera»

#### «Mad Max» y el frágil barniz de la civilización

J. O. MADRID

Terry Hayes trabajó con George Miller en la segunda y la tercera entrega de la trilogía original de «Mad Max». Fue el guionista. El hombre que dibujó cómo un mundo desaparecía v venía otro poblado por salvajes. «El contexto de la película provenía de la guerra del petróleo en Oriente Medio. Del embargo de los 70. Un hecho que estaba en el imaginario colectivo. Para el público podía llegar el final de esa manera». El novelista reconoce asimismo que «casi todas las personas dan por descontado que el fin del mundo se articulará a través de las armas nucleares». pero él asegura que «las guerras se pueden librar sin destruir el mundo, como sucede en Gaza. Hoy vemos cómo atacan toda la ayuda humanitaria en la región. Hablamos de la comida y cómo, en una situación así, no se va a emprender una lucha sin cuartel por la supervivencia».

Para el escritor, «el barniz de la civilización es muy fino y una vez que se resquebraja lo que sale a relucir es la brutalidad. Es una lucha sin cuartel por la supervivencia y una ínfima dosis de compasión y humanidad. ¿Podía plantearme hoy un mundo como el de "Mad Max" Sí, sin lugar a duda. Y eso produce miedo. Solo tenemos que mirar cien años en la Historia de

Europa para ver colas de refugiados que buscan escapar de una guerra. Es una realidad presente en el imaginario colectivo. Veamos Somalia y su hambruna en el país. Ese mundo no está alejado de la realidad».

#### ¿Qué podemos aprender de su héroe, Mad Max?

Es una saga sobre la caída de la civilización y sobre su recuperación. Al igual que ocurre en «El año de la langosta» o «Soy Pilgrim», Mad Max es un hombre solitario implicado en una búsqueda por la supervivencia. En su caso es la búsqueda de la gasolina; en «Pilgrim», la de alguien que quiere evitar una epidemia; en esta novela, la de una persona que ha accedido a un archivo peligroso. El denominador común de estos relatos es que hay un hombre solitario que emprende un viaje al héroe que lleva dentro. Un viaje vital que lleva a descubrir los recursos y el valor que tiene, a la inteligencia que marcará una diferencia. Lo importante de contar estas historias es transmitir la idea de que la decencia, la compasión y el coraje son cualidades que nos habitan. Nuestro objetivo es encontrar ese don. Pero lo que tenemos en un principio son unos personajes que no poseen conciencia de poseer estas cualidades. Las circunstancias vitales les ayudarán a explotarlas y descubrirlas.

#### Cultura



Ulises Fuente. MADRID

estían pantalón corto y la mirada limpia e inocente. Solo tenían 13 y 11 años, pero, seguramente, Paco de Lucía ya contaba con callos en los dedos. Era, junto a su hermano Pepe, un niño prodigio, y su padre, Antonio Sánchez -instigador de las durezas digitales del más grande guitarrista de la historia del flamenco-, buscaba dar a conocer su talento. Un día que ya nadie recordaba, Los Chiquitos de Algeciras, que es como se conocía a los hermanos artísticamente, grabaron con un rudimentario magnetofón un rosario de temas de todos los palos. Aquella cinta permaneció guardada en una caja de membrillo, en el olvido, durante más de 60 años. Ahora, con la intermediación de la inteligencia artificial, aparece publicada con el título de «Pepito y Paquito».

Pepe de Lucía recuerda la impresión que tuvo al volver a escuchar esos cortes. «Con sinceridad te digo que sentí que no erayo. Al escuchar esos quejíos, melismas y cadencia... No es un disco cualquiera, es muy tradicional y ortodoxo, pero escuchar a niños que conocieran El misterio del flamenco en una lata de **membrillo** 

Se publica «Pepito y Paquito», la primera grabación de Pepe y Paco de Lucía, perdida durante más de sesenta años

#### Descubrir a Camarón

Pepe de Lucía reivindica para sí el descubrimiento de Camarón y recuerda la primera vez que lo vio, en Madrid. «Un día me llama un primo de Bambino y me dice que si quiero conocer a un chico que vivía con él en la Plaza de Cascorro. Y le veo venir con traje azul y pelo rubio y me dice que se llama José. Le digo: "¿has

grabado algo?". "Un disco con Antonio Arenas, el tío de «Capi» (famoso productor musical), y con Sabicas, pero no ha pasado nada". Tomamos un cafelito y empezó a cantar por soleás. Se me abrieron las carnes. Hablé con mi padre y empezó en Torres Bermejas con Paco. Y ya sabes qué pasó luego, ¿no?».



Pepe de Lucía, en la actualidad

Paco (izda.) y Pepe de Lucía, en dos imágenes familiares

39 palos de cante no se ha visto. Ahí es donde está el misterio. Eran dos sabios pequeños», dice el mayor de los dos «chiquitos». La grabación fue, «como todo», iniciativa de Antonio Sánchez, un hombre trabajador («tenía tres empleos»), severo («serio era: si no querías colegio, a trabajar») y que buscaba librar a sushijos de las penurias que él mismopasó. Nolologró del todo: «Íbamos en tren a Madrid con una canasta de comida. Vivíamos en la calle Santa Isabel y Paco y yo dormíamos en la misma cama. Comíamos queso y membrillo y dábamos vueltas para poder trabajar y seguir comiendo. Hacíamos programas de televisión, pero no nos llegaba, así que íbamos a un rancho en la calle Echegaray. Mi hermano y yo nos sentábamos en la puerta de los restaurantes de lujo y pedíamos permiso para entrar a cantar. Nos daban propinas y una vez Nati Mistral nos dio 6.000 pesetas».

Pasaron dificultades. «No, mucho más que eso. Hasta que pudimos entrar en el concurso de Jerez
en el 62, donde yo logré el primer
premio por malagueñas, de 35.000
pesetas, y a Paco le dieron un accésit porque su actuación fue algo
extraordinario para un niño de su
edad. Le premiaron con otras
12.000. Y pudimos irnos a vivir a
Madrid y alquilamos un piso en
Ilustración que fue nuestra hasta
que la perdí. Esa casa tiene hoy una
placa», dice Pepe de Lucía.

#### Fijar una cultura

El primer trabajo de los Lucía apareció en Hispavox en 1961. Estas grabaciones han sido datadas un año antes, en 1960, y probablemente sean (salvo hallazgo arqueológico) el testimonio más antiguo que hay de Paco de Lucía: un solo maravilloso de «Bulerías Niño Ricardo», mientras que Pepe pone su voz, todavía infantil, altango «Me falta la resistencia», de La Pirula de Málaga, y a la soleá «Se comerá mi dolor», de Soleares. Las cintas estaban en muy mal estado ytuvieron que ser restauradas pero, algunos fragmentos, hace apenas cinco años no habrían podido salvarse. Una herramienta de inteligencia artificial ha permitido separar la guitarra y la voz y limpiar el sonido para que, más de seis décadas después, podamos sorprendernos con el talento de dos chiquitos. Queda, por cierto, más material por aparecer. «Son canciones que fijan una cultura», dice ufano Pepe de Lucía.

rancesca Caccini, nacida en 1587 en Florencia, no solamente fue una prolífica compositora italiana del siglo XVI, sino también la primera mujer en crear una ópera de la que se tiene registro. Su vida y obra reflejan el espíritu de su tiempo y la educación excepcional que recibió. Su contexto marcó a este genio, que componía, cantaba, recitaba, tocaba la guitarra, el laúd, el arpay el teclado, enseñaba música y hasta creaba poesía en italiano y latín. Nació en una familia de músicos, lo que marcó profundamente su destino. Su padre, Giulio Caccini, fue un pionero de la música monódicay la enseñó a componer. Su madre era Lucia Gagnolanti, virtuosa y renombrada cantante. Su hermana Settima fue compositora, y su hermano mayor, Pompeo Caccini, sería cantante y pintor. En un entorno familiar donde se incentivaba el latín, la lengua, la literatura, las matemáticas y la música, Francesca vivió los inicios del Barroco educada con un espíritu puramente humanista.

#### Marcada por la tragedia

La tragedia golpeó pronto a Francesca con la muerte de su madre, pero el arte continuó estando presente gracias a su madrastra Margherita della Scala, y el grupo de mujeres talentosas que enseñaron a los Caccini a dominar el canto. Este entorno privilegiado, dondemujeresprofesionales actuaban en el «concerto delle donne», permitió a Francesca y a su hermana Settima brillar como sopranos en la obra «Le donne di Giulio Romano» («Las mujeres de Julio Romano»). Asimismo, la familia Caccini formaba una banda familiar que actuaba en la corte bajo la protección de los Médici, complementando al grupo de cantantes femeninas profesionales. Esta unión entre la familia y las artistas femeninas que cantaban en conjunto se denominó «Il Concerto Caccini».

A los veinte años, Francesca ya era una cantora tan destacada que la corte del rey Enrique IV de Francia intentó contratarla, y, a su vez, la princesa Margherita della Somaglia-Peretti, cuñada del cardenal Montalto, le ofreció un generoso salario y dote. Sin embargo, permaneció en Florencia por orden del Gran Duque Ferdinando I de Toscana bajo el patrocinio de la corte de los Médici. El 15 de noviembre de 1608 se casó con el cantante Giovanni Battista Signo-



# Francesca Caccini y la primera ópera de una mujer

Los Teatros del Canal fueron testigos de la representación, al fin, de «La liberazione di Ruggiero dalla isola d'Alcina»

rini, con quien tuvo a su hija Margherita Signorini, quien también se convirtió en cantante y monja.

La vida de Francesca no estuvo exenta de dificultades. Tras la muerte de su esposo Giovanni en 1626 se mudó a Lucca para ponerse al servicio del banquero y diplomático Vincenzo Buonvisi. Un año más tarde, en esa misma ciudad se casó con el mecenas y aristócrata Tomaso Raffaelli. En 1628 tuvo un hijo, también llamado Tomaso. Viuda nuevamente en 1634, regresó a Florencia con sus dos hijos y sirvió a la gran

duquesa Cristina de Lorena y a la nueva gran duquesa Vittoria della Rovere hasta su dimisión en mayo de 1637. Después de 1641, su rastro



Caccini, en un retrato del siglo XVI obra de Palma Vecchio

se pierde en la historia, y presumiblemente falleció en 1645, cuando se encontró un registro de cambio de tutela de su hijo a su tío, Girolamo Raffaelli. Francesca Caccini dejó un legado musical impresionante. De sus obras destacan «Il primo libro delle musiche a una e due voci», una colección de treinta y dos canciones y cuatro dúos de soprano y bajo dedicadas al cardenal de Medici, así como las arias «Dove io credea», en «Ghirlandetta amorosa» (1621), de Constantini, y «Ch'io sia fidele», en «Le risonanti sfere» (1629), de

Robletti. Pero, sin lugar a dudas, ha pasado a los anales de la historia por tratarse de la primera mujer de la que se conserva una ópera y La mezzosoprano Lidia Vinyes-Curtis como Eurídice

es, en realidad, la única obra que conservamos de ella, aunque se sabe que escribió muchas más óperas y produjo espectáculos cortos para la corte, todos ellos actualmente perdidos. Su pieza más célebre se titula «La liberazione di Ruggiero dall'isola d'Alcina» («La liberación de Ruggiero de la isla de Alcina»), estrenada el 3 de febrero de 1625 en la Villa di Poggio Imperiale en Florencia para honrar la visita del príncipe Vladislao de Polonia en pleno Carnaval. Éste quedó tan encantado que tres años después mandó representarla en Varsovia. La leyenda en torno a esta obra la considera como la primera ópera cómica representada fuera de Italia. El Teatro Real de Madrid rescata a esta figura de la historia e interpretará su obra de nuevo hasta el 9 de junio.

Volviendo a la historia de su vida, esta ópera solo se pudo realizar gracias a otra mujer. La archiduquesa regente María Magdalena de Austria, esposa de Cosme II de Médici, era la protectora y mecenas de Francesca en la capital italiana. Ella promovió esta curiosa presentación sin «castrato» solo cinco años después de la primera ópera impresa en Italia y que en realidad está basada en los cantos del seis al ocho del poema épico caballeresco escrito por Ludovico Ariosto y titulado «Orlando furioso». Quizá fue el interés por el genio de la compositora o porque el elemento femenino que mueve la acción de toda la narración es innovador y rompedor. Aunque en el título de la obra encontramos el nombre del protagonista masculino, la ópera narra la disputa entre Melissay Alcina por Ruggiero. Melissa, la protagonista femenina, intenta salvar al pusilánime Ruggiero de la malvada maga Alcina, quien lanza hechizos mientras canta con sus ayudantes. La representación dicotómica de estas mujeres, una cándida y la otra ladina y sexualizada, pone de manifiesto la habilidad de Francesca para explorar la complejidad de los roles femeninos en su obra. Además, incorporó la figura de un andrógino, Atlante, lo que añade una dimensión neutral a la pieza.

«La liberazione di Ruggiero dall'isola d'Alcina» es más que una obra barroca, es una exaltación del poder femenino a través de la música. Refleja el ingenio de Francesca y su capacidad para utilizar la armonía como medio de expresión y dominación femenina.

#### Teatro

# Potencia dramática y duelo de actrices

**Juan Echanove** dirige a María Galiana y Lucía Quintana en «La reina de la belleza de Leenane», de Martin McDonagh

Raúl Losánez. MADRID

scrita por Martin Mc-Donagh en 1996, «La reina de la belleza de Leenane» es uno de los dramas realistas de creación más o menos reciente que sigue representándos e con éxito en estos tiempos en los que el drama realista parece que no está ya muy de moda. Sumando el suyo a los nombres de Mario Gas, Julio Manrique o Alvaro Lavín, entre otros, Juan Echanove engrosa ahora la lista de directores que han llevado a las tablas en nuestro país esta turbadora historia ambientada en un pueblo de Irlanda con dos potentísimos personajes femeninos.

La obra toma como asunto central la relación de Mag Folan (interpretada por María Galiana) y su hija Maureen (a quien da vida Lucía Quintana). Con 40 años cumplidos, Maureen ve cómo su vida ha quedado reducida, en el constreñido entorno rural donde ha nacido, a cuidar de una madre con problemas de movilidad. Por si fuera poco, la convivencia entre ellas, que poseen caracteres muy diferentes, es bastante difícil. La tensión entre ambas estallará definitivamente con el regreso a Lee-

nane de Pato Dooley, que hará brotar en Maureen algo parecido a la posibilidad del amor y avivará, como consecuencia, los celos de su madre. «Es una obra sobre la dependencia, el egoísmo, la frustración, las oportunidades perdidasy, sobre todo, la soledad» - asegura su director-. «Plantea una realidad que yo diría que hoy es todavía más descarnada que cuando se escribió, porque vivimos en una sociedad que ha acrecentado su problema de no saber qué hacer con las personas mayores ni con las personas jóvenes».

#### Más allá de Herminia

Producido por Okapi, con quien Echanove viene colaborando, llama la atención que el montaje no se ajusta bien a los parámetros del teatro «cómodo» y «amable» que impera hoy en la cartelera. «Con tanta oferta y tantas plataformas, el entretenimiento parece que está ganando la partida a la reflexión», reconoce el director, «pero el teatro sigue mereciendo la pena por la capacidad que tiene para hacernos reflexionar, para tenernos sentados una hora y media pensando en nuestra realidad. Eso también es disfrutar. Y eso es lo que consiguen que hagamos autores como McDonagh o como Miller».



María Galiana y Lucía Quintana durante una representación de «La reina de la belleza de Leenane»

Echanove se suma a Mario Gas o Julio Manrique al adaptar la obra de Martin McDonagh

«Lucía Quintana es una de las grandes de nuestro teatro», reconoce el director de la obra

No obstante, la propuesta tiene también su reclamo para el gran público, ya que brinda la posibilidad de ver trabajar juntas -dentro de un elenco que se completa con Javier Mora y Alberto Fraga- a dos actrices muy diferentes, e igualmente aplaudidas, a las que su director conoce ya muy bien: «A Lucía (Quintana) esta es la segunda vez que la dirijo, pero hemos trabajado juntos en los últimos cinco montajes de nuestras vidas. Es una de mis mejores amigas en esta profesión, y lo que yo pienso de ella como actriz... espero que no lo sepa nunca, porque no creo que sea bueno para la carrera de una

actriz o un actor sentirse tan admirada por un director, aunque sea su amigo. Creo, sinceramente, que es una de las grandes, grandes, grandes del teatro. En cuanto a María (Galiana), a la que he dirigido en tres ocasiones, el espectador va a encontrarse con alguien que no se espera, porque nunca ha podido verla anteriormente en este registro. Cuando le propuse el papel, ella aceptó encantada porque quería demostrar que es una actriz con más recorrido del que la gente imagina, una actriz que va más allá de ese personaje de Herminia de "Cuéntame" que ha interpretado durante 30 años».

#### Cuando el monstruo está en casa

Ganadora en los Premios Max por su versión de «Yerma», la directora y dramaturga vasca María Goiricelaya aterriza en Madrid con la adaptación teatral de «Festen»

R. Losánez. MADRID

En 1998, el director danés Thomas Vinterberg inauguraba el movimiento cultural Dogma 95, creado por élmismo junto a Lars Von Trier, con el estreno de una película sobre abusos sexuales en el seno familiar que se llevaría ese año el Premio del Jurado en el Festival de Cannes: se trataba de «Festen» (traducida en España como «Celebración»). Dogma 95 proponía un retorno a la esencia del cine concediendo un papel predominante a la historia, a la pureza de su filmación y a las propias interpretaciones, dejando de lado la tecnología y otros elementos superfluos que solo servían, consideraban ellos, para falsear el relato y encarecer las producciones.

Convertida en verdadera obra de culto desde aquel lejano estreno en la gran pantalla, «Festen» también ha tenido una feliz continuidad en las tablas. Al menos en dos ocasiones había sido montada en nuestro país la adaptación teatral del guion cinematográfico, antes de esta nueva aproximación que dirige ahora María Goiricelaya a partir de una versión que ella misma firma junto a Lucía Astigarraga.

El argumento de la obra gira en torno a las relaciones de los miembros de una familia que se reúnen para celebrar el 60° cumpleaños del padre. En ese contexto de supuesto júbilo, uno de los hijos hará público que tanto él como su difunta hermana gemela sufrieron abusos por parte de ese padre al que todos están homenajeando. «Los abusos sexuales contra la in-

El montaje adapta el filme de Thomas Vinterberg que ganó el Premio del Jurado en Cannes 95 fancia son un problema universal que, de un modo u otro, está presente en todas las culturas y sociedades –dice Goiricelaya–. En este sentido, la familia no sólo puede ser tan peligrosa como el temido mundo exterior, sino un privilegiado ámbito donde los más débiles pueden estar imprudentemente sometidos a todo tipo de violencia».

Aitor Borobia, Alfonso Torregrosa, Lander Otaola, Sandra Ferrús, Ione Irazábal, Ane Pikaza, Olatz Ganboa, Egoitz Sánchez, Mikel Martínez, Loli Astorekay Ailaa Mariño son los nombres que conforman el amplio elenco -muy pocas veces pueden verse ya obras para once actores- en esta producción del Teatro Arriaga en colaboración con el Teatro Español.

47



Daniel Sancho, el día que fue detenido en Tailandia por el asesinato del cirujano plástico Edwin Arrieta

Multa de 450 euros. Declara por videoconferencia desde una prisión de Tailandia con buen aspecto, en bermudas y descalzo

# Daniel Sancho **pacta** con la Fiscalía y admite una agresión

Ricardo Coarasa. MADRID

n bermudas, descalzo, con el pelo muy corto ymoreno, sereno y correcto. Así compareció ayer por videoconferencia Daniel Sancho, desde una cárcel de Tailandia, en el juicio por lesiones celebrado contra él en el Juzgado de lo Penal número 16 de Madrid, que no se celebró tras alcanzar un acuerdo con las acusaciones por el que se la ha impuesto una multa de 450 euros, el pago de 2.100 euros de indemnización a la víctima, a quien dio un puñetazo en noviembre de 2019 tras saltarse la cola de taxis.

Sancho-en prisión desde agosto del pasado año por el asesinato del cirujano colombiano Edwin Arrieta- presentaba un buen aspecto físico (acude regularmente al gimnasio en el centro penitenciario) vestía una camiseta blanca y un jersey marrón claro. Se mostró en

todo momento muy correcto y se limitó primero a levantar el dedo pulgar para acreditar que la señal se recibía correctamente (en noviembre hubo que suspender el juicio por fallos técnicos) y, después, a dar su consentimiento al acuerdo cerrado por su defensa con la Fiscalía y la acusación particular que representa a la víctima.

Tras asentir a preguntas de la magistrada, que le preguntó si había escuchado los hechos que se le imputaban -«sí, estoy conforme», la vista apenas se prolongó durante cinco minutos. Muy tranquilo, escuchó cómo se ha tenido en cuenta «que ha realizado un esfuerzo» para indemnizar a la víctimay el retraso en juzgar los hechos, por lo que se le han aplicado las atenuantes de reparación del daño y de dilaciones indebidas (la causa ha estado paralizada más de un año, desde que se admitieron las pruebas en febrero de 2022 hasta que se señaló la fecha del juicio, luego aplazado). «¿Lo ha entendi-

#### Móviles apagados para evitar grabar imágenes

Por expreso deseo de las autoridades tailandesas, que amenazaron incluso con un conflicto diplomático-según fuentes jurídicas-se prohibió difundir imágenes de Daniel Sancho. Así, los periodistas presentes tuvieron que apagar los móviles durante la sesión para impedir cualquier grabación. De hecho, los medios de comunicación no pudieron seguir el juicio desde la sala de vistas, sino en el salón de actos de los Juzgados de lo Penal, frente a una gran pantalla donde se emitieron las imágenes.

do?», le preguntó la magistrada Nuria Alcalde antes de dictar sentencia de conformidad. «Perfectamente», contestó Daniel Sancho.

Durante su comparecencia telemática, el hijo del actor Rodolfo Sancho se mantuvo sentado en todo momento, en una sala de la prisión tailandesa, junto a una mesa de reuniones alargada y con una llamativa bandera roja a sus espaldas, la del departamento de correccionales de Tailandia. Ocasionalmente, se apercibía el ir y venir de algún funcionario por la puerta de la estancia.

La Fiscalía solicitaba inicialmente para Sancho un año de prisión y el pago de 2.100 euros de indemnización, que ya consignó.

Según el relato de hechos recogido en la sentencia y aceptado por Daniel Sancho, sobre las 04:00 de la madrugada del 9 de noviembre de 2019 se encontraba en las proximidades de la calle José Abascal de Madrid, «cuando en un momento determinado procedió a introducirse» en un taxi «sin respetar la cola que se había formado para utilizar el servicio público, momento en que fue recriminado por J. C.». Entonces, «con ánimo de herir», Sancho «procedió a darle un puñetazo en la cabeza» ocasionándole lesionesquetardaron en curar doce días. La víctima recibió cinco puntos de sutura, quedándole como secuela «un perjuicio estético» debido a la rotura de un diente.

#### Diario de un viejo que le grita al televisor

#### Irene Montero, Virgen Morada

#### Jesús Amilibia

No se puede decir nunca de esta agua (bendita) no beberé ni este cura no es mi padre. Leo: «Podemos reza a Irene Montero en su campaña más personalista e ideológica». O sea, que se han pasado el mes de mayo cantando «venid y vamos todos/con flores a María/ con flores a María/ que madre nuestra es». En vez de María pongan Irene, yya está: al fin han encontrado a su virgen, una virgen con tres hijos, pero qué le vamos a hacer, nadie es perfecto. Además, en sus nuevos modos, parece que los podemitas están más cerca de la familia numerosa que de la LGTBIQ+. Cuando su equipo vio el cartel electoral, con el primer plano de esa Irene celestial, casi levitando y con una aureola luminosa alrededor de su cabecita, cuentan, eso leo, que exclamaron a coro: «¡Pero mirad qué guapa! Si parece la Virgen María».

La necesidad de votos produce milagros: ya hasta rezan. Leo: «Irene mezcla una estrategia que pide el voto desde las entrañas con una cercanía sin tabúes». Pide el voto, cuentan los suyos, «desde las convicciones íntimas». Intimas, sí. Por aquello de hacer una campaña muy cercana, rozándose con el personal, en modo toqueteo que antes pertenecía en exclusiva a la Yoli, la mística Montero ha contado desde sus entrañas, sin necesidad de que le pregunte Broncano, que el sitio más extraño donde ha tenido sexo fue en un parque. No aclaró si fue entre rosales cuajados de capullos o apoyada en una platanera. El plátano es su fruta preferida: sabe pelarlo con la boca, como demostró en un cómico vídeo. Aunque parece una virgen que se pone morada, dejó sin contestar en las redes la pregunta «qué es lo más raro que te han hecho en la cama».

¿Sería Pablo Iglesias leyéndole El Capital?

#### **Toros**

Patricia Navarro. MADRID

ra un día más, de tantos de este San Isidro que parece no tener fin, pero no era un día cualquiera. Para ser exactos ni tan siquiera era San Isidro. Madrid volvía a abrir sus puertas para celebrar un mano a mano con la corrida de Victorino Martín en la mítica Corrida de la Prensa. (Nos toca la piel, a días las entrañas y algunos incluso nos quita el sueño). Pero el sueño de veras debían quitar los cárdenos a los matadores, eso que llaman tener el toro debajo de la cama. La pesadilla. Después Madrid brilla, pero la oscuridad del alma es profunda en lo tenebroso del ruedo, tan solitario y tan incomparable y acompañado el triunfo, que esta feria se resiste.

Y la fiesta comenzó pronto porque el primero «Matacanes» de nombre pareció tener rayos láser desde que salió pendiente de quien estaba por el callejón. Una cosa rara que, curiosamente, fue lo mismo que hizo después en la muleta. Temblor de piernas solo de pensar. Hizo cosas muy extraPaco Ureña dio una vuelta al ruedo en una tarde solvente, también de Jiménez pero de pocas emociones en Las Ventas

# Ni Victorino Martín ni la Prensa **ni la medida**

LAS VENTAS. Corrida de la Prensa. Toros de Victorino Martín. El 1°, muy complejo y poco agradecido; 2º, imposible por el izquierdo y encastado por el diestro; 3º, sin demasiado fuelle ni poder; 4°, de corta y sosa arrancada; 5°, descastado; 6º, orientado. Lleno. Paco Ureña, de rosa y oro, dos pinchazos, estocada, dos avisos, siete descabellos (silencio); aviso, estocada fulminante (vuelta); aviso, pinchazo, estocada defectuosa, estocada, descabello (silencio). Borja Jiménez, de verde y oro, dos medias, aviso, siete descabellos (silencio): estocada baja, descabello (silencio); estocada baja (silencio).



Muletazo de Borja Jiménez, ayer en Las Ventas



ñas siempre, pero ninguna buena. No humilló nunca y en la repetición de sus arrancadas estaba su peor veneno porque encontraba rápido el hueco para irse a por el torero. Daba tremenda desconfianza el toro. Muy duro para estar delante no por agresivo sino por incierto y raruno. Ureña quiso hacer el esfuerzo y justificarse, pero es que no había nada que hacer. La verdad.

A la verónica se gustó y gustó Borja Jiménez con el segundo con las manos muy bajas, justo donde colocaba la cara el Victorino. Fue faena de no pestañear, de miedo, de apostar, de calibrar bien cada paso porque el peaje podía salir caro. Tandas cortas y medidas por el derecho por donde logró Borja hacer que el Victorino pasara, encastado y con su miga. Imposible por el zurdo. No nos aburrimos. Todo tenía importancia. La espada no fue.

Espectacular de pitones era el tercero. Imponente. Un susto del que no te repones así como así por aquello de echar las cuentas y ver cómo demonios entraba esa cabeza en la muleta primero y cómo meter la mano después en la suerte suprema. El toraco tuvo las fuerzas justas, el fuelle contenido y aunque la casa es la casa iba y venía dejando estar con la contrapartida de que tampoco trascendía en exceso. Ureña puso toda la carne en el asador y sobre todo lo mató de una estocada de efecto fulminante, que conectó con el público. Se le pidió un trofeo (no concedido), pero dio una vuelta al ruedo. Y a partir de aquí la debacle. No sé qué primaba más si la corta o sosa arrancada del cuarto. Borja Jiménez se esforzó y alargó. Se agradece, pero en serio, va a la contra. Si no se suma y ya se ha demostrado, la medida es valor al alza.

Descastado el quinto, salía desentendido y sin codicia ninguna. Ureña hizo todo en los medios. Todo y más, aunque costaba que aquello trascendiera y más tratándose de este hierro. Desastrosa espada. Se le picó mucho y mal al sexto, que después se revolvió raudo y veloz en la muleta de Jiménez.

Total, que en la de la Prensa ni toros ni éxito ni espada ni medida. Y esto último es súplica colectiva. Si te pitan para que tomes la espada es que hay que revisar los tiempos. Lo que ocurre en el ruedo así no interesa.

Ureña, cogido por la rodilla por su primero, sin consecuencias



Ayuso, el Rey Felipe VI y María Rey observaron desde el Palco Real la Corrida de la Prensa



Francisco Rivera y José Luis Martínez-Almeida



Juan del Val, un asiduo de San Isidro



El torero José Ortega Cano ayer en Las Ventas



El futbolista Raúl González acudió junto a su hijo Jorge

#### Fran Gómez, MADRID

o cabía un alfiler en las inmediaciones de Las Ventas ayer por la tarde. La expectación era máxima por la llegada de Don Felipe VI y el dispositivo policial obligó a todos los curiosos a agolparse ante las vallas de seguridad. Pero ni el calor ni la multitud borró la emoción de los asistentes a una de las corridas más destacadas de esta temporada de San Isidro, la de la Prensa. Sobre las 19:45 horas llegaba al fin Su Majestad, recibido entre vítores, aplausos, vivas al Rey y hasta piropos: «¡Guapo!».

Saludó una por una a todas las autoridades que le esperaban en la puerta, entre quienes destacaron una inmaculada Isabel Díaz Ayuso, José Luis Martínez-Almeida, Carlos Novillo, consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid; María Rey, presidenta de la Asociación de la Prensa de Ma-

## El Rey Felipe VI **defiende** «la cultura de la tauromaquia»

Su Majestad no se perdió ayer en Las Ventas la Corrida de la Prensa, junto a otras autoridades como Ayuso o Almeida

drid; o Francisco Rivera Ordóñez, torero y asesor taurino de Don Felipe en esta tercera Corrida de la Prensa que presidió desde su ascenso al trono.

Todos ellos observaron desde la visión privilegiada que ofrece el Palco Real de Las Ventas el mano a mano de Paco Ureña y Borja Jiménez con toros de Victorino Martín, seguido también por los más de 20.000 espectadores que ayer colgaron una vez más el «no hay billetes» en las taquillas de la plaza. Ambos diestros brindaron su faena a Don Felipe VI, a quien pidieron que defendiera tanto el país como su fiesta nacional: «Su Majestad, va por usted, por la tau-

romaquia, por la monarquía y por España. Gracias por apoyar la cultura de la tauromaquia».

Por supuesto, en una jornada dedicada a ellos, el sector del periodismo estuvo muy bien representado en la Monumental por nombres de la talla de Jorge del Corral, Luis Ayllón Alonso, Javier Olave, Mónica Tourón Torrado, Francisco Sierra o Juan Caño, todos ellos vinculados a la Asociación de la Prensa de Madrid. También relacionado con el mundo de las letras, Juan del Val se confirmó una vez más como asiduo de la plaza.

Más allá de las autoridades mencionadas anteriormente, el

Fue la tercera Corrida de la Prensa que preside desde que ascendió al trono en 2014

Ureña y Jiménez le brindaron sus faenas: «Va por la monarquía y por España»

sector político tampoco anduvo escaso de rostros conocidos que se dieron cita en Las Ventas. Destacaron especialmente Luis Planas, ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación; Lorena de la Fuente Ruiz, diputada popular por Burgos en las Cortes de Castillay León; Gonzalo Santonja, consejero de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Castilla y León; o Santiago Villena, el alcalde popular de Valdemorillo, que ha logrado convertir la plaza de su localidad en la segunda con mayor repercusión de la Comunidad de Madrid.

Completaron este plantel de vip's otros conocidos como los toreros José Ortega Cano, Luis Francisco Esplá, que quiso arropar desde el burladero a su amigo Ureña; Román Collado, que reapareció ayer tras sufrir una grave cogida el pasado 20 de mayo mientras toreaba en la plaza de Vic-Fezensac, al suroeste de Francia; el futbolista Raúl González, el empresario Miguel Ángel Gil Marín o la restauradora María Blázquez, del conocido Casa Lucio.

#### **Toros**

#### David Jaramillo. MADRID

ltoreo estálleno de historias particulares, son muchas las de fracasos y muy pocas las de los éxitos auténticos, pero luego hay otras que nos enseñan el verdadero significado de la resiliencia y la superación. Historias de personas admirables, que van más allá del amor propio o de la vocación, y que se convierten en ejemplo para muchos. Y, entre ellas, hay una que destaca sobre las demás, como es la de Emilio de Justo (Cáceres, 16 de febrero de 1983). Un torero que tiene con la plaza de Madrid que bien puede merecer un libro, pues Las Ventas lo ha condenado al ostracismo tras una tarde de tres avisos y después, cuando Emilio supo levantarse para reconquistarla, casi se cobra su vida su vida a cambio. Pero el extremeño se levantó, de nuevo, para, ahora sí, vivir sus mejores momentos como

De esto y de mucho más hablamos con Emilio de Justo para LA RAZÓN, antes de su próxima cita en este San Isidro, que será mañana 7 de junio, cuando enfrente los toros de Victoriano del Río, al lado de Borja Jiménez y Roca Rey.

#### Emilio, ¿en qué piensa cuando se sabe anunciado en Las Ventas?

[Suspira] En todo, en la responsabilidad que genera y cada vez más. Es cierto que, si yo pensara en los momentos amargos que he podido vivir aquí, probablemente no habría sido o no sería capaz de volver. Sin embargo, todo eso me ha enseñado a mirar adelante, a creer en mí y pensar que podía revertir todo eso y, afortunadamente, así ha sido. Madrid ha sido la plaza que más me ha adoptado, la que me ha dado ese impulso para estar en un sitio de privilegio. Lógicamente, para ser un torero que Madrid respete, para que te admiren y te empujen, tienes que demostrar muchas cosas, porque es una plaza de una exigencia brutal. Una plaza en la que cada tarde hay que hacer el pasillo, además de la entrega, la disposición y la verdad con la que tienes que salir, tienes que ser capaz, realmente, de renunciar a todo..

#### Usted lo ha demostrado.

No quiero hablar de recompensas, porque creo que ni siquiera es la palabra. Pero es verdad que en esta plaza lo he podido dejar todo, literalmente, y ella me lo ha devuelto con creces. Gracias a Dios me he sentido muy comprendido cuando me he entregado con sinceridad y

#### Emilio de Justo

Matador de toros

# «A Las Ventas le he dado todo, literalmente, y me lo devuelve con creces»

El extremeño es uno de los «nuevos» toreros de Madrid. Sabe lo que es triunfar, fracasar y dejarse la piel en esta plaza. Por eso le admiran

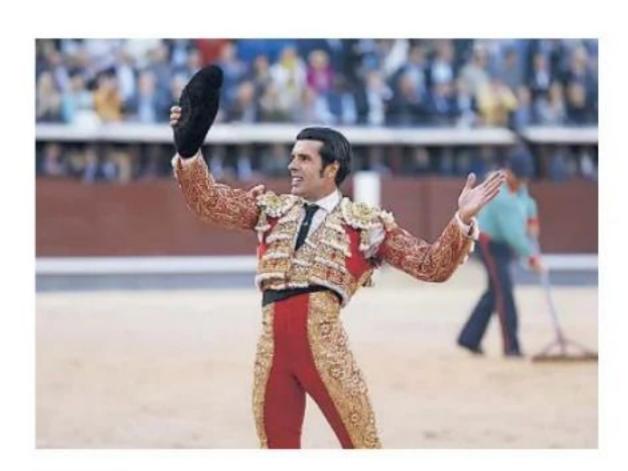

#### De Justo y Madrid, una historia de éxito

La historia de Emilio de Justo en Las Ventas es admirable. Confirmó su alternativa el 29 de junio de 2008 de manos de Aníbal Ruiz y con el testimonio de Sergio Martínez. Aquel día fue ovacionado con su lote de Juan Luis Fraile, y siendo repetido dos días después. Al año siguiente cortó su primera oreja en esta plaza como matador, el 7 de mayo, a un toro de Casa de los Toreros, pero el 16 de mayo de 2010 escuchó los tres avisos con un toro de Los Bayones. Tardó 8 años en regresar a Las Ventas y

rendirla con una Puerta Grande el 30 de septiembre, con los toros de Puerto de San Lorenzo y La Ventana del Puerto, triunfo que repitió el 4 de julio y el 2 de octubre de 2021, antes del terrible percance del 10 de marzo de 2022, que estuvo a punto de apartarle de los ruedos. Sin embargo, ha regresado para volver a salir a hombros el 11 de mayo de 2023, éxito que rozó en esta feria con un toro de La Quinta, al que pinchó, cambiando las orejas por una vuelta al ruedo, previo a su cita de mañana.

eso es muy bonito para un torero. Es como una especie de una revelación, como una realización, porque ves que la gente recibe eso que túllevas dentroy que quieres transmitir de una manera natural, sin cosas que sobran. Por ejemplo, como el otro día con el toro de La Quinta, que hubo una conexión tremenda. Eso no lo sientes en otra plaza.

#### Pero también he visto que Las Ventas, a veces, devora a sus hijos.

Entonces creo que es porque aquello no ha sido tan de verdad. Cuando tienes la suerte y eres capaz de triunfar en Madrid como yo lo he hechovademás de forma consecutiva, ves como la plaza se te entrega y te demuestra que está contigo. Es verdad que luego, cuando ellos te ven anunciado ya en carteles de tronío, por decirlo de alguna manera, parece que adquieres un nivel de figura y entonces ahí el listón te lo ponen aún mucho más alto. Y, si de verdad vales, debes una mentalidad de hierro para soportar esa exigencia, ese peso de Madrid, porque te miran con lupa. Pero por eso es la plaza que marca el paso de los toreros, ya no sólo en otras plazas, sino en la historia.

#### ¿Ha superado completamente la lesión que casi acaba con su carrera, por no decir algo peor?

Siento que sí, porque lo más difícil ha sido superar el tema psicológico. Precisamente por eso sentí la necesidad de reaparecer muy pronto. No podía permanecer mucho tiempo fuera y dejar que eso me consumiera la cabeza. Por eso era evidente que no estaba al cien por cien cuando volví, tenía algunas secuelas en la movilidad, una rigidez complicada y molesta que me generó no pocas inseguridades. Pero lo que más me condicionaba era ese querery no poder. Mentalmente fue muy duro, me daba mucho coraje. Afortunadamente, con el tiempo, con las corridas, hoy he recuperado el nivel y me estoy sintiendo mejor que antes del percance, porque he tenido tiempo de analizar y evolucionar en muchos detalles.

#### ¿Le dolieron las críticas que se le hicieron?

Suelo leer a los críticos especializados, de aquellos de los que se aprende, y es cierto que me afectaba, pero no porque lo dijeran, sino porque veía que todavía me faltaba. Pero, al final, creo que los buenos aficionados me han demostrado mucha sensibilidad, sobre todo este año, que ha sido un reencuentro muy bonito con Madrid.



#### Hábleme de esa faena al toro de La Quinta, una de las más importantes de lo que va de feria.

Era mi primera tarde en San Isidro y eso, quieras que no, atenaza siempre a los toreros. Tienes tantísima responsabilidad y tantísima presión porque sabes que es una tarde que marca mucho la temporada y cuesta mucho llegar a soltarse, pero es verdad que la tarde me estaba pensando un poco porque, por el viento, por los tiempos muertos, por lo que fuera, no se estaba redondeando como quería. Y con mi segundo me encontré muy convencido de lo que quería hacerle al toro. Era muy exigente, con cierto peligro, pero tras la voltereta sentí el empuje de Madrid.



#### ¿Cambió algo en ese momento? Porque desde el tendido se le vio más suelto, como si ya no tuviera nada que perder.

Completamente. Creo que la gente vio mi actitud, que tiré para adelante sin mirarme siquiera, Había caído de cabeza otra vez todos pasamos miedo, pero es verdad que ahí me rompí, sentí eso que dices, que no había nada que perder, sentí ese aliento de Madrid y me abandoné a torear. Era el momento de atacar de verdad, de comprometerme de verdad y de que pasara lo que tenía que pasar. Creo que, a partir de ahí, la faena tuvo muchas cosas emocionantes y bonitas. Lo maté muy bien, pero el toro no se quiso echar. Perdílos trofeos, pero interiormente ha sido de las tardes más impor-



Sé que físicamente no estaba para volver, pero psicológicamente necesitaba hacerlo»

«Solo la gente, si deja de ir, podría cerrar las plazas. No los políticos coartando las libertades»

tantes de mi vida en Madrid.

#### Esta semana pasada ha tenido la alegría de volver a torear en su Cáceres, tras la reapertura de la plaza, pero también ha visto cómo en su segundo hogar, Colombia, se han prohibido los toros.

Solo la gente, si deja de ir, podría cerrar las plazas, pero estamos viendo cómo, tristemente, son motivos políticos los que generan este tipo de situaciones ilógicas. El domingo pude tener la felicidad de ver mi plaza abierta. Ese sentimiento detorear en el ruedo que marcó mis inicios como aficionado y como torero fue muy bonito, además ver la plaza llena, viva, fue mágico. Lo único que pudo emborronar una

día redondo para mí fue que Morenito de Arlesy Álex Benavides salieron heridos, pero esas son cosas que pueden pasar. Lo importante fue que Cáceres vivió una feria histórica y espero que ya nunca más se vuelva a cerrar. Así como espero que lo de Colombia tenga una vuelta atrás. Es un país que me abrazó como a uno de los suyos cuando aquí en España tenía todo perdido, después de que me sonaran los tres avisos en Madrid. Mi amigo, Guerrita Chico, me llevó al campo, terminé toreando en casi todos los pueblos de la provincia y me metí en las ferias. Aquello era impresionante, ver la pasión con la que viven los toros en Colombia, y saber que de nuevo los políticos van contra la libertad de las personas y contra la

cultura es tan incomprensible como triste. Colombia me devolvió la fe en mi toreo y seré el primero en estar allí dando la cara cuando todo esto se revierta, porque no quiero perder la esperanza. Todavía no he confirmado en la Santamaría y es un sueño que sería muy bonito poder cumplir, no por mí, sino por el regreso de los toros allí.

#### De momento, el viernes Madrid.

Así es. Es una tarde para la que me estoy preparando mucho, por el cartel, que son los toreros jóvenes que ahora más están empujando, una figura ya consagrada, Roca Rey, yotro como Borja Jiménez que está demostrando que merece mucho más, así que no me lo van a poner fácil, y por Madrid, por supuesto.



#### Hallazgos arqueológicos

#### David Álvarez Jiménez. MADRID

on arqueología experimental se entiende un deseo de explicar el pasado a través de su emulación en el presente. Es decir, intentar resolver mediante la práctica aquellos procesos, logros o condiciones de antaño difícilmente explicables según el examen de los restos materiales. Esta pretensión de replicación tiene una larguísima trayectoria y no siempre por especialistas. Así, en 1948 el aventurero y etnógrafo Thor Heyerdahl verificó que el legendario viaje entre el Perú y la Polinesia a través del océano Pacífico era posible tras construir con materiales y técnicas precolombinas la balsa Kon-Tiki con la que, tras 101 días y casi 7.000 kilómetros de viaje, alcanzó su objetivo. Años después, el comandante John Foden de la RAF decidió comprobar junto con otros cuatro colegas la veracidad de la carrera del griego Filípides aunque no la historia aparecida en Plutarco y Luciano de Samósata -que describieron la mítica carrera de 42 kiló-

metros que le llevó de Maratón a Atenas para anunciar la victoria sobre los persas antes de morir exhausto-, más la proporcionada por Herodoto. Éste describió cómo a Filípides, al que denomina hemerodromo o mensajero, le encargaron los estrategos atenienses que marchara a Esparta para solicitar su ayuda contra los persas, recorriendo en apenas un día los más de doscientos kilómetros que separan ambas urbes. Foden replicó la carrera y demostró que era posible, al tardar poco más de 37 horas en recorrer esa distancia.

#### Coraza ceremonial

Este deseo de emulación del pasado, ya sea de su tecnología o hábitos, vive una época dorada con los numerosos grupos y actividades de recreación histórica de nuestro tiempo pero también, y esto es lo relevante, entre los arqueólogos profesionales. En este sentido, destaca una revista centrada en esta línea de investigación, la neerlandesa Exarc que, por ejemplo, en su último número, contiene contribuciones experimentales diseñadas para entender la pirotecnología de la mítica cultura harappa de la India, los tintes cosméticos empleados por las culturas chinas Jin y Tang, las plumillas utilizadas por los romanos en la escritura o cómo eran capaces en la cultura neolítica neerlandesa de Vlaardingen de encurtir pieles de foca. En esta línea destaca el reciente artículo colectivo encabezado por Andreas D. Flouris de la universidad griega de Volosypublicado en la revista «Plo-

# La arqueología de la experiencia

Con esta forma de proceder a través de la simulación de prácticas antiguas, un estudio ha recreado la panoplia de Déndera, una pieza de la Edad del Bronce griega

sOne». En esta contribución se centran en la panoplia de Déndera, una de las evidencias más impresionantes y significativas de la cultura material de la Edad del Bronce griega. Esta fantástica pieza hallada en 1960 es parte del ajuar funerario de un guerrero micénico del siglo XV a.C. y supone la armadura europea mejor conservada del período. Consiste en enormes placas de bronce unidas que, ajustadas por tiras de cuero, protegían a su portador desde el cuello hasta las rodillas así como los hombros y que, acompañada por un casco hecho de colmillos de jabalí, grebas para las piernas y brazales para los brazos, pesaba en torno a veinte kilos.

Ante su aparatoso diseño, diversas voces supusieron que no era una defensa funcional y debía considerarse como una coraza ceremonial pese a mencionarse armaduras similares en la Iliada y diversas representaciones iconográficas. A esta percepción responde la investigación del equipo liderado por Flouris que aprovechan para analizar las condiciones bélicas del período donde se situaría el mítico relato homérico. Para ello, partieron de un análisis de la Iliada y la lite-

> ratura científica asociada sobre el combate y las condiciones que rodeaban a la guerra para desarrollar un «protocolo de simulación de combate» al que fueron sometidos trece soldados voluntarios de los marines del ejército griego, escogidos según la «edady características antropométricas de las élites guerreras» homéricas y entrenados en las destrezas bélicas de esa era por uno de los cofirmantes de la investigación, Stavros B. Petmezas, experto militar en lucha cuerpo a cuerpo. Utilizaron réplicas funcionales de la panoplia de Déndera al completo así como de armas contemporáneas, como una espada micénica cruciforme, una lanza o un arco, en un entorno generado a partir de un modelo computacional diseñado para imitar las condiciones del mítico campo de batalla de Troya. El experimento se circunscribía en una jornada bélica comprendida entre las 7 de la mañana y las 6 de la tarde, proporcionándoles además una nutrición adecuada, donde se ejemplificaron las formas de combate más habituales descritas por la Iliada, desde los duelos individuales al combate en carro y contra carros, para luego realizar un estudio fisiológico completo que no sólo confirma la practicidad y utilidad de esta impresionante panoplia que, pese a su diseño, no imposibilitaba el esfuerzo en batalla sino que aporta un mayor conocimiento sobre la guerra del período, el impacto bélico micénico y el posterior colapso de la edad del bronce final en el Mediterráneo.

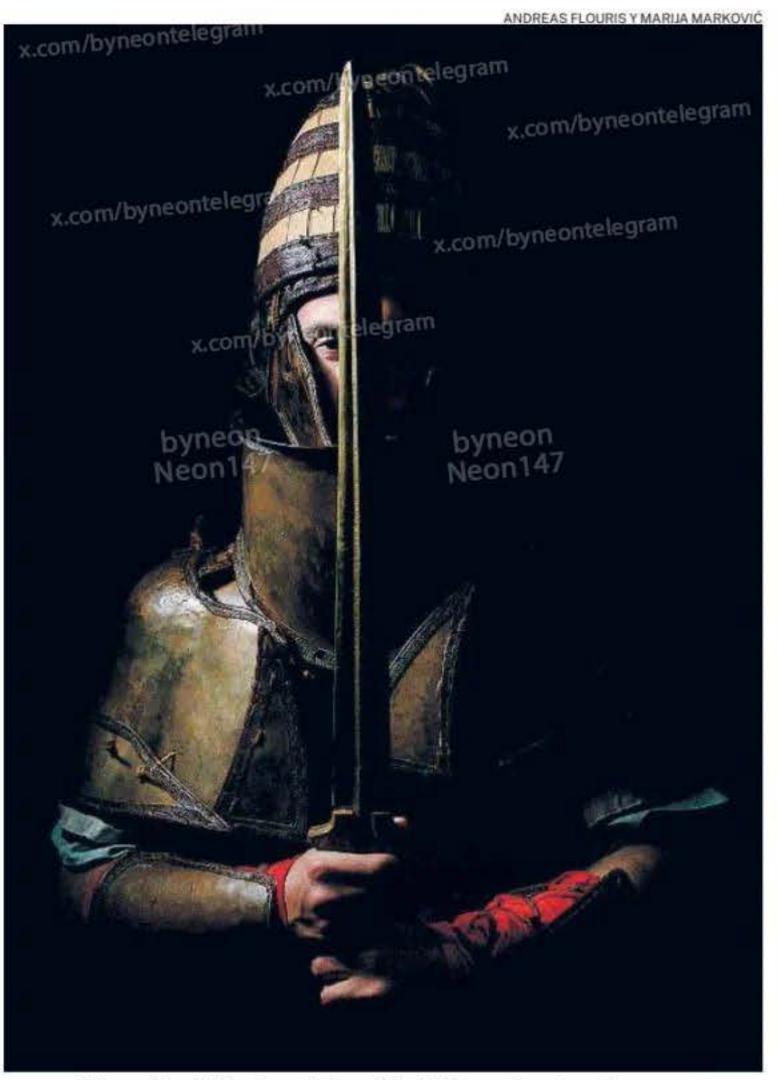

Fotografía artística tomada tras el final del experimento en humanos

García Pimienta es presentado como nuevo entrenador del Sevilla y el presidente, Del Nido Carrasco, asegura que el objetivo para la próxima temporada es «seguir regenerando paso a paso el proyecto deportivo»

# «Vamos a hacer un equipazo»

L. H. SEVILLA

compañado por el presidente sevillista, José María del Nido Carrasco, y su director deportivo, Víctor Orta, Xavi García Pimienta manifestó en su presentación en la sala de prensa del Ramón Sánchez-Pizjuán que está «seguro de que la dirección deportiva» va a «hacer el mejor equipo posible», por lo que está «muy contento y ya se han empezado a planificar la plantilla y la pretemporada».

El técnico barcelonés, de 49 años, resumió su ideario en «intentar ganar», ya que el Sevilla «es un club grande en el que lo que importa es ganar» con independencia del estilo, pero va a «intentar hacer el mejor fútbol posible para que toda la afición se sienta orgullosa de sus jugadores y todo irá en función de los futbolistas que haya».

García Pimienta afirmó no querer «saber nada del pasado» ni de los motivos del declive del Sevilla, ya que está «centrado en el presente y en el futuro», así como en la certeza de que «habrá una plantilla de futbolistas magnífica y se van a conseguir los objetivos que el club se marque».

El preparador catalán cree que está ante «un reto muy bonito, que es lograr que la afición se sienta identificada con el equipo», y añadió: «Como entrenador visitante lo pasas fatal en el Sánchez-Pizjuán» y «entre los jugadores y el cuerpo técnico hay que conseguir que se vuelva a generar ilusión».

Para el nuevo entrenador sevillista, «no jugar competición europea es malo para este club», aunque puntualizó que le ofrece «algo bueno: muchas semanas para entrenar y volver a ser grande», para lo cual el primer paso será que la afición «se sienta orgullosa del equipo» porque, «en cuanto el entrenador y los jugadores le den algo, la afición va a estar detrás».

Xavi García Pimienta confesó que «estaría encantado de contar con Sergio Ramos», que termina contrato el 30 de junio, ya que es «un emblema del fútbol mundial», y dijo que es «una suerte» para el Sevilla «que esté aquí porque



Del Nido Carrasco, García Pimienta y Víctor Orta, en la presentación del entrenador

transmite experiencia y profesionalidad». Pero su continuidad «es una cuestión del club».

Del mismo modo, indicó que para él «será un orgullo entrenar a Jesús Navas» porque «transmite sevillismo y ha tenido una carrera envidiable», y añadió que «ojalá se quedase hasta final de temporada», ya que solo ha renovado hasta el 31 de diciembre, pero admitió que «él se ha ganado el derecho a elegir».

Víctor Orta, director deportivo del Sevilla, comentó que García Pimienta «es un entrenador que brilló mucho en las categorías in-

«Vamos a intentar hacer el mejor fútbol posible para que la afición se sienta orgullosa» feriores del Barcelona, en resultados y en la proyección de futbolistas», y resaltó que su primera experiencia en la élite, en Las Palmas, «ha sido muy exitosa», en referencia a sus dos temporadas y media en el club grancanario.

Respecto a la recién concluida, en la que el catalán logró la permanencia del equipo canario en La-Liga EA Sports, Orta explicó que la mala segunda vuelta de Las Palmas «ha podido dejar una idea diferente» de su capacidad, pero es un entrenador que «respira fútbol y tiene hambre, conocimiento y ambición».

Recalcó que «la dirección deportiva tiene una opinión muy contrastada de él», así que está «muy contento de que esté aquí» con un contrato por dos temporadas, con cláusulas de salida aplicables por ambas partes.

El presidente del club, José María del Nido Carrasco, ha admitido

#### Una conversación pendiente con Sergio Ramos

José María del Nido Carrasco y su director deportivo, Víctor Orta, expresaron su deseo de que Sergio Ramos renueve el contrato que le une al club hispalense hasta el 30 de junio, para lo que dijeron que «hay una conversación pendiente». El presidente aseguró que el futbolista «conoce públicamente y en privado cuáles son las intenciones del Sevilla», es decir, renovar su contrato, aunque «no hay un plazo para esa conversación ni fecha límite».

que la entidad hispalense ha rebajado su nivel de exigencia de los tres últimos lustros al afirmar que «el primer objetivo» para la temporada próxima «es seguir regenerando paso a paso el proyecto deportivo».

Del Nido aseguró que «la manera más segura de caer es intentar llegar al cuarto escalón sin subir el primero», por lo que en la próxima campaña intentará «empezar a poner las bases para construir un Sevilla que sea capaz de pelear en todas las competiciones en las que participe».

«He vivido muchas cosas. En las temporadas 11/12 y 12/13 quedamos novenos dos veces seguidas. La situación económica tampoco era buena porque tuvimos muchas pérdidas con una cifra de negocio menor, pero se construyó una plantilla que ganó tres títulos seguidos», recuerda el presidente sevillista.

# «Es que Carlos realmente sacaba mal»

El golpe que más ha trabajado Ferrero con Alcaraz desde niño es el saque. En Roland Garros lo ha evolucionado más

#### Francisco Martínez. MADRID

«Es que realmente él sacaba muy mal, había bastantes cosas que mejorar y una era el saque», recuerda Antonio Martínez Cascales, director y fundador de la Ferrero Tennis Academy, la academia a la que llegó Carlos Alcaraz con 15 años, siendo apenas un niño. «Metía la rodilla izquierda, la flexionaba exageradamente, y la metía hacia dentro, hacia la rodilla derecha, un movimiento extrañísimo, nada fluido. Entonces el saque es lo que más se trabajó. El revés también, pero en menor medida», continúa Cascales. Alcaraz estuvo todavía un par de años combinando el trabajo con Kiko Navarro, su técnico desde niño en la academia de su padre en Murcia, y Juan Carlos Ferrero, que se quedó como único entrenador cuando tenía 17. Carlos acaba de cumplir 21 yva a disputar mañana las semifinales de Roland Garros contra Jannik Sinner, el nuevo número uno del mundo desde el próximo lunes tras la lesión de Djokovic (se ha operado y se confirma que el serbio no irá a Wimbledon). Sigue siendo jovencísimo el jugador español y sigue mejorando su saque.

En París se le han visto las últimas actualizaciones en busca de la mejora constante. En realidad, lo probó un poco antes. Álex Corretja, exnúmero 2 del mundo y comentarista de Eurosport, explicó que Ferrero le había dicho que empezó en febrero, en el torneo de Buenos Aires. «Ahora no hago una parada [antes hacía dos, ahora solo una] y el movimiento me permite ir un poco más arriba. Tanto de piernas como de brazos, todo es más dinámico. Es un cambio que me viene bien para impactar a la bola más arriba y así ganar dirección y potencia. Me permite mejorar todo un poquito», admitió el propio tenista en Eurosport.

Lo que más se ha visto en este Roland Garros es cómo ha aumentado el porcentaje de primeros servicios que mete dentro: 70 en la primera ronda, y 70, 78, 67 y 73, respectivamente, en los siguientes partidos. El promedio de las últimas 52 semanas era de 66,4. En la pretemporada, antes de esas últimos modificaciones, su equipo de trabajo ya insistió mucho en ese primer golpe, tan fundamental en el tenis para poder dominar. «Trabajamos la consistencia y direcciones, no tanto la velocidad. Él está por encima de 200 y llega hasta 225, es más que suficiente. Federer era un gran sacador y no sacaba nunca a 230, pero sus direcciones eran perfectas. Esta es un poco la idea, que cuando abras, el saque vaya abierto de verdad; que cuando quieras que bote, que bote de verdad... El lanzamiento

De niño, la

rodilla izquierda

«la flexionaba de

forma exagerada,

no era fluido»

En invierno

trabajó las

direcciones; ahora

hace una parada

en lugar de dos

de la bola, cuando lo tiene bueno, sacabien. Cuando pierdes un poco el feeling de saque es porque te estás lanzando la pelota distinta, entonces de lo que se trata es de recordar y de intentar un buen lanzamiento. Y cuando lo haces bien, las direcciones se mejoran principalmente con los efectos», prosigue Cascales

la descripción del trabajo hecho en el invierno. Esta pretemporada han podido insistir más porque la pasada la lesión abdominal de Carlos fue un obstáculo importante, ya que es la zona del cuerpo que sufre en el servicio.

«El lanzamiento de la bola también lo cambió. Se la tiraba muy alta», continúa recordando Cascales el servicio del Carlos niño. «Le faltaba estatura y conforme va creciendo de estatura le falta fuerza, hombros... Pero no es que sea un caso de Carlos, es un caso en general. El primer saque es el último golpe que se consolida. Juan Car-

> los [Ferrero] no tuvo un primer saque bueno, bueno... A ver, tenía muy buen segundo, pero hasta los 22 no tuvo un primero bueno. Tommy Robredo lo mismo. Rafa Nadal, David Ferrer... Supieron hacer buenos resultados con muy buen segundo saque, pero al final también terminaron sacando bien

el primero», insiste quien fuera técnico de Ferrero.

Carlos tiene el récord de ser el número uno más joven de la historia, ganador ya de dos Grand Slamsy con opciones de conseguir el tercero en París, pero debe seguir mejorando. En el deporte si no lo haces te pasan por el lado.



#### Andreeva da la sorpresa y elimina a Sabalenka

La rusa Mirra Andreeva ya venía apuntando fuerte en el circuito. Con 15 años debutó en el Mutua Madrid Open y ganó a Leylah Fernandez. Con 16 alcanzó la tercera ronda de Roland Garros y los octavos de Wimbledon y, ahora, con 17, protagonizó la gran sorpresa en París al derrotar a la bielorrusa Aryna Sabalenka, número 2 del mundo, visiblemente disminuida físicamente, por 6-7 (5/7), 6-4 y 6-4. En semifinales se enfrentará a Paolini, que también dio la sorpresa al vencer a Rybakina (6-2, 4-6 y 6-4). Por el otro lado, Swiatek y Gauff (los dos partidos son hoy, desde las 15:00). La entrenadora de Andreeva es Conchita Martínez.

Carlos Alcaraz hace un saque en uno de los partidos de Roland Garros



#### Márquez, agradecido con Gresini

El anuncio de su llegada a Ducati acerca a Márquez al objetivo de ser campeón del mundo con dos marcas distintas. Algo que podría conseguir este mismo año con la satélite de Gresini, pero si no lo consigue, lo va a tener más a su alcance con la moto de fábrica en 2025 y 2026. Decidió dejar Honda para, primero, volver a disfrutar encima de una moto y, después, volver a ganar y aumentar los ocho títulos que ahora tiene en su palmarés. Para ese primer paso de recuperar el ánimo nada mejor que el ambiente familiar de Gresini, un equipo al que ayer quiso dar las gracias Marc por acogerlo en un momento difícil.

Márquez, junto a Bagnaia, en el podio del Sprint de Mugello

# Como lo de Mbappé al Madrid

Ducati ficha el «talento indiscutible» de Marc para crear un superequipo en MotoGP

#### José Manuel Martín. MADRID

Elmercado de MotoGP va de bombazo en bombazo, y cada pocos días hay una explosión, aunque ninguna detonación como la que saltó ayer por la mañana. Aunque era un secreto a voces, el acuerdo por dos temporadas entre Ducati oficial y Marc Márquez es una de las noticias más importantes de los últimos tiempos y de esas que pueden cambiar el panorama de MotoGP. Después de que Jorge Martín se cansara de los desplantes de los italianos y firmase en Mugello un contrato con Aprilia para ser el sustituto de Aleix Espargaró, el siguiente movimiento lógico era el del anuncio del paso de Marc al equipo oficial Ducati para 2025 y 2026.

El de Cervera conseguía así su objetivo: vestirse de rojo y tener la mejor moto de la parrilla en la escuadra más poderosa. Ese era el plan cuando dejó Honda perdiendo mucho dinero para irse a Gresini, un equipo pequeño y satélite, pero la única vía posible para volver a ser feliz. Este año está pilotando una Ducati 2023, y en un puñado de carreras ha demostrado que la puede llevar muy arriba, y por eso es tercero en el campeonato y está luchando por la corona, aunque todavía no haya ganado.

El siguiente paso para él, el único que aceptaba, era ir a una moto oficial de fábrica y, claro, su principal objetivo era Ducati, una vez que ha comprobado que la moto, aunque sea un modelo antiguo, funciona. La papeleta la tenía Ducati, que tenía que elegir entre Marc, Jorge Martín y Bastianini el acompañante de Pecco Bagnaia, que renovó por dos cursos antes de que las motos empezaran a rugir en este 2024.

El jueves de Mugello todo parecía encaminado a que fuese Jorge Martín, vigente subcampeón y líder de MotoGP, el elegido, y así se lo hicieron saber al propio interesado, que reconocía que las negociaciones iban por buen camino. Parecía que por fin el madrileño iba a tener esa recompensa que llevaba tiempo esperando y siempre se le había negado, pero la noticia saltó en la prensa italiana y, cuando Marc se enteró, lanzó el órdago, tanto en público como en

privado. «No voy a ir al Pramac, esa no es una opción», dijo sobre los planes de Ducati de mandarlo a él al equipo satélite, eso sí, con una moto «pata negra». Márquez les

explicó que o le daban la moto roja oficial o se iba a otra marca (KTM), y ahí cambió todo.

Los directivos de Ducati dieron marcha atrás, retiraron la oferta a Jorge Martín y decidieron que su hombre tenía que ser Marc, por que no querían dejar escapar a un ocho veces campeón del mundo y que además se pasase a la competencia y se convirtiera en el rival más peligroso.

Jorge Martín inmediatamente reactivó los contactos con otras marcas y firmó con Aprilia, ejecutando un plan que tenía en la recámara, porque su amigo Aleix Espargaró había anunciado su re-

Pecco y Márquez

suman 11 títulos

mundiales entre

los dos y tendrán

la mejor moto

tirada una semana antes y quería que fuese Jorge el que se quedase con su moto. No va a ganar tanto (dinero) como en Ducati, pero le han prometido todos los esfuer-

zos para hacer competitiva la Aprilia, que ya gana carreras con Aleix y Maverick Viñales.

Si el lunes se confirmó ese movimiento, ayer se hizo oficial el fichaje de Marc Márquez con Ducati, para ser el compañero de Pecco Bagnaia y formar el equipo más poderoso posible que se puede crear ahora mismo en MotoGP. Se trata de uno de los mejores de la historia, junto al piloto que ha ganado los dos últimos títulos, y ambos sobre la mejor moto, con diferencia, de la parrilla. Entre los dos suman once coronas y la tensión entre ambos ya se ha podido palpar en lo que va de curso. Ambos se fueron al suelo en Portimao después de un toque y están destinados a luchar por el título este año antes de compartir colores.

Algunas teorías hablaban de que Dall'Igna, máximo responsable deportivo de Ducati, no quería a Marc en sus filas, por el revuelo que podría crear en una estructura basada en pilotos que se han ido formando dentro, pero lo de ayer deja claro que nadie, ni Ducati, puede dejar escapar a un piloto de la dimensión del «93»: «Nuestra decisión ha recaído en un talento indiscutible como Marc, quien en pocas carreras ha sido capaz de adaptarse a la perfección a nuestra Desmosedici, y su ambición innata lo empuja a crecer continuamente. Contar con su experiencia será muy valioso para nuestro crecimiento», decía Dall'Igna tras cerrar un fichaje que en Italia comparan con el de Mbappé por el Real Madrid.







Luka Doncic afronta su primera final de la NBA

# Contra Doncic... y los Lakers

Los Celtics son favoritos y buscan el decimoctavo anillo 16 años después

Mariano Ruiz Díez. MADRID

El último anillo de los Celtics llegó en 2008. Enfrente estaban los Lakers de Kobe Bryant y Pau Gasol. En Boston, estas Finales, que arrancan esta madrugada en el TD Garden, se juegan contra los Mavs y contra los californianos. Si levantan el título sumarán el decimoctavo anillo, uno más que los de L. A. En Boston se sienten favoritos y los números lo ratifican.

Nadie se acercó a sus 64 victorias en la primera fase. Acumularon la quinta mejor diferencia de puntos de la historia (+11,4), no han perdido dos partidos seguidos, han ganado 17 por 25 puntos o más... en las eliminatorias previas solo han cedido dos derrotas (4-1 a los Heat; 4-1 a los Cavs y 4-0 a los Pacers) y ambas fueron en Boston. Pero hay quien cuestiona esa superioridad por la fragilidad este año del Este (el segundo quedó a 14 partidos de diferencia) y las lesiones que han marcado sus playoffs: los Heat no tuvieron a Jimmy Butler; los Cavs, a Donovan Mitchell y los Pacers, a Haliburton. Demasiadas facilidades. En los Mavs van a estar todos. Y en los Celtics también, porque Kristaps Porzingis estará recuperado después de la mini pretemporada (9 días) que han tenido para preparar las Finales. Porzingis es la guinda de un quinteto imponente. El letón, con pasado en Sevilla, jugó en Dallas con sus 2,21 y en Boston ha repetido los números (20 puntos y 7 rebotes) que firmó en Texas. Pero las estrellas de Boston están en el perímetro.

Jayson Tatum, que compartió vestuario con Irving en su año de novato, puede presumir de ser el máximo anotador de la historia de los playoffs con menos de 27 años. El segundo es su compañero Jaylen Brown, que fue el MVP de las Finales del Este. «Nunca he ganado una mierda y no me lo esperaba», fue su reacción cuando le entregaron el premio Larry Bird. Casi tan importantes como Tatum y Brown están siendo Jrue Holiday y Derrick White, la mejor pareja de defensores exteriores de la Liga y los encargados de rebajar la producción de Doncic e Irving. Son capaces de hacer muchas más cosas además de defender como nadie, aunque su entrenador, Joe Mazzulla de 35 años, haya afirmado: «No hay quien pare a Doncic e Irving».

**17** 

anillos de campeones han ganado los Boston Celtics, los mismos que Los Angeles Lakers

12/2

es el balance de victorias/derrotas en playoffs. Los tropiezos fueron en Boston

2011

es el año que los Mavs ganaron el único anillo que tienen. Su líder, Dirk Nowitzki

12/5

es el balance de victorias/derrotas de Dallas para alcanzar las Finales

# Mejor compañía que nunca

Los Mavericks han rodeado a Doncic de lo que necesita para ganar el título

M. Ruiz Díez. MADRID

«The Wall Street Journal» publicó un reportaje el fin de semana que titulaba «El lugar donde Doncic aprendió a ganar», en el que hacía mención a la «cultura del Real Madrid». El balcánico tenía muy claro cuál era su objetivo antes del quinto partido de la final del Oeste. Se trataba de que no hubiera un sexto para ver la final de la Champions seis días después del disgusto que se llevó por no ganar su Madrid la Euroliga. En el pasado All-Star en Indiana, en la conferencia de prensa previa al partido, Luka no quitaba ojo de su teléfono móvil. Estaba viendo la semifinal de la Copa del Rey de Málaga entre el Madridyel Valencia. Y esta misma temporada ha recibido incluso la visita en un partido de Florentino. Un madridista en The Finals.

Doncic ha llegado a las Finales en su sexto curso en la NBA y lo ha hecho con un equipo que ha cambiado precisamente desde el All-Star. El curso pasado los Mavs eran una de las siete peores defensas de la Liga y esta temporada iban por el mismo camino hasta que a mediados de febrero reclutaron a PJ Washington (tiro exterior y defensa feroz) y Daniel Gafford (músculo, defensa, trabajo y energía). En verano habían llegado Dereck Lively -20 años y 2,16 para jugar por encima del aro- y Derrick Jones, un sospechoso habitual capaz de hacer de todo. Los cuatro aportan aquello que reclamaba Doncic. Y a ellos se ha sumado la versión más productiva de Kyrie Irving.

Elescolta, campeón con LeBron y los Cavs en 2016, llegó a Boston un año después. Jugó 127 partidos y salió por la puerta de atrás camino de Brooklyn. Allí dejó de jugar y se convirtió en un referente de los antivacunas, terraplanista, antisemita... llegó a Dallas en febrero de 2023 y su aterrizaje fue un desastre (9 victorias y 18 derrotas fuera de los playoffs). Pero un año después todo ha cambiado. Con 32 años vuelve a ser el que fue.

Y Doncic está encantado. Los Mavs acabaron quintos del Oeste y se han quitado de encima a Clippers (4-2), Thunder (4-2) y Wolves (4-1). Sus números en playoffs son escandalosos: 28,8 puntos, 9,6 rebotes, 8,8 asistencias y tirando de tres mejor que nunca. Trece años después del anillo de Nowitzki y en su tercera final, los Mavs sueñan con su segundo título.

**DEPORTES 57** LA RAZÓN • Jueves. 6 de junio de 2024

## **UCAM Murcia** culmina una hazaña

Derrota en el quinto partido al Unicaja y desafía al Real Madrid en la primera final de su historia

#### 70 Unicaja **UCAM Murcia** 79 Hakanson (3) Perry (14) Kalinoski (6) Ennis (19) Kurucs (4) Taylor (2) Osetkowski (12) 6 Sleva (5) Sima (10) Morin (6) Hakanson (2) Diagné (9) Radovic (2) Kurucs (26) Caupain (19) Diagné (0) Radebaugh (2) Coupain (8) Sant-Roos (10)

Árbitros: Pérez, Caballero y Padrós. Sin

Incidencias: 11.300 espectadores en el Martín Carpena, Parciales: 25-14, 7-17, 20-24 y 18-24.

#### Mariano Ruiz Díez. MADRID

UCAM Murcia se medirá con el Real Madrid en la final de la Liga Endesa con el factor cancha favorable a los de Chus Mateo. Aunque para este histórico UCAM Murcia eso sea lo de menos. Es la primera final de la Liga ACB de su historia y lo ha hecho con un pleno de victorias como visitante. Ganó los dos partidos en Valencia y ha ganado los tres en Málaga. UCAM Murcia es el duodécimo club en la historia de la ACB que peleará por el título. Su trayectoria recuerda a la del Caja San Fernando en 1996 o al legendario TDK Manresa, sexto y campeón en 1998. «Ahora hay que pelear la final con el Madrid», comentaba Sito Alonso después de la hazaña en el Carpena.

Hacía nueve años que una semifinal no se decidía en el quinto partido y Unicaja se vio superado por el drama. Y eso que el equipo

de Sito Alonso volvió a vivir un comienzo traumático. Como sucedió en Murcia, Unicaja arrancó mucho mejor. El 0-15 del tercer partido y el 5-17 del cuarto se convirtieron en un 10-0 de la mano de Perry. Ibon Navarro aseguraba que al UCAM Murcia «hay que ganarles 13 veces el partido». Y la primera vida la consumió pronto. Se reenganchó gracias a Dylan Ennis. El canadiense es el termómetro anímico del grupo y fue el único que no se vio desbordado.

Ajeno al factor ambiental, el UCAM Murcia se centra en sus virtudes y consigue descentrar al rival por su tenacidad y la fe en sus ideas. Pese a que la defensa zonal no había terminado de funcionar en el primer parcial, siguió recurriendo a ese argumento. Intercambió las defensas y empezó a mover con criterio la pelota. Unicaja sufrió un colapso ofensivo como el que le costó los dos primeros partidos. El parcial se dis-

#### El recuerdo más especial de Sito Alonso

«Me han hecho el año muy fácil después de la pérdida de mi madre. Son unos fenómenos, siempre luchan mucho y eso da mucha tranquilidad a un entrenador. Hay que estar feliz y ahora lo que hay que hacer es pelear la final», decía Sito Alonso después de la victoria en el quinto partido en Málaga. Dylan Ennis no pudo evitar las lágrimas antes de atender a los medios y la fiesta en el vestuario del Martín Carpena fue similar a la que se vivió después de la victoria en el segundo partido. La diferencia es que lo siguiente que llega es la final de la ACB ante el Madrid.

> Los jugadores del **UCAM Murcia** celebran la victoria

paró hasta un 2-15 y Unicaja sobrevivió al desastre con unos números raquíticos. Dos tiros libres, un triple de Kalinoski, después de que el escolta fallara dos sin tocar aro en la misma jugada, y una canasta de dos fueron todos los sumandos de los malagueños en el segundo cuarto. Con eso, traducidoenun2/16, todavía seguían por delante (32-31). Pero UCAM Murcia ya estaba ahí.

Sito Alonso tenía clarísimo cuál era la clave ante todo lo que estaba por llegar. «El tiempo es un aliado nuestro», decía a Movistar + al descanso. El tercer cuarto de Unicaja fue tan agresivo como de costumbre, pero esa agresividad no se tradujo en acierto. La consecuencia fue el abuso en el rebote ofensivo (acabaron con 21 y Kalinoski sumó ¡7!) y jugadas en las que los andaluces dispusieron de tres y cuatro tiros. Fue la única forma que tuvo el líder de responder al UCAM Murcia que ya estaba empezando a creérselo. La puntería de Troy Coupain y un trabajo coral admirable situaron el partido decisivo en un escenario similar al de los dos primeros. Mandaba UCAM Murcia y Perry rebajó los daños gracias a un triple desesperado contra el tablero cuando ya sonaba la bocina (52-55).

Con la inercia del triple y el liderazgo de Alberto Díaz, Unicaja se desató en el comienzo del tramo definitivo. Dos triples del base internacional, un robo y un 2+1 de Ejim propiciaron un parcial de 11-0 (63-55). Al UCAM Murcia se le había agotado otra de las vidas, pero los murcianos regresaron con una actitud admirable. A Caupain le sucedieron Saint-Roos y Ennis y la semifinal volvió a empezar con cinco minutos por delante. Y en ese momento apareció el factor al que hacía referencia Sito Alonso: el tiempo. UCAM Murcia llegó vivo al tramo final y a Unicaja comenzó a faltarle el oxígeno. Recibió un parcial de 0-8 (70-67 a 70-75) con Ennis como ejecutor. Y todas las manos de Málaga comenzaron a temblar. Los 70 puntos que reflejaba el marcador a 5:29 para el final seguían siendo la misma cantidad a solo 27 segundos del final. Unicaja solo fallaba. Y UCAM Murcia ya había despegado hasta la final.

#### Playoffs Liga Endesa

#### Semifinales

70-79 Unicaja, 2-UCAM Murcia, 3 (79-88; 83-101; 66-74; 79-88 y 70-79) Real Madrid, 3-Barcelona, 0 (97-78; 104-98 y 92-95)

Real Madrid-UCAM Murcia

(8, 20:30; 10, 20:30; 12, 20:30, 14, 19:00 y 16, 19:00)\* \*Todos en Movistar +

**58** TIEMPO Jueves. 6 de junio de 2024 • LA RAZÓN

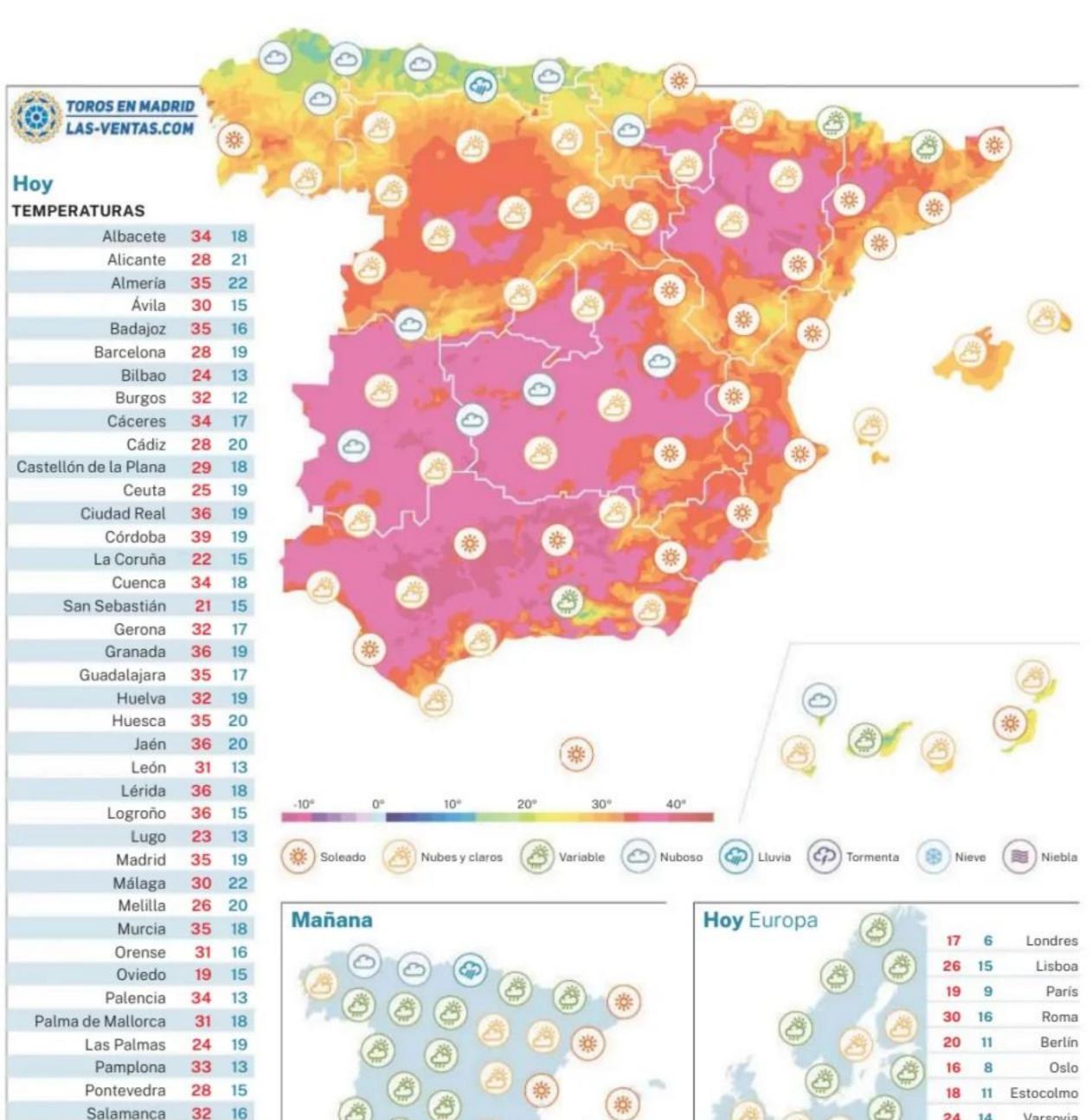

#### 14 Varsovia 27 14 Viena 31 23 Atenas 25 16 Moscú 18 8 Bruselas

#### **Embalses** % capacidad Tajo Guadiana Guadalquivir Ebro Duero Miño-Sil Júcar Guadalete-Bar. Med. Andaluza Segura Galicia Costa Cataluña Int. Cantábrico Occ. Tinto, Odiel y P. Cantábrico Or. P. Vasco Int. 0 20 40 60 80 100

Sta. Cruz de Tenerife

Santander

Tarragona

Segovia

Sevilla

Soria

Teruel

Toledo

Vitoria

Zamora

Zaragoza

Madrid

06:45 21:41

Nueva

Creciente (1)

Llena ()

Menguante () 28/06

Valencia

Valladolid

26

20

31

36

33

25

34

37

29

34

27

34

06:11 22:15

6/06

14/06

22/06

38 20

19

15

15

20

15

18

13

20

19

17

12

17

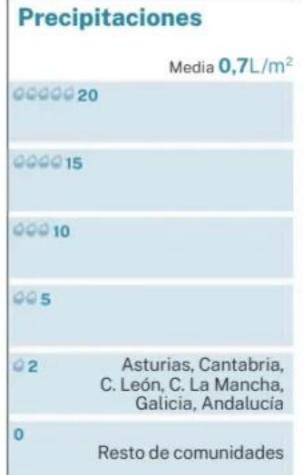

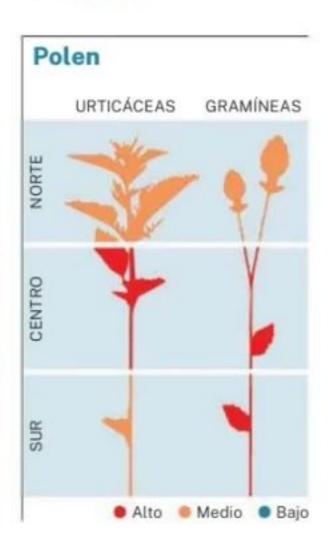

#### El hombre del tiempo

#### De pleno verano



#### Roberto Brasero

¬ ste jueves será un día de pleno → verano. Temperaturas más que con mínimas que no bajarán de los 20º en toda la noche en puntos del sur, centro y litoral mediterráneo. Por la tarde subirán en toda la península salvo en el extremo norte donde hoy van a bajar, y en Canarias donde no cambian. Y atención que tendremos los primeros avisos de nivel naranja en Jaén y Córdoba donde pasaremos de 40º a la sombra, y avisos por calor también hoy en el sur de Madrid o la ribera del Ebro en Navarra y Zaragoza donde pasaremos de 36º. Además hoy la calima, el polvo en suspensión, que irá enturbiando sobre todo en la mitad sur de España y esta tarde también tendremos más nubes, que podrían dejar algunas tormentas incluso en Ávila, Segovia y otros puntos de la zona centro. Mañana las temperaturas bajarán en Andalucía, 10º menos que hoy, y el fin de semana irán bajando en toda España. No hará tanto calor y lloverá en muchas zonas durante el sábado y en el centro y norte peninsular también el domingo.

#### A tener en cuenta



La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, declaró el estado de emergencia ambiental, la defensa de las áreas protegidas y las zonas productoras de agua, y anunció una inversión de 242,9 millones de dólares entre 2024 y 2026 para proteger la selva.



Diversas organizaciones ecologistas han denunciado que una máquina retroexcavadora está desmontando la ladera sur de la Najarra para construir una pista forestal, en el monte Hueco de San Blas, Manzanares El Real.

#### Índice ultravioleta

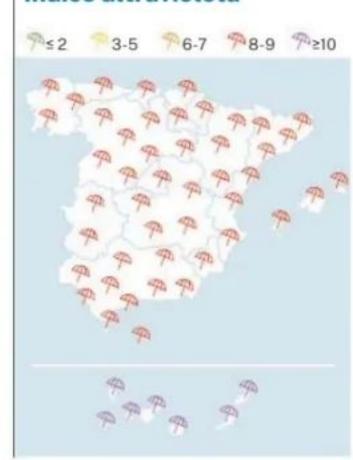

#### Mosaico

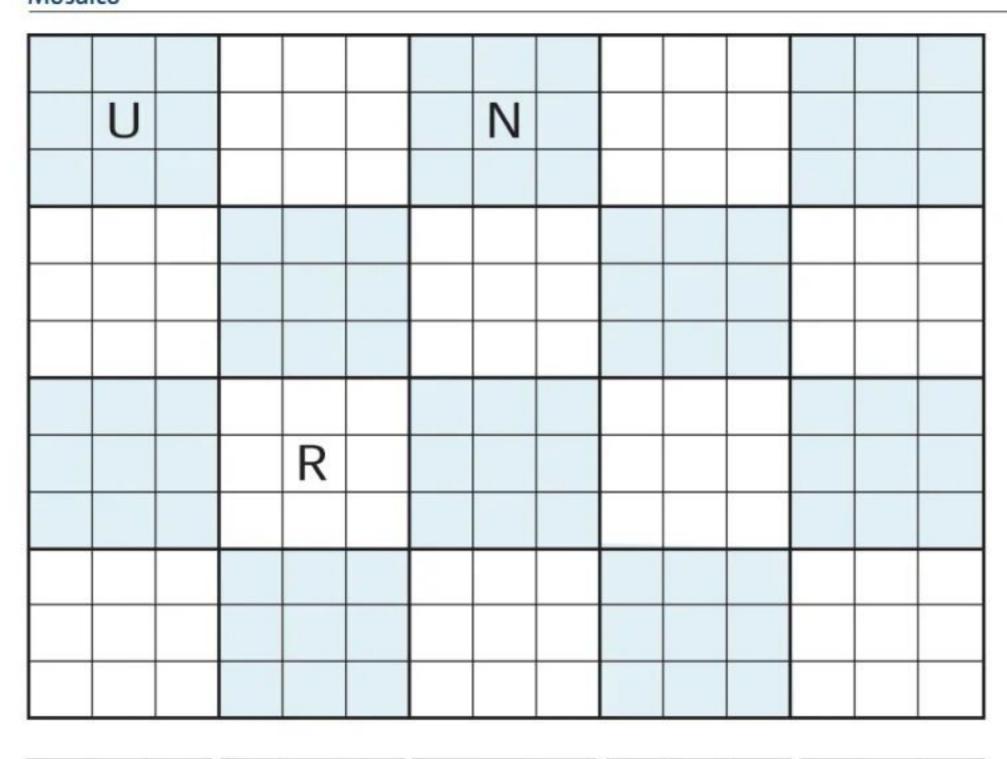

| E           | S      |        | Ε                | S           | Е      | Α           | M           | Α           | U           | Ε |        | Р           | Т           | 0           |
|-------------|--------|--------|------------------|-------------|--------|-------------|-------------|-------------|-------------|---|--------|-------------|-------------|-------------|
|             | L      | 0      | S                |             | 0      |             | Е           | S           | Р           | 1 | D      |             | S           | 1           |
| Α           | Τ      | Е      | Μ                | Р           | L      | Ε           |             | R           | С           | I | 0      | Ε           | Μ           | Р           |
|             | С      | 0      | 1                | С           | 0      | N           | С           | Е           |             | Ε | S      | Ι           | D           | Е           |
| N           | S      | Α      |                  | L           | Α      | J           | Е           | S           | Q           | U | Е      |             | S           | 1           |
| Р           | O      | R      | Р                | Е           | R      |             | Е           | J           | Ε           | Р | R      | Ι           | C           | 0           |
|             |        |        |                  |             |        |             |             |             |             |   |        |             |             |             |
| L           | Α      | S      | M                | Α           | Т      | U           | N           |             |             | S | Е      | В           | U           | S           |
| L           | A<br>R | S<br>A | M<br>C           | A           | T<br>N | U           | N<br>U      | N           | F           | S | E<br>C | B<br>E      | U<br>Z      | S           |
| L<br>T      | -      |        | M<br>C<br>D      | A<br>A<br>E | T<br>N | U<br>M      | N<br>U<br>A | N<br>T      | F<br>O      | - |        | B<br>E<br>N | U<br>Z      | S           |
| L<br>T<br>I | R      | Α      | M<br>C<br>D      |             | T<br>N | U<br>M<br>Ñ |             | N<br>T      | F<br>O      | - |        | B<br>E<br>N | U<br>Z      | S<br>Q      |
| L<br>T<br>I | R      | A<br>B | M<br>C<br>D<br>L |             | T<br>N | U<br>M<br>Ñ |             | N<br>T<br>L | F<br>O<br>G | L | C<br>O | B<br>E<br>N | U<br>Z<br>R | S<br>Q<br>A |

Los veinte recuadros de abajo incluyen un texto en desorden. Ponga cada uno en su lugar correcto y aparecerá el mensaje ordenado

#### Soluciones Q T AGAJA8 VIENTO AU - B A C R > E R A F N N N E N T N N E E C C N N DS A - I A Q > X M G MRSODIAN-NAHODERM OA OONBUENOSAN ВТ U A ¬ A I U > B ¬ E A W > Z A FRESCA AZUQUM Q A B M M F I O S M Z M X O > Z X A M IPPADDESACPXDEMDI

clave: RISCO calidad, escolta Palabra impreso, premisa, ENREDO. Relleno,

rapidez de percepción matemáticos, que buscan la tráfico o los símbolos elemplo, las señales de mensales simples. Por representa conceptos o nu siduo esdnematico due MOSAICO. Un ideograma es

| A |   | 0 | S |   |   | A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | В | 0 | 0 | A |   | 1 |
| В | 0 | A | ١ | 0 | A | 0 |
| 0 | ŋ | 1 | 0 | 0 | В | d |
| W | A | 1 | A | ŋ | В | W |
| 3 | В | A |   | A | A | 0 |
| W | 1 |   |   | d | d | J |

#### Sopa de letras

DKAAMÑOAQRSASH CAGBACHPUATF JVMHTEJGHEARF IQICAOÑANGS ÑOVPEQALMLQJ UAAJASCHUBE ALAIBÑAUAI AHAGDHAPAQEGMAVR ICAMSVE R D ZAYSAIXGVF FWAGNER ANRLAJMOAPARS LTRMANTIF AKCHOPINPKSTGV CEOAE ATMOZ AMFNANPQRASTAU HRISCACSEALEAVFN

Ocho grandes músicos

#### Cruzado mágico

#### Escalera

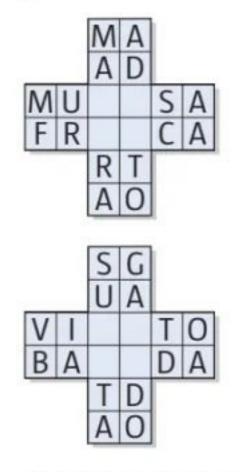

Ponga las letras que faltan para completar las palabras

Ponga las palabras en vertical de forma que en la banda de color se forme una palabra clave: Fragor, compota, parra, aliado, memoria, adiós, pagoda

#### Enredo

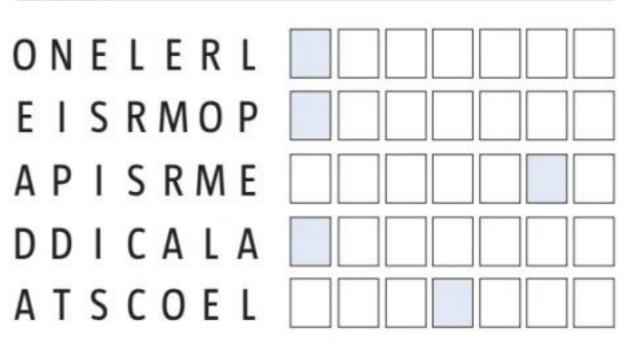

Componga los anagramas siguientes de forma que aparezca la palabra clave en las casillas de color

Crucigrama

11

12

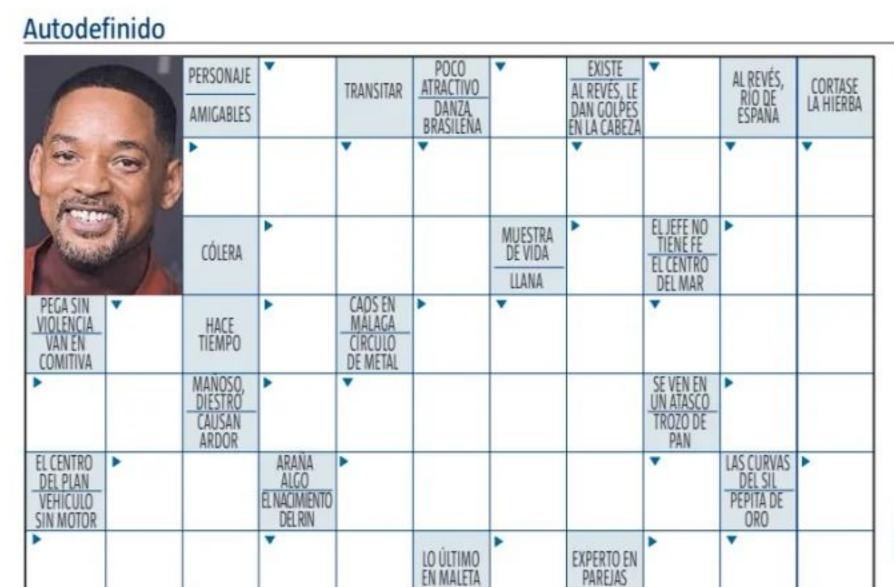

9

10

11

Sudoku Grupo Alfil

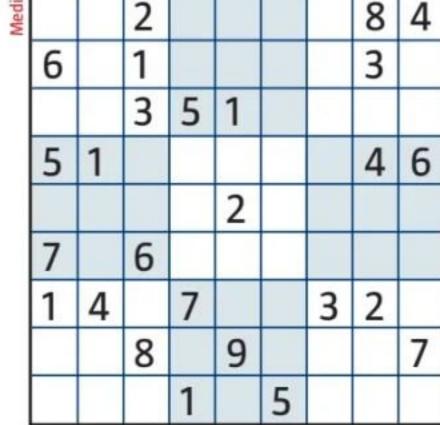

|   | 9 |   | 7  |   |     | 3 | 1 |   |   |
|---|---|---|----|---|-----|---|---|---|---|
|   |   |   | 2  |   |     | 8 | , |   |   |
|   |   |   |    |   |     |   |   |   |   |
|   |   | 3 |    | 6 |     |   |   |   |   |
|   | 2 |   |    |   |     |   | 3 | 5 |   |
|   |   |   |    | 7 |     | 2 |   |   |   |
|   |   |   |    |   |     |   |   | 4 |   |
|   |   | 4 |    |   | 9   |   |   | 6 |   |
| _ |   |   | P. |   | 120 |   |   |   | 1 |

# **Ajedrez**

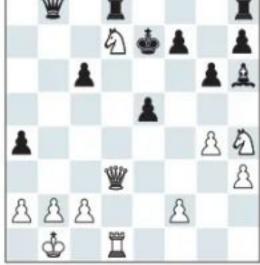

Difficil

6

8

6

Juegan blancas

Jeroglífico

# Radioteléfono Whatsapp App 610203040

547 82 00 www.rttm.es • www.pidetaxi.es

#### 3 5 6 8 9 10

Horizontales: 1. Con más cococimientos que los comunes u ordinarios. Fiel a una causa. - 2. Hace que vuelva la tropa perfectamente ordenada (dos palabras). - 3. Nombre del economista estadounidense Friedman. Con esa letra se completa el cierre. - 4. - Castilla es un caos. - 5. Al revés, no vale nada en la izquierda. Relativa a la fuerza del viento. - 6. ¡Cómo se han puesto las infantas! Ave de ocasión. - 7. Chupito de Ginebra. Atendía sus súplicas. Pareja de moda. Están en aviso. - 8. Se meten con celeridad. Cortaba los árboles. - 9. Artículo en latín. Obtener leche. - 10. Agujero. Falta un romano en la moda. - 11. Satanás, lucifer. Ave semejante al cuervo. - 12. Cámara que participa en la función legislativa. Acaban controlados.

Verticales: 1. Con una vida muy larga. – 2. Costa de África (dos palabras). El meollo de una frase. - 3. Viaje lleno de aventuras que recuerda al de Ulises. Minoría selecta. - 4. Faja de cerdas de los penitentes. Constancia, empeño incansable. - 5. Cuidadora de niños. Al revés, objetivo. Ponen fin a la gasolina. - 6. Ave zancuda. Dos de octubre. - 7. Materias pingües para untar. Especialista en granos. - 8. Se juntan con alegría. Hace que nos abran las puertas. - 9. Letra de elegancia. Voz taurina. El centro de la nada. - 10. Robo por sorpresa. Becerro de un año. - 11. Parte de Laredo. Dados los últimos toques. - 12. Crean escuela. Codiciosa.

#### Ocho diferencias

¿Quieres algo?











gxf5+ Rxf5 4, Df3+ gxf5 2, Da3+ Re6 3, AJEDREZ: 1. CfS+!

's eun 'sewep , BN . ZANU ZAM JEROCLÍFICO: NADA

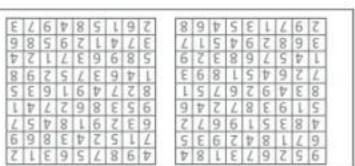

#### Santoral

Besarión, Eustorgio, Jarlato y Marcelino Champagnat.

#### Cumpleaños



#### **GUSTAVO DE ARÍSTEGUI**

diplomático (61)

#### ALBERT FERRER LLOPIS

exfutbolista y entrenador (54)

#### SILVIA JATO

presentadora y modelo (53)

#### JUANRA BONET

presentador y humorista (50)

#### Loterias

| Miércoles, 5 de juni | ONCE               |
|----------------------|--------------------|
| Número premiado      | S:024 26966        |
| Martes, 4            | S:007 <b>52478</b> |
| Lunes, 3             | S:029 55507        |
| Domingo, 2           | S:047 45392        |
| Sábado, 1            | S:040 58019        |
| Viernes, 31          | S:042 30582        |
| Jueves, 30           | S:040 81608        |

#### BONOLOTO

Miércoles, 5 de junio

| Números           |            |
|-------------------|------------|
| 24-30-31-32-35-43 | 3 C-11/R-6 |
| Aciertos          | euros      |
| 6                 | 0          |
| 5-C               | 52.672,25  |
| 5                 | 1.234,51   |

38

26,42

#### LOTERÍA NACIONAL

((1) Sábado, 1 de junio Número premiado 58787 1-7-8

#### **EUROMILLONES**

0



06-07-09-14-43

Números estrella

LA PRIMITIVA Lunes, 3 de junio



03-04

#### Números

14-18-35-37-47-49 C-28/R-8

Aciertos 59.710,35 5+C 2.304,61

#### **EL GORDO**

Domingo, 2 de junio

Números

03 18 26 28 34

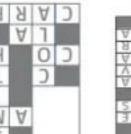

LA RAZÓN • Jueves. 6 de junio de 2024

# Disfruta de la oferta editorial completa de LARAZON 25

Llévate una revista los sábados y domingos con tu periódico



#### Sábados

Revista Mía, para la mujer práctica

#### **Domingos**

Fiel a tu cita de siempre, la revista **Diez Minutos** 

Revistas de venta opcional con el periódico La Razón. Oferta válida para todo el territorio nacional excepto Baleares, Canarias, Melilla, Navarra, País Vasco, Soria, Tarragona, Lérida y Gerona.

Disfruta más del fin de semana con



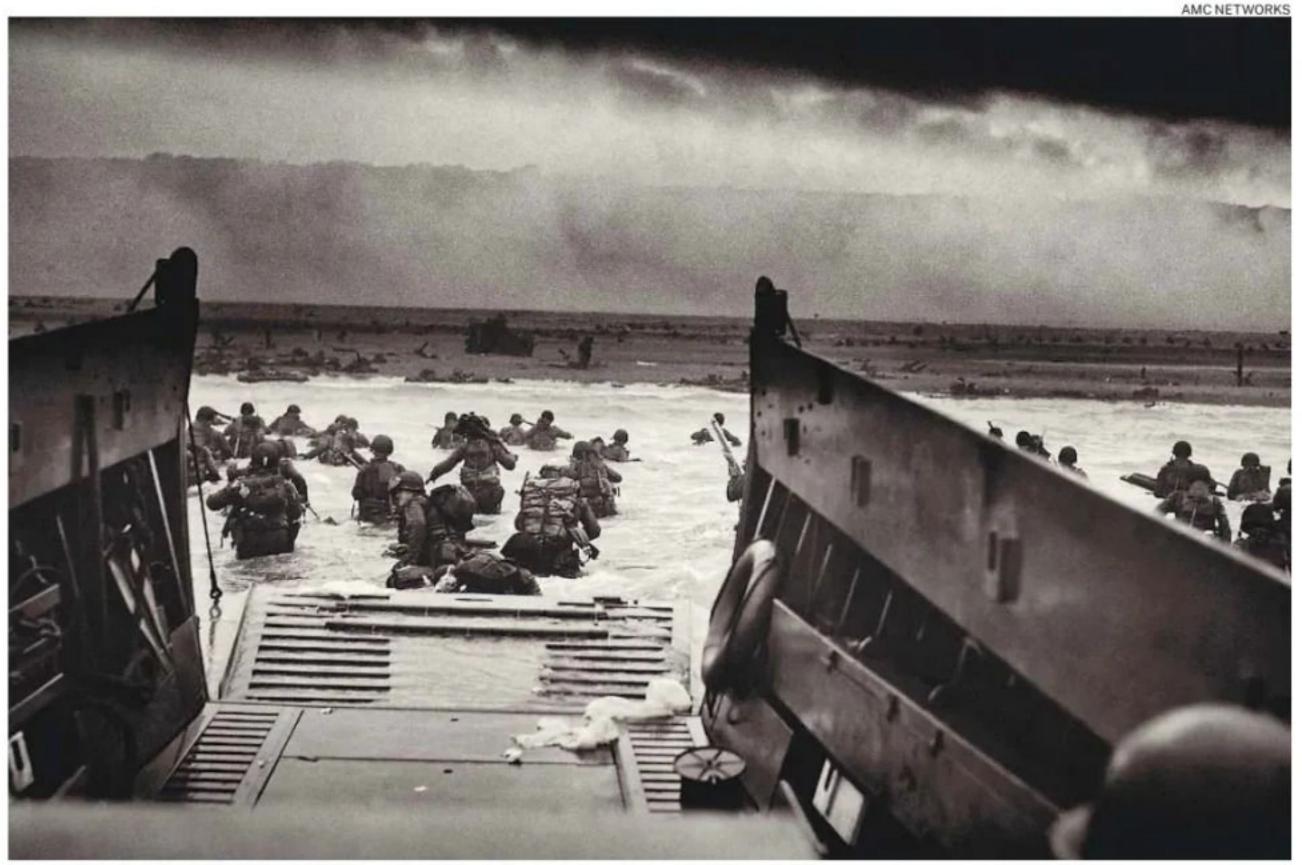

Imagen del desembarco de Normandía, hace 80 años, perteneciente al nuevo documental «Día D: la historia de los soldados»

**AMC Networks** ha preparado una programación especial para conmemorar el desembarco de Normandía, que incluye el estreno de dos nuevos documentales

# 80 años del **día** que lo cambió todo

David Jaramillo. MADRID

l 6 de junio de 1944 el mundo entero contuvo la respiración cuando se desarrolló una desesperada lucha que involucró a 156.000 hombres, 7.000 barcos y 20.000 vehículos blindados. En ese día, conocido como el Día D, tuvo lugar la mayor invasión anfibia de la historia. El resultado de la Segunda Guerra Mundial estaba en juego en esa fría mañana de junio. Si las fuerzas aliadas lograban ganar un punto de apoyo en el norte de Francia, el camino hacia la victoria estaría abierto. Pero si los Aliados eran rechazados de nuevo al mar, la invasión se detendría por años, quizás para siempre.

Han pasado 80 años desde aquello y, para conmemorarlo, hoy desde la Hora H, las 6:30 horas, el Canal Historia está dedicando un especial de 25 horas de programación en exclusiva sobre este importante día. con algunos de los títulos más pres-

tigiosos y decisivos del catálogo del canal. Documentales que son esenciales para comprender lo sucedido entonces, como por ejemplo «Auschwitz en 33 objetos», que retrata las historias personales que esconde el campo de concentración y exterminio Auschwitz-Birkenau a través de más de una treintena de objetos encontrados allí; «El bombardero», el invento bélico de entonces que transformó el campo de batallaylapropiaguerra; «El poder de Hitler», que analiza cómo un don nadie ascendió al poder tan rápidamenteypor qué la gente confió en él; «El avión que lideró el Día D», la increíble historia de este símbolo de los Estados Unidos que encabezó la principal incursión aérea en el desembarco; y «Ciencia secretanazi», que revela los avances tecnológicos y científicos, desde experimentos biológicos hasta grandes hazañas de ingeniería, entre otros siniestros secretos del Tercer Reich. Además, el canal ha producido una serie de piezas originales que destacan la figura

trascendental del espía español Juan Pujol García, más conocido por su nombre en clave: Garbo. Este agente doble fue crucial para el éxito de la Operación Overlord, asegurando el desembarco de las fuerzas aliadas en Normandía.

Llegado el Prime Time, Canal Historia estrena «Día D: cien días para vencer al Tercer Reich», que ofrece una revisión meticulosa y profundamente humana de los cien días críticos que los aliados necesitaron para liberar Normandía y abrir el camino hacia la victoria en la Segunda Guerra Mundial. En dos episodios de 48 minutos, la serie combina una investigación escrupulosa con una narrativa ac-

El Canal Historia dedica 25 horas de programación, desde la Hora H, para conmemorar el Día D cesible, sumergiendo al espectador en la operación Overlord desde el desembarco en Normandía hasta la liberación de París.

Las palabras del comandante Eisenhower a las tropas aliadas el 6 de junio de 1944 resuenan como un preludio a la epopeya que siguió, donde 150.000 soldados enfrentaron combates brutales y condiciones adversas. A través de testimonios conmovedores y archivos excepcionales, tanto públicos como personales, la serie revive las experiencias de soldados y civiles, alemanes y aliados, quienes soportaron la brutalidad del conflicto.

Uno de los aspectos más destacados es el uso avanzado del tratamiento de imagen, que dota de color a las imágenes antiguas, proporcionando una nueva dimensión a los eventos históricos. La serie no solo destaca las batallas, sino también los efectos psicológicos y las bajas civiles resultantes de los intensos bombardeos.

Y para rematar la jornada, se estrena también «Día D: la historia de

#### Canal Historia: 25 años de liderazgo en documentales

El Canal Historia de AMC celebra su 25 aniversario con un catálogo de 2.200 programas y 250.000 emisiones, destacando como el canal documental líder en la televisión. Durante 12 años consecutivos, ha mantenido su posición gracias a su conexión con más de 15 millones y medio de espectadores. Ha ganado más de 15 premios, incluido el premio al mejor canal temático. Además ha incursionado en la publicación de 14 libros y colaborado con prestigiosas instituciones y personalidades. Su compromiso con el conocimiento histórico lo ha convertido en referente cultural y educativo.

los soldados», un documental que revela «el día más largo» de una maneracompletamentenueva:menos como una obra maestra de planificación estratégica y más como una jornada en la que miles de jóvenes aterrorizados se enfrentaron cara a cara con la muerte. Está plasmado en su totalidad a partir de las experiencias crudas y sin adornos de aquellos que estuvieron allí. Esta serie documental inmersiva, dirigida por el escritor y periodista británico Giles Milton, revela un asombroso relato de miedo, valor y heroísmo a través de los testimonios de los jóvenes soldados que vivieron en primera línea el desembarco en Normandía.

La serie de dos capítulos de 45 minutos nos transporta a las principales localizaciones del Día D en Normandía, como la playa de Omaha y el puente Pegasus, ofreciendo una mirada única a las experiencias de soldados aliados, franceses y alemanes, así como espías y operadores de radio. Con recreaciones históricas filmadas in situ y visitas a lugares clave como la playa de Morfa Bychan en Gales, Giles Milton guía al espectador a través de momentos cruciales de la invasión. El documental destaca por entrevistas con expertos y el emotivo testimonio de William Gladden, un veterano de 100 años, además de un gran tratamiento visual.



#### «LA PASIÓN TURCA»: OLIVIA ACABA EN PRISIÓN PREVENTIVA



Antena 3 estrena hoy, tras «El Hormiguero», un nuevo capítulo de la exitosa serie

«La Pasión Turca», disponible en atresplayer. Hoy, el silencio de Olivia la conduce a prisión preventiva donde conoce a Tuba, con la que entabla amistad, una relación que le hace

recordar su descenso a los infiernos, el apoyo incondicional de Rosario y el descubrimiento de Ariane d'Ursach, una anciana condesa, historia viva de Estambul, con la que reflexiona sobre los límites de la pasión y el amor. El dolor de verse reflejada en Tuba y la sororidad entre ambas, hace que

Olivia sea consciente de su caída junto a Yamam y quiera retomar su interrogatorio. Pero los términos han cambiado: si quiere protección y libertad, debe ganarse de nuevo la confianza de Yamam y de su poderoso socio Emir, y darle a la policía toda la información.

**CUATRO** 

Con Nacho Abad.

Con Manu Carreño.

Con Ricardo Reyes.

**TELECINCO** 

15:00 Informativos Telecinco.

15:30 ElDesmarque Telecinco.

Con Lucía Taboada.

14:55 ElDesmarque Cuatro.

07:50 Planeta Calleja.

11:30 En boca de todos.

14:00 Noticias Cuatro.

15:30 Todo es mentira.

20:00 Noticias Cuatro.

18:30 Tiempo al tiempo.

20:45 ElDesmarque Cuatro.

09.25 Alerta Cobra.

15:10 El tiempo.

20:55 El tiempo.

21.05 First Dates

22:50 Horizonte.

01:50 Callejeros.

10:30 Vamos a ver.

15:40 El tiempo.

17:00 TardeAR.

21:45 El tiempo.

22:00 Supervivientes.

02:00 Casino Gran Madrid

Online Show.

WARNER TV

15:50 Así es la vida.

20:00 Reacción en cadena.

21:00 Informativos Telecinco.

21:35 ElDesmarque Telecinco.

02:25 The Game Show.

#### LA1

08:00 La hora de La 1. 10:40 Mañaneros.

14:00 Informativo territorial.

14:10 Ahora o nunca. 15:00 Telediario 1.

15:50 Informativo territorial.

16:15 El tiempo.

16:30 Salón de té La Moderna.

17:30 La Promesa.

18:30 El cazador stars. 19:30 El cazador.

20:30 Aquí la Tierra.

Con Jacob Petrus.

21:00 Telediario 2. 22:00 9J, el debate decisivo.

00:00 Cine. «Operación Concha».

#### LA2

12.20 Mañanas de cine. «El piel гоја».

13:40 Rico rico.

14:45 Las rutas Capone.

15:45 Saber y ganar. 16.30 Grandes documentales.

18.10 Documenta2.

19.05 El Paraíso de las Señoras.

20.35 Diario de un nómada.

21:30 Cifras v letras.

22:00 La matemática del

espejo.

22:45 En primicia.

23.40 Documentos TV.

00:35 Comprar, tirar, comprar.

#### TELEMADRID

07:00 Buenos días, Madrid.

11:20 120 minutos. 14:00 Telenoticias.

15.30 Cine de sobremesa.

«Engañada»,

17:20 Cine. «Agnes de Dios».

19:00 Madrid directo. 20:30 Telenoticias.

21:35 Juntos.

22.40 El megahit. «La verdad duele».

#### ANTENA 3

08:55 Espejo público. Con Susanna Griso.

13:20 Cocina abierta con Karlos

Arguiñano. 13:45 La ruleta de la suerte. Concurso con Jorge

Fernández. 15:00 Antena 3 Noticias 1.

Con Sandra Golpe.

15:30 Deportes. Con Rocío Martínez, Angie Rigueiro y Alba

Dueñas. 15:35 El tiempo.

15:45 Sueños de libertad.

17:00 Pecado original.

18:00 Y ahora Sonsoles. 20:00 Pasapalabra.

Concurso con Roberto Leal.

21:00 Antena 3 Noticias 2. Con Vicente Vallés y Esther Vaquero.

21:30 Deportes.

Con Rocio Martinez, Angie Rigueiro y Alba

Dueñas. 21:35 El tiempo.

21:45 El hormiguero 3.0. Con Pablo Motos. Invitada: María Hervás.

22.45 La pasión turca.

01:15 Cine. «Coincidencia

mortal».

#### TRECE

14.50 Sesión doble. «Su majestad de los mares del Sur».

16.30 Sesión doble. «El hombre de Kentucky».

18.30 Western, «Fort Comanche».

20:30 Trece noticias 20:30.

21:05 Trece al día.

21:55 El tiempo en Trece. 22:00 El cascabel.

09:00 Aruser@s. Con Alfonso Arús.

11:00 Al rojo vivo. Con Antonio García Ferreras.

LA SEXTA

14:30 La Sexta noticias 1ª

edición. Con Helena Resano.

15:15 Jugones.

15:30 La Sexta meteo.

15:45 Zapeando.

Con Dani Mateo. 17:15 Más vale tarde.

Con Iñaki López y Cristina Pardo.

20:00 La Sexta noticias 2ª

edición. Con Cristina Saavedra y

Rodrigo Blázquez. 21:00 La Sexta Clave.

Con Joaquín Castellón.

21:20 La Sexta meteo.

21:25 La Sexta deportes. 21:30 El intermedio.

22:30 Cine. «The Poison Rose».

Carson Phillips es una antigua estrella de fútbol americano reconvertido en investigador privado. El propio Phillips afirma tener cierta debilidad para socorrer a mujeres

en apuros. 00:45 Cine. «París: infierno helado».

#### MOVISTAR PLUS+

14:55 Ilustres ignorantes.

15:25 El consultorio de Berto. 15:55 Cine. «Malditos

bastardos».

18:27 Núñez.

19:36 Informe Plus+.

20:30 InfoDeportePlus+.

21:00 Día D: en primera persona.

21.45 Segunda muerte. 23:30 La Resistencia.

NEOX

07.00 Neox Kidz. 10:00 El príncipe de Bel Air.

12:40 Los Simpson.

16:00 The Big Bang Theory. 18:30 El joven Sheldon.

20:20 Chicago P.D.

02:45 Jokerbet: jdamos

uego! 03:30 The Game Show.

04:15 Minutos musicales.

06:00 Hoteles con encanto.

#### NOVA

10:45 Caso abierto. 14:30 Cocina abierta con Karlos

Arguiñano.

15:00 Esposa joven.

16:20 El zorro, la espada y la rosa.

17:25 A que no me dejas.

19:30 Corazón guerrero.

21:45 La presa. 23:55 La hija del embajador.

02:15 VIP casino.

#### MEGA

10:00 Crímenes imperfectos.

14:30 Mountain men.

16:30 Vida bajo cero. 19:00 Cazatesoros.

21:30 ¿Quién da más?

23:45 El Chiringuito: la cuenta

atrás.

00:00 El Chiringuito de Jugones.

#### STAR CHANNEL

12.29 Bull.

14:16 Ley y orden.

17.36 CSI Las Vegas.

20:16 CSI: Vegas.

21:10 Tracker.

00:00 9-1-1.

15:06 FBI: Most Wanted.

16:01 Cine. «Objetivo: Londres».

22:02 FBI: Most Wanted.

22.56 CSI: Vegas.

01:00 CSI: Vegas.

06:43 Robot Chicken.

06.55 Miracle Workers. 07.54 Friends.

11.40 The Big Bang Theory. 15:50 Cine. «Actos de

venganza».

17.40 Saving Hope. 19.30 FBI.

públicos». **04.35** Lucifer.

02:30 Cine. «Enemigos

#### LARAZON 25 VENTILADOR COMPACTO

ESTE VERANO, REFRÉSCATE AL INSTANTE





RECORTA LOS CUPONES **DE LUNES A VIERNES** 



No olvides hacer la reserva en tu punto de venta antes del domingo 9 de junio



jueves, 6 de junio de 2024

a campaña que ha desatado la izquierda política y mediática contra el juez Peinado es impresentable. Estamos ante otro caso escandaloso de utilización política de la Justicia, lo que la izquierda populista iberoamericana llama lawfare, por la vía de intentar amedrentar y descalificar a un magistrado que no hace otra cosa que cumplir sus obligaciones jurisdiccionales. Es interesante la irrupción de estos neojuristas mediáticos formados en Wikipedia y amantes de los argumentarios. Me fascina el conocimiento jurídico que intentan mostrar sin haber estudiado Derecho. Otros son fervorosos seguidores del uso alternativo del Derecho que defendían la inconstitucionalidad de la amnistía y ahora dicen lo contrario. Es insólito cuando lo hacen miembros del Gobierno que intentan hacer méritos ante su presidente. Están en su derecho a la hora de defender la inocencia de Begoña Gómez, pero no es necesario cuestionar la profesionalidad de un magistrado que tiene una trayectoria intachable. Ni puede ni debe defenderse, pero es vergonzoso que intenten presentarlo como un agitador político que quiere influir en las elecciones. Por cierto, los españoles no somos tontos y tenemos el suficiente criterio para ir a votar sin que

# Sin Perdón El linchamiento de un juez



Francisco Marhuenda

«Ni puede ni debe defenderse, pero es vergonzoso que intenten presentarlo como un agitador político que quiere influir en las elecciones» nos influyan las desesperadas maniobras del sanchismo.

Nunca criticaré el derecho que tiene Sánchez de defender la inocencia de su mujer. Ni siquiera su fervor epistolar, aunque agradecería que lo sustituyera por ruedas de prensa con preguntas o por la comparecencia de Begoña Gómez. Estoy convencido de que es una profesional que puede defenderse sin la ayuda de este cansino coro de papagayos que repiten los argumentos de la última carta del presidente del Gobierno. No tengo una buena opinión de la estrategia que han adoptado en su defensa jurídica o comunicativa. La vida me ha enseñado que lo mejor es coger al toro por los cuernos, con permiso de Urtasun, e ir con la verdad por delante. Cuando era director general de Relaciones con las Cortes me vinieron a ver a mi despacho varios ministros con un problema tan complicado como delicado. Me limité a preguntarles si teníamos algo que esconder y tras conocer la respuesta dije que diéramos toda la información, aunque preservando la confidencialidad, a la que legalmente estábamos obligados, de las empresas afectadas. La solución nunca es linchar a un juez o atacar al mensajero. Es tan obvio que no merece ningún comentario adicional.

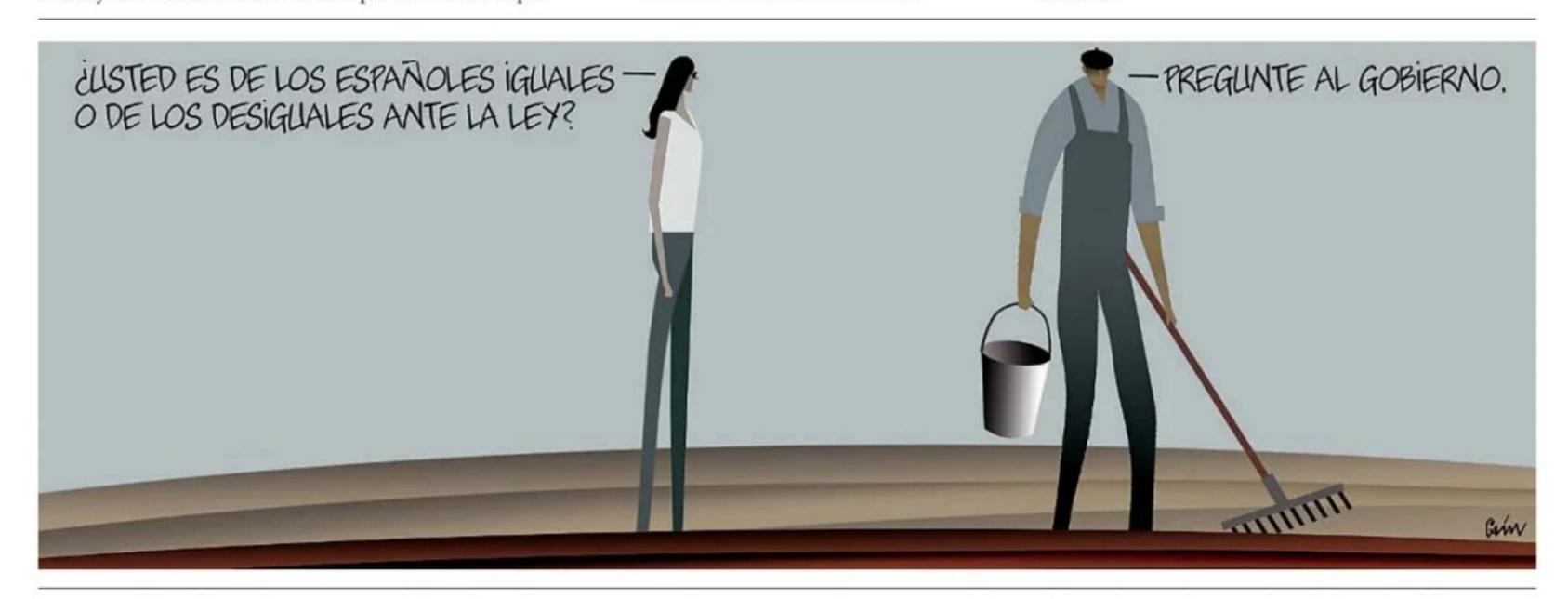

ublio Terencio Afro (185-159AC), famoso autor de comedias en la República de Roma, nacido esclavo, tenía motivos sobrados para defender que «cuando no se puede lo que se quiere, hay que querer lo que se puede». El Banco Central Europeo (BCE), que preside Christine Lagarde, bajará hoy -salvo sorpresa traumática- los tipos de interés por primera vez en ocho años. El precio del dinero se reducirá en 0,25 puntos y quedará en el 4%, un pequeño alivio para los endeudados -hipotecados incluidos-, pero rácano para quienes sueñan con la vuelta a los tiempos del dinero gratis. Los yonquis monetarios, que abundan, seguirán con su «mono» particular. El BCE, que practica la política de ser previsible, ha avanzado sus intenciones hace tiempo, aunque sin precisar cuánto y cuántas veces reducirá los tipos de interés. Hay un debate permanente y fructífero entre «halcones» y «palomas» en el BCE, es decir, entre partidarios de una política monetaria más o menos estricta. El BCE tiene el mandato fundacional de mantener una cierta estabilidad de precios, en este caso, alrededor del 2%. Cuando la infla-

#### Al portador

#### Tipos de interés y querer lo que se puede



Jesús Rivasés

«Los europeos percibirán antes la bajada de los tipos de interés que los efectos de los resultados de las elecciones»

ción se dispara, como ocurrió tras la pandemia, el remedio es subir los tipos de interés -a falta de otras medidas de los Gobiernos-hasta que se estabilizan. Eso suele provocar un parón económico y el arte de un banco central es cuándo volver a bajar los tipos de interés para que la actividad económica inicie otra recuperación. No es una ciencia exacta, pero sobre todo está al albur de los acontecimientos. Aprincipios de año, los gurús esperaban varias bajadas de tipos de interés este año. Poco a poco, porque la inflación no termina de estar domeñada, las expectativas se han rebajado. Hoy bajarán los tipos de interés y es posible, pero ya no seguro, que haya otro recorte en el precio del dinero a lo largo del año. Los precios han repuntado en mayo en la zona euro y la duda es si ha sido algo coyuntural o más estructural. La bajada de tipos de interés casi coincide con las elecciones europeas del domingo y no hay nada que afecte más a la vida de los europeos, aunque eso sí, los efectos de la reducción del precio del dinero se notarán antes. Para muchos, la pequeña rebaja sabrá a poco y decepcionará, pero por eso conviene seguir el consejo de «querer lo que se puede» de Terencio.

Teléf.: 954.36.77.00.\*